# RAM

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 · AÑO XXVI · 9.384 · PRECIO 2,00 € · EDICIÓN NACIONAL



«Quiero y no puedo»: un análisis de los pijos en tiempos de batalla cultural P.45



Don Juan Carlos y Bárbara Rey: lo nunca visto sale a la luz p. 47



● Mbappé, adiós al derbi: tres semanas de baja por una lesión muscular P.54







# El desplante al Rey aviva de nuevo el conflicto diplomático con México

Moncloa decide no enviar representación a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum

El PP cierra filas y Sumar se desmarca de sus socios y redobla los ataques contra la Monarquía

Las maltrechas relaciones entre España y México se han vuelto a poner a prueba a cuenta de la toma de posesión de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. La decisión de no cursar invitación al Rey Felipe VI a la ceremonia del 1 de octubre ha generado el último choque diplomático, avivando un conflicto que se inició en marzo de 2019 con el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Pedro Sánchez se mostró ayer contundente: «Es inaceptable que se excluya la presencia de nuestro Jefe del Estado». P. 6-7

Sánchez califica de «inaceptable» e «inexplicable» la exclusión de Felipe VI

Yolanda Díaz cancela el viaje pero uno de sus diputados desobedece y sí asistirá

La pose indigenista de la izquierda mexicana Editorial P. 3

# Moncloa aprobará un nuevo techo de gasto en menos de un mes

Junts se apuntará esta nueva cesión dentro de una puesta en escena en la que de fondo solo pesa la amnistía

El Gobierno trasladó ayer el mensaje de que tiene capacidad de conseguir que en dos o tres semanas el Congreso apruebe otro techo de gasto que atienda a las exigencias de Carles Puigdemont, y que esto permita presentar ante el Parlamento el proyecto presupuestario del próximo ejercicio en noviembre, como muy tarde. Desde Junts se abrían a esa misma posibilidad. E incluso no hay que cerrar la puerta a que también pueda haber unos nuevos Presupuestos. P.8-9

ALBERTO R. ROLDÁN



María Jesús Montero y Yolanda Díaz, ayer en el Congreso

El Senado reprueba al ministro **Óscar Puente con el apoyo** de Junts y Esquerra P. 10

La OCDE reclama a España **Presupuestos** y disciplina fiscal P.22-23

Israel mueve sus tropas a la frontera con Líbano y activa a sus reservistas P. 16-17

«Este Gobierno nos discrimina»: 2.000 médicos cubanos no pueden acceder al MIR P.28-29

2 OPINIÓN

Jueves. 26 de septiembre de 2024 • LA RAZÓN

El bisturí

# El Gobierno vuelve por sus fueros y sus bulos



Sergio Alonso

l Gobierno vuelve por sus fueros, lo que equivale a decir que ha arrancado el nuevo curso político igual que como finalizó el anterior. ¿Qué está haciendo en este tormentoso mes de septiembre? Básicamente, mendiga apoyos de los independentistas catalanes para mantener al filo del alambre la agónica legislatura, intenta dividir a sus rivales políticos para que acepten genuflexos el trato privilegiado a Cataluña, redobla su intención de perseguir bulos cuando él es el principal fabricante y difusor de los mismos, y disimula a base de propaganda y palabrería una pésima gestión de los servicios públicos en áreas tan sensibles para los ciudadanos como son los transportes y la sanidad.

En este degradado contexto hay que enmarcar las negociaciones aceleradas con Junts para la aprobación in extremis del techo de gasto, y la amenaza soterrada de recorte de inversiones en las autonomías gobernadas por los partidos que tendrían que dar su brazo a torcer para que salga adelante esta herramienta clave para la aprobación posterior de los Presupuestos Generales del Estado. La necesidad de tener unas nuevas cuentas públicas es tan acuciante para Pedro Sánchezy sus compañeros de filas, que a cambio del apoyo han decidido incluir mayores márgenes fiscales en ese techo de gasto, lo que significa que las comunidades podrán incurrir en más



Los servicios públicos se degradan hasta niveles nunca antes vistos por culpa de una gestión nefasta

déficit si los partidos que dirigen sus gobiernos conceden el visto bueno al proyecto y no podrán hacerlo si no lo respaldan. Todo vale, incluso el alejamiento de las reglas más elementales de austeridad y el deterioro económico subsiguiente, a cambio del sí quiero.

También hay que enmarcar en este escenario de funambulismo político el divide y vencerás que de forma tan burda como insistente trata de aplicar el gobierno social comunista, esbozando para ello un modelo de financiación que penalizaría a las regiones que se nieguen a capitular ante el trato de favor apalabrado para Cataluña con el partido de Puigdemont a cambio de sus votos. El rechazo del PSOE a convocar una conferencia de presidentes específica sobre el modelo de financiación, su intento de rebajar el tono del debate a un nivel técnico y, por tanto, ininteligible, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y la treta de buscar reunirse de forma individual con los presidentes de las comunidades para regalar sus oídos y encontrar voces díscolas entre la oposición van encaminados a despejar el camino hacia esa singularidad financiera a la que podrían tener el mismo derecho otras regiones, algunas con graves problemas de despoblación poblacional, dispersión, déficit histórico de inversión del Estado, ausencia de infraestructuras públicas, insularidad o ser polos de atracción de gasto.

Mientras el Gobierno se debate en estas estratagemas con el único y exclusivo fin de perpetuarse, los servicios públicos se degradan hasta niveles nunca antes vistos durante su mandato, por culpa de una gestión nefasta a cargo de los ministros responsables. De todos ellos, posiblemente el que se lleve la palma sea Óscar Puente. Al récord de incidencias en Cercanías hay que añadir en su particular currículum el deterioro que también sufren los viajes de media y larga distancia, mucho más lentos que en 2023. De Sanidad, poco que decir que no se sepa, con récord también de tiempos de espera para operarse y de demora en la aprobación de nuevos fármacos. La ministra Mónica García rizó la semana pasada el rizo de su incompetencia al pedir al gobierno de la ciudad de Melilla que fidelice a los MIR, cuando el personal sanitario de ese territorio depende de ella, a través del Ingesa. Tremendo.

## Las caras de la noticia



José Manuel Albares Ministro de Asuntos Exteriores

# Exteriores hace lo que debe con su respuesta a la ofensa de México.

La decisión del Gobierno de no asistir a la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, después de que esta vetara al Rey de la lista de invitados, está más que justificada. Es una respuesta proporcionada.



Consuelo Ordóñez
Presidenta de Covite

#### Implacable persecución de la apología del terrorismo.

Nunca se agradecerá
lo suficiente la labor de
Covite en la denuncia
del enaltecimiento del
terrorismo. En las fiestas
de Galdácano se ha
homenajeado a asesinos
múltiples como García
Gaztelu «Txapote»,
Bienzobas, Cruchaga
Elezcano o Josune Oña.

# Y volvieron cantando

# Moción «instrumental»



Julián Cabrera

ndan algo desatados en este arranque de periodo de sesiones algunos diputados de nuestra izquierda radical vendiendo por cada esquina y allá donde les quieren oír la especie de una posible operación metida aún en el horno para desalojar a Sánchez de La Moncloa vía moción de censura «instrumental», ya saben, de esas que no existen y si existieran no se cumplirían, es decir, las que tras un resultado satisfactorio para el candidato conllevan a continuación la convocatoria inmediata de elecciones generales y consiguientemente nuevo reparto de

cartas. En fin, lo que recordarán prometió y no hizo hace seis años el propio Sánchez tras desalojar a Rajoy de la presidencia del Gobierno y comprobar de inmediato que, además del colchón, había muchas más cosas que cambiar en el palacio de La Moncloa sin necesidad de llamar a las urnas. Promesa incumplida y a correr.

Especialmente desde las filas de Podemos ya fuera del gobierno y de la propia Esquerra Republicana de Cataluña existe un muy poco disimulado interés por sacar a relucir el espantajo de un supuesto apoyo de Junts al Partido Popular –y previsiblemente a Vox– para alcanzar la suma que daría con el triunfo de una moción de censura encabezada por el supuesto candidato Núñez Feijóo. Extiende rumores que algo queda parece ser la convicción desde las filas de la Belarras y los Rufianes a la hora de vender la especie de una supuesta entente de las «derechas ibéricas» en la que Puigdemont supuestamente no se encuentra nada a disgusto flirteando con

los Abascal y Feijóo. Curiosa demostración de diarrea imaginativa teniendo en cuenta que quienes se reúnen indisimuladamente en Suiza con la delegación encabezada por un prófugo de la justicia no son precisamente dirigentes del Partido Popular, sino más bien cargos convenientemente bendecidos por La Moncloa y enviados desde Ferraz en una patética demostración de sumisión de un estado que clama por nuevos presupuestos frente al independentismo más radical.

Junts hace valer sus siete escaños en Madrid ninguneando a un Pedro Sánchez al que garantizó su permanencia al frente del gobierno mientras que Illa preside la Generalitat y la amnistía aún no es efectiva, pero eso es una cosa y otra muy distinta es hacer caer a quien más réditos le ha brindado al separatismo desde que hay memoria, concesiones aparte a Puigdemont en primera persona. Mociones «instrumentales» ni en sueños.





#### La calumnia como instrumento ultra.

Escuchar a Belarra es entender la irrelevancia política de Podemos por obra y gracia de la soberanía popular. Su única aportación es calumniar e insultar. A los jueces y ahora al Rey en busca del minuto de gloria. Que no quede impune.

CPINIÓN 3

OPINIÓN 3

## **Editorial**

# La pose indigenista de la izquierda mexicana

o conviene dejarse arrastrar por la pose indigenista de la izquierda radical mexicana, una ficción cínica para cualquier conocedor de la realidad actual de los pueblos originarios en México, pero tampoco admitir la ofensa gratuita al Jefe del Estado por parte de la nueva presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en la estela de su mentor, el populista Andrés Manuel López Obrador. De ahí que no podamos estar más de acuerdo con la respuesta impecable de nuestro Gobierno, ordenada por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, la única posible entre dos naciones soberanas que separaron sus destinos políticos hace más de doscientos años y que se deben un trato de mutua cortesía institucional. Entendemos que la familiaridad con la que los iberoamericanos se relacionan con España lleve a algunos de sus dirigentes, como en este caso, a creerse con derechos de crítica que no se arrogarían con Francia, por poner un ejemplo, pero no por ello se deben tolerar, en especial, cuando responden a cuestiones de política interna, en una manida estrategia de buscar un responsable exterior de los propios problemas. Ylos problemas de México no son, precisamente, pequeños. No sólo el sexenio de López Obrador ha dejado plantada una bomba de relojería con la reforma del sistema de elección de los jueces, que es la eliminación en la práctica de la independencia judicial, sino que ha

favorecido la recuperación de las organizaciones vinculadas al narcotráfico, que en algunas zonas del país, cada vez más numerosas, se han convertido en un estado dentro del estado. Son casi 200.000 las víctimas mortales que ha causado la violencia de los cárteles durante el mandato del presidente saliente, sin contar el ingente número de desapariciones forzadas, que son las peores cifras de muertes jamás registradas, ante la impotencia, muchas veces culposa, del gobierno y de las instituciones. Deja, además, el sexenio a 48 millones de mexicanos en situación de pobreza y a otros 9 millones en situación de extrema pobreza. Cifras que explican por sí mismas la alarmante desigualdad social que reina en la segunda potencia económica de Iberoamérica y en los que deberían centrarse todos los esfuerzos de la nueva presidenta, entre otras razones, porque México cuenta con un plantel de historiadores de excepción, muy alejados de los planteamientos populistas y maniqueos de su clase gobernante. La realidad es que mexicanos y españoles comparten afectos de larga data que se están robusteciendo a medida que ambos pueblos estrechan relaciones de todo tipo, económicas, culturales, universitarias, turísticas... México representa las mayores inversiones de toda América en España y España no le va a la zaga en la correspondencia. Sheinbaum tendría que estar segura de que si puede contar con alguien es con esa España a la que insulta.

# **Puntazos**

# La impostura de Marlaska

Hace años que Grande-Marlaska debió renunciar o ser relevado como ministro del Interior. Es difícil, muy difícil, hallar en la reciente historia de los gobiernos del Reino a un responsable que haya acumulado tantos deméritos en los ámbitos de su competencia. Lo ha salvado la sumisión y entrega ciegas a Pedro Sánchez. La inmigración, la crisis humanitaria en Canarias, es paradigmático de su nefasto papel en el servicio público. El Gobierno del archipiélago afea casi a diario el olvido, el abandono y las mentiras de todos aquellos que siguen cruzados de brazos, entre ellos Marlaska. El asunto ha desaparecido de la agenda del gabinete salvo para hostigar al PP una vez que Sánchez ha acabado sus vacaciones en Lanzarote. Hasta el punto que Interior ni siquiera ha pedido ayuda a la agencia europea de fronteras para gestionar la emergencia canaria, por lo que el Parlamento Europeo ha pedido explicaciones a Interior. La impostura de un ministro convertido en un problema.



# El submarino Sospechas «cripto» de SALF

La difusión de que el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) habría cobrado 100.000 euros en metálico del «criptogurú» Álvaro Romillo ha despertado la conspiranoia en el entorno del eurodiputado, donde no faltan quienes ven una presunta larga mano de sus antiguos amigos de Vox. Y es que a algunos no se les escapa que desde dicho partido fueron los primeros en airear los polémicos vínculos de Alvise Pérez con dicho mundo.

# **Fact-checking**

Teresa Ribera Ministra para la Transición

Ecológica



#### La información

El parque automovilístico español es el más envejecido de toda la UE, mientras el Gobierno envía a Bruselas previsiones infladas sobre el coche eléctrico.

Según la empresa Solera, especializada en el análisis del ciclo industrial del automóvil, los coches con más de 15 años han pasado de representar el 4 por ciento del parque en 2005, al 42 por ciento de 2023. Solo cuatro de cada 100 vehículos que circulan por España se han matriculado en ese mismo año, de los que menos de un 10 por ciento son eléctricos o híbridos.

#### La investigación

El envejecimiento del parque automovilístico tiene muchas causas, pero entre ellas se encuentra la incertidumbre creada por el Gobierno con la agenda 2030 y el final de los coches de combustión interna. La ministra Teresa Ribera pretende que en España, dentro de 6 años, circularán 5,5 millones de vehículos eléctricos y así lo ha comunicado a Bruselas. Pero los expertos y la Industria hablan de un cifra imposible, pues solo se vende 7.000 de estos coches al mes.

#### El veredicto



VERDADERO. Solo Portugal tiene un parque automovilístico tan envejecido como el español. La caída del poder adquisitivo de los trabajadores y la incertidumbre creada por el Gobierno están detrás del problema.

### Eleuteria

# La Agenda de la Libertad



Juan Ramón Rallo

n unos meses entraremos en 2025 y, por tanto, sólo restará un lustro para alcanzar el año 2030. Acaso por ello, porque los Estados siempre necesitan una movilización permanente de sus ciudadanos para justificar su expansivo intervencionismo, en estos momentos la ONU está celebrando una cumbre global, denominada Cumbre del Futuro, en la que se pretende suscribir el llamado «Pacto para el Futuro»: una renovación de los objetivos y de las políticas de la Agenda 2030 hasta 2045, esto es, una especie de Agenda 2045. Pues bien, en medio de este sarao supranacional y colectivizador, ha aparecido Javier Milei, como presidente de Argentina, para cantarles las cuarenta a los burócratas de la ONU y a la propia Agenda 2030/2045.

Según Milei, la ONU se ha desviado de sus objetivos fundacionales (la defensa universal de los derechos humanos y la constitución de un foro de interlocución internacional para solucionar los conflictos entre Estados por la vía diplomática en lugar de por la vía armada) para convertirse en un protogobierno mundial que busca imponer una misma visión ideológica a todos los ciudadanos del planeta.

Esa visión ideológica homogénea, que uniformiza coactivamente los proyectos de vida de todos los individuos, encontraría su expresión propagandística más conocida en la Agenda 2030/2045 a la que Milei se opone de manera frontal: no tanto por sus objetivos, que en algunos casos pueden ser loables, sino por resultar instrumental para el crecimiento del poder político global sobre los ciudadanos.

Frente a esa Agenda 2030/2024, Milei ha propugnado ante la Asamblea General de la ONU una «Agenda de la Libertad» que reoriente a esta organización hacia sus objetivos fundacionales: promover los derechos humanos en todos los rincones del planeta pero sin pretender gobernar y dirigir las vidas de los residentes en cada uno de esos rincones.

Nos hallamos, en suma, ante un valiente y regenerador alegato a favor de la libertad individual, de la propiedad privada, del libre comercio y de la descentralización política frente a una ONU cada vez más escorada hacia el colectivismo, el dirigismo, el intervencionismo y la centralización política.

Ojalá la batalla cultural que Milei ha librado tan exitosamente en la Argentina termine permeando al resto del mundo y nos aleje de gobiernos mundiales liberticidas.

El trípode

# «Regeneración democrática» en la ONU



Jorge Fernández Díaz

adalatan elevada autoestima de la que dispone nuestro actual inquilino de La Moncloa, España se le ha quedado pequeña, lo que explica sus frecuentes giras internacionales que abarcan los cinco continentes. De los que solo le falta ir a Oceanía para haberlos cubierto todos en tan solo un mes, concretamente el transcurrido desde finales de agosto hasta ahora. Mauritania, Gambia y Senegal en África; China en Asia, España en Europa, y ahora Nueva York en América, son una clara muestra de ello. En España, aparte de Madrid y la finca oficial canaria de La Mareta donde ha disfrutado de unas largas vacaciones, no se tiene constancia de más visitas de su persona por el territorio nacional. Eso sí, «casualmente» están tan bien programadas esas ausencias que le sirven para no tener que rendir cuentas de lo que sucede y lo que no sucede, como por ejemplo no tener presupuestos-, ni ante los diputados en el Congreso, ni ante los senadores en la Cámara Alta. De hecho, tan solo en una ocasión ha estado presente dando la cara en una Sesión de Control en el Congreso, a donde no tiene previsto volver hasta el 9 de octubre próxi-

mo. Es su manera de preservar y asegurar la «calidad de nuestra democracia», -parlamentaria como es sabido-, y que alegó como una de las causas que justificaban imperiosamente su moción de censura. En la ONU, dada la presencia de representantes de los diferentes países del mundo, ha considerado oportuno exportar la receta que pretende aplicar a los españoles para salvar nuestra democracia. Según él, «los bulos y noticias fake en los medios y pseudo medios», son una gran amenaza para nuestros derechos y libertades que ponen en riesgo las democracias, por lo que pretende aplicarla en todo el mundo. En realidad, lo que pretende es tener la coartada de una presunta conspiración ultraderechista global para aplicar una suerte de «ley de defensa de la democracia», como hizo algún ilustre predecesor socialista suyo como Largo Caballero durante la Segunda República: «censura de prensa en defensa de la democrática República». No obstante, no consta por el momento que su acreditada hoja de servicios a la salvaguarda del Estado de derecho y la democracia parlamentaria, haya convencido a Maduro de la necesidad de absoluta transparencia en el escrutinio electoral para acreditar al legítimo vencedor en las urnas. Ni a la nueva presidenta de México de invitar a su toma de posesión al Rey de España, que es nuestro Jefe del Estado. Debe ser su antecedente indígena contra la opresora España, como su mentor, el acreditado indigenista y demócrata AMLO.

# LA RAZÓN

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente

Presidente: Mauricio Casals

Director adjunto:

Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún, Aurelio Mateos

Adjunta al director:

Delegaciones: Andalucía: José Lugo;

Castilla y León: Raúl Mata; Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot

Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, P. Rodríguez, Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera

Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martínez (Financiero).

TRIBUNA 5

# Polaris y las empresas privadas en los vuelos espaciales



Jesús Martínez Frías

ace apenas una semana, la humanidad acaba de ser testigo, con el programa Polaris de Space X (oficialmente Polaris Down), de un nuevo hito espacial, que será fundamental para el desarrollo de las futuras misiones, especialmente las misiones tripuladas. Decir esto no es sensacionalista, sino la demostración de un nuevo paso de gran trascendencia en el proceso de expansión del ser humano hacia el cosmos. Puede que no sea comparable a la gesta de Yuri Gagarin, o a la de Armstrong, Aldriny Collins.

Pero, nuestra generación está siendo testigo de algo realmente apasionante y único: la expansión de la vida hacia otro contexto, el espacio. El proceso de un cambio de paradigma sociocultural en el que estamos inmersos y que, casi sin ser conscientes, impregna nuestro día a día, abriendo su espectro hacia la interdisciplinariedad, la internacionalización y el desarrollo de multitud de aspectos que marcan nuestras actividades más cotidianas.

En la denominada Guerra Fría, entre EEUU y la antigua

Unión Soviética, estas dos superpotencias definían las directrices de la exploración e investigación espacial. Hoy, 60 años después, la humanidad se ha abierto por completo al espacio en numerosos ámbitos. China ha surgido con una fuerza colosal, como superpotencia espacial (y también en otros contextos) y podría decirse que el espacio ya es cosa de todos, con más de 70 agencias espaciales gubernamentales en todo el mundo: EEUU, China, Rusia, Europa, Iberoamérica, Emiratos Árabes Unidos, India, Japón, México, Paraguay... entre otras y también, recientemente, España. Pero, además de estas, también están las empresas privadas, como es el caso que nos ocupa. La irrupción de empresas como Space X, Blue Origin, Virgin Galactic, Astra Space, entre otras, ha supuesto un cambio notable en la forma en que se desarrollan ciertas actividades, que requiere, sin ninguna duda, una rigurosa evaluación de los pros y los contras relacionados con sus intereses privados; es imprescindible legislarlos apropiadamente. Naciones Unidas debería jugar un papel muy importante en este tema, estableciendo protocolos de actuación, códigos de buenas prácticas y actualizaciones de los tratados sobre el espacio ultraterrestre, adaptados a la medida de las diferentes misiones y ampliando los elementos básicos de la denominada Protección Planetaria, con ineludibles dosis de geoética y astrobioética.

Es cierto que las empresas privadas vienen contribuyendo a desarrollos tecnológicos y de instrumentación, a pequeña escala, relacionados con las grandes agencias nacionales e internacionales del espacio a través de la fabricación de instrumentos, equipos analíticos, antenas y diferentes dispositivos. Pero ahora es totalmente diferente, pues

Poteet, Sarah Gillis y Anna Menon, quienes hicieron historia convirtiéndose en el primer grupo de astronautas no gubernamentales en realizar una caminata espacial. Además, esta misión ha batido otros récords, viajando más lejos que cualquier ser humano, desde la finalización, hace ya decenios, del programa Apolo de la NASA. Según se indica en su propia página web, el Programa Polaris constituye un esfuerzo para progresar en las capacidades de los vuelos espaciales tripulados, mientras se implementan, en paralelo, importantes causas en la Tierra. Será la base para la futura exploración y asentamientos en la Luna, Marte y más allá. Sus objetivos fundamentales están relacionados con la a) alta altitud, volando más allá de lo conseguido hasta el momento, estudiando la influencia en la salud humana del espacio en general y la radiación en particular; b) el primer

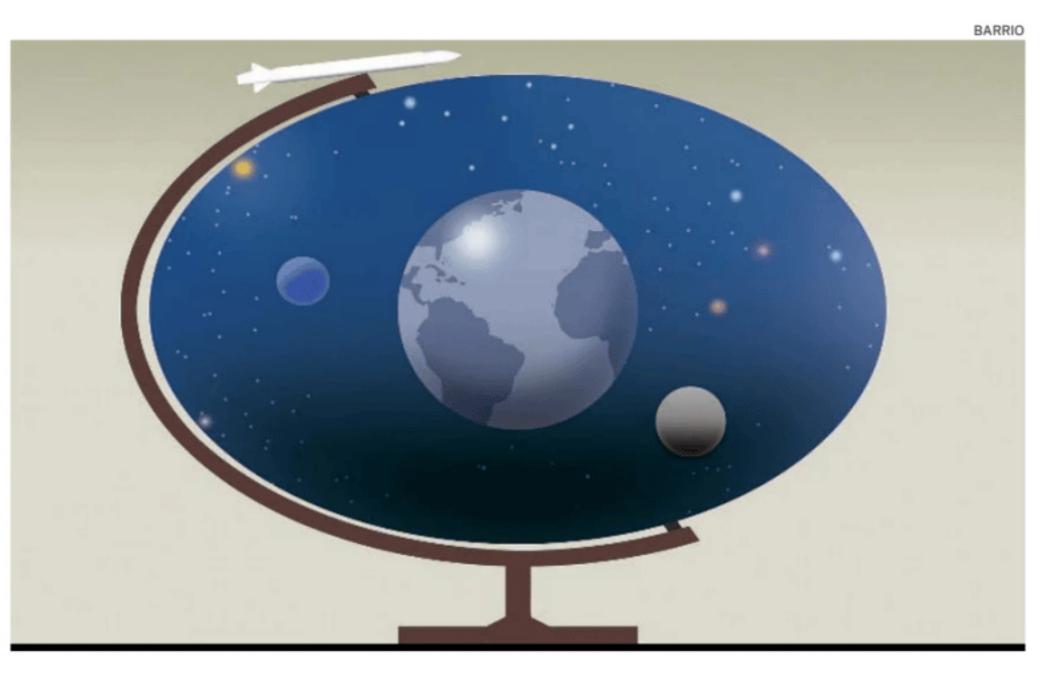

están siendo protagonistas principales, en algunos casos imprescindibles, en todo lo relacionado con la ingeniería aeroespacial y también con algunos aspectos científicos. En España no somos ajenos a esta tendencia de socialización del espacio, combinando lo público y lo privado, con compañías de lanzamientos, que están teniendo también un papel ejemplar. Asimismo, hemos realizado ya experimentos científicos con el apoyo de Space X: entre otros, el 13 de enero de 2022, enviamos un picosatélite español con basalto del Geoparque UNESCO de Lanzarote en un cohete Falcon 9, que despegó de Cabo Cañaveral en relación con la habitabilidad lunar.

El reciente y extraordinario éxito, logrado con Polaris, marca un nuevo paso en este periplo. El 15 de septiembre de 2024 regresaba a la Tierra, amerizando, la cápsula Resilience, con Jared Isaacman, Scott (Kidd) vuelo espacial comercial; c) las comunicaciones en el espacio y d) investigaciones científicas médicas, entre otras. No hay que olvidar las sinergias entre ciencia, ingeniería y artes y ciencias sociales y humanas, como la reciente interpretación y retransmisión por parte de la astronauta Sarah Gillis en directo desde el espacio de la canción «Rey's Theme», de la película «Star Wars: el despertar de la fuerza», en colaboración con orquestas de Estados Unidos, Haití, Venezuela, Suecia, Uganda y Brasil. Como ha indicado Elon Musk en X «hacer que la vida sea multiplanetaria y extenderla al espacio sería uno de los hitos más importantes, no solo en la historia de la humanidad, sino en el de la vida en sí misma». El proceso ya está en marcha.

**Jesús Martínez Frías.** De la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España.

# Letras líquidas «To be or not to be»



Alejandra Clements

o de la universalidad de Shakespeare es tan cierto que nos sirve para titular este artículo y para darle un comienzo que eleve la cuestión tan pragmática de la que, en realidad, va a tratar. También viene al caso por el asunto de las traducciones, las diferencias entre idiomas y su aprendizaje. Cuentan quienes se acercan a conocer el español, especialmente quienes tienen como lengua materna a la del dramaturgo inglés, la complicación que les supone el uso de los verbos ser y estar: la distinción entre cualidades y características esenciales o permanentes y las meramente temporales, como los estados de ánimo o la ubicación. Sutilezas más o menos perceptibles que caben todas en su «to be» y que se entienden mucho mejor con el uso de ejemplos concretos, como el debate político en torno a los Presupuestos Generales del Estado, paradigma utilitario donde los haya. Ya les advertí que venía cuestión práctica. Y ésta lo es donde las haya. Las cuentas públicas son el vademécum de la vida en común de un país, el guion o la escaleta de lo que va a pasar, la ley de leyes de cada periodo político y la que rige los proyectos. Pero, desde hace unos años, han dejado de ser un elemento imprescindible para considerarse casi algo opcional: obviando la obligación constitucional (qué fue del tiempo y forma). Se recurre a precedentes de incumplimientos para justificar la ausencia de hoja de ruta y se olvidan aquellos tiempos en que la ausencia de presupuestos era el reconocimiento de la imposibilidad de gobernar: desde González en el 93 hasta el propio Sánchez en 2019. El respeto por la esencia de la política impulsaba un comportamiento racional, además de legal, que ha pasado a ser anécdota moldeable según el interés. Y que viene a confirmar lo sustancial del Congreso en nuestro sistema: si no se aprueban las cuentas, es la soberanía nacional quien no les da el visto bueno. Y así es como llegamos a la disyuntiva entre una legislatura del ser o una legislatura del estar. Volvemos a Shakespeare.

▶Choque diplomático. El Gobierno no enviará representación a la toma de posesión de Sheinbaum. El PP cierra filas y Sumar se desmarca de sus socios

# El desplante al Rey aviva el conflicto con México

#### A. Martínez / R. Esteban MADRID

Las maltrechas relaciones entre España y México se han vuelto a poner a prueba a cuenta de la toma de posesión de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. La decisión de no cursar invitación al Rey Felipe VI a la ceremonia del próximo 1 de octubre ha generado el último choque diplomático entre ambos países, avivando un conflicto que se inició en marzo de 2019 cuando el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a la Casa Real exigiendo una disculpa por los excesos cometidos por España durante la Conquista. La misiva no obtuvo respuesta y el Gobierno de Pedro Sánchez se mostró muy contundente, rechazando los términos de su contenido, lo que tuvo un impacto sobre las relaciones aunque no se llegó a la ruptura de las mismas. Fuentes gubernamentales señalan que no hay intención alguna de escalar el conflicto pero que el desplante al Monarca no podía quedar sin respuesta.

«Si no va él no va nadie». De este modo, el Gobierno ha tomado la decisión de no enviar a ningún representante español a la toma de posesión de la nueva presidenta de México. Fuentes gubernamentales califican la decisión de no invitar a Felipe VI al acto de «incomprensible» y su determinación de no acudir se adopta en defensa del Jefe del Estado, señalan. El Ministerio de Asuntos Exteriores hizo ayer público un comunicado rechazando la actitud de México, que consideró «inaceptable». «El Gobierno de España considera inaceptable la exclusión de S.M. el Rey de la invitación a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo 1 de octubre en Ciudad de México. Por este motivo el Gobierno de España ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel», reza el citado comunicado.

Fuentes del Gobierno sí recalcaron que lo que ha hecho el Ejecutivo con su comunicado es salir

### Claves

Marzo de 2019. El histórico de choques comenzó cuando el Gobierno de López Obrador señaló que la llegada del conquistador Hernán Cortés fue un hecho «tremendamente violento, doloroso y transgresor» y exigió disculpas para promover una «reconciliación histórica».

Febrero de 2022. López Obrador reacciona ante el silencio del Gobierno español a sus reiteradas llamadas a disculparse y anuncia una «pausa diplomática» con España con el objetivo de «respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista».

Mayo de 2024. Dos semanas antes de las elecciones en México, López Obrador volvió a la carga con el argumento de que este reconocimiento del daño causado permitiría «cerrar heridas» e «iniciar una nueva etapa». «¿Por qué no ofrecer una disculpa?», señaló.

Julio de 2024. Ya como ganadora, Sheinbaum insistió en los argumentos de su predecesor, señalando que «debe haber un perdón por parte de España», aunque se mostró partidaria de «mantener las relaciones y seguir insistiendo»

en defensa del Jefe del Estado, en una reacción lógica, clara y contundente. Por todo ello, insisten en que el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer ante una decisión que no se entiende, y si México no invita al Rey, como respuesta, no va nadie en representación de España. Desde Nueva York se manifestó Sánchez en los mismos términos. «Nos parece absolutamente inaceptable que se excluya la presencia de nuestro Jefe de Estado. No podemos aceptar esa exclusión y, por eso, hemos manifestado la ausencia de cualquier representante diplomático en señal de protesta por una exclusión inaceptable e inexplicable por el grado de relación que tiene México con España», dijo, para mostrar su «frustración» porque España ya ha «fijado una posición de empatía» con México sobre los eventos del pasado.

alineamiento contradictorio, mientras desde el principal partido de la oposición se cerraron ayerfilas con el Gobierno; los socios del Ejecutivo, entre ellos Sumar, se desmarcaron. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, avaló la decisión: «Su Majestadel Reyes el representante, lógicamente, y si no está invitado, España no está invitada. Respeto al Reyyrespeto a España». Un respaldo que el Gobierno no encontró, como era previsible, en el entorno del socio con el que convive en Moncloa. Sumar se distanció de la postura defendida por el PSOE, junto a Podemos, y este episodio les sirvió para redoblar sus ataques contrala Monarquía. Incluso llegaron a justificar que el Rey no fuese invitado a México, a la par que exigieron que el Gobierno enviara a un representante «electo» a las investiduras extranjeras.

Esta situación ha generado un

La vicepresidenta Yolanda Díaz había sido invitada a la ceremonia, pero finalmente no se desplazará a México tras la decisión de Exteriores. En su entorno llaman a reflexionar sobre si el Rey debe representar a España en el exterior. Fuentes de Sumar criticaron la «torpeza» del Gobierno por renun-

ciar a enviar a un representante español y aseguraron que «trabajarían» por revertir esta situación. El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y líder del PCE, Enrique Santiago, defendió que «España estaría muy bien representada por autoridades elegidas democráticamente», en una crítica abierta a la figura del Monarca. «Otra vez comprobamos que la Monarquía es una anacrónica carga que nos da problemas cuando no ruboriza», criticó desde sus redes sociales. El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, también mostró el malestar del partido aunque aseguró «respetar» la de-

Sánchez califica de «inaceptable» e «inexplicable» la exclusión del Rey en la toma de posesión

# Díaz había sido invitada pero cancela el viaje y uno de sus diputados desoye al Gobierno

cisión del Ejecutivo, al no ser competentes los de Yolanda Díaz en este tipo de decisiones. «Nos hubiera gustado que hubiera representación de España, pero la decisión es de Exteriores, que es quien decide qué hace con esas invitaciones», aseguró. Sin embargo, un diputado de su partido, el portavoz de los comunes, Gerardo Pisarello, desoye a Exteriores e incluso a Sumary asistirá a la toma de posesión al igual que hará la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El diputado criticó la «arrogancia» y «enorme torpeza diplomática» del Rey FelipeVI por no disculparse con México. «Es lógico que un Rey que desdeño sea desairado», censuró.

Los morados fueron todavía más contundentes al denunciar que «el Rey es un problema en las relaciones internacionales basadas en el





respeto y los Derechos Humanos y no en la corrupción». Según Ione Belarra, «el Gobierno ata sus relaciones internacionales a las de la Monarquía».

Por su parte, Sheinbaum confirmó ayer que la decisión de no invitar a Felipe VI a la ceremonia de su investidura está directamente relacionada con su falta de respuesta a la carta que le envió Andrés Manuel López Obrador en 2019, en la que le exigía sus disculpas por los «agravios» que, como sostiene la leyenda negra española, cometió el Imperio Español durante conquista de América. El todavía presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apoyó la decisión de su sucesora en el cargo y pidió a España «dejar la prepotencia y arrogancia» para ofrecer disculpas» por la conquista.

LA RAZÓN • Jueves. 26 de septiembre de 2024



# Felipe VI y Salvador Illa, en Gerona por Dalí

Felipe VI presidió ayer el acto institucional del 50 aniversario de la inauguración del Teatre-Museu Dalí de Figueras (Gerona), celebrado bajo la cúpula de la pinacoteca daliniana. El Rey, que es presidente de honor de la Fundació Gala-Salvador Dalí, fue recibido a su llegada por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el alcalde Jordi Masquef; la consejera de Cultura, Sònia Hernández, y el presidente de la fundación, Jordi Mercader. A su llegada, el monarca fue recibido con aplausos por más de una cincuentena de personas congregados a un lado del museo que han gritado lemas como «Viva el Rey», pero también con gritos de una decena de personas contrarias a su presencia allí.

El Rey Felipe VI visitó ayer el Teatro- Museo Dalí, en Figueras

Opinión

# Una agresión a España



l veto al Rey en la investidura de la presidenta mexicana, Claudia Scheinbaum, no es un agravio al Monarca, sino una agresión a España, y por eso la respuesta del Gobierno impidiendo que ninguna persona del Ejecutivo vaya es la que procede, por mucho que los socios de Sánchez pongan el grito en el cielo. España no tiene que pedir perdón por

nada a México, y menos bajo el chantaje de quienes, como AMLO y su heredera, pretenden responsabilizar a nuestro país de una leyenda inventada por quienes son descendientes de los dirigentes mexicanos que en todo caso causaron los males que nos atribuyen. A este paso vamos a tener que pedir una cumbre a Meloni para que pida perdón a España por las barbaridades de los romanos. Entonces no existían ni Italia ni España, pero da igual, la demagogia todo lo aguanta.

El problema de AMLO y su heredera es que de tanto pasarse de listos, acaban haciendo el ridículo. Especializados en la demagogia chavoide y la política barata, viven del agravio, explotando un discurso ruin según el cual los problemas de su país se deben siempre a los ricos que explotan a los pobres, echándole la culpa a los americanos, al capitalismo o a España. Claro, que llega un día en que se les cruza un Trump, 30 veces más populista que ellos, y les deja las vergüenzas a la intemperie, como cuando el del pelo amarillo obligó a

AMLO a patrullar la frontera para evitar que pasaran inmigrantes al otro lado. Y es que, a la hora de la verdad, a estos charlatanes se les calla con la misma moneda. Por eso esta vez hay que aplaudir la decisión de Sánchez de no enviar a nadie a la toma de posesión, tras una conversación en la que hubo más que palabras. Vetar al Rey es ofender a España entera, por mucho que Belarra y los rufianes aplaudan con las orejas a AMLO y su ilustre legataria, algo que debería estar tipificado como «traición». La lideresa podemona y el republicano fardón nos tienen acostumbrados a la camorra parlamentaria con discursos de deplorable calidad. Lo menos que se puede hacer, cuando agreden a tu país, es ponerte en primera línea de defensa, aunque haya que morderse varias veces la lengua, como hizo Errejón, si bien después reculó para alinearse con el comunista Enrique Santiago. Muy mal quienes aprovechan cualquier motivo para emprenderla a dentelladas contra el país que les da de comer. Algo nunca admi-

sible, y menos aun cuando se trata de un personaje -y su continuadora- cuyo desprecio por la democracia ha quedado de manifiesto en la última ocurrencia de AMLO: deja en herencia una legislación para escoger a los jueces mexicanos por elección directa, fulminando la separación de poderes. No es una elección libre (como en EE UU y Suiza), sino condicionada, cuyo último objetivo es instaurar un régimen autoritario en México, perpetuando a su partido (Morena) en el poder. Los «jueces del pueblo» habrán de recibir el plácet de la Asamblea Legislativa, controlada por AMLO y Scheinbaum, tras una preselección hecha por un «Comité Ciudadano» sobre criterios de como «acreditar honestidad» y «tener cinco cartas de recomendación de los vecinos». Todo en AMLO es populismo de baratija y parece que en el caso de su delfina, también. Algo propio de quienes llevan toda la vida viviendo del Estado, explotando el agravio antiespañol y okupando el poder con medidas para permanecer en él de por vida.

#### Carmen Morodo, MADRID

La política española vive un momento tan ciclotímico que desde los mismos altavoces gubernamentales, por los que el lunes pasado se filtraba a los medios que eran tan pesimistas sobre el techo de gasto que daban ya por perdidos los Presupuestos del 25, ayer, sin embargo, el mensaje era que tenían capacidad de conseguir que en dos o tres semanas el Congreso apruebe otro techo de gasto que atienda a las exigencias de Carles Puigdemont, y que esto permita presentar ante el Parlamento el proyecto presupuestario del próximo ejercicio en noviembre, como muy tarde.

De igual modo, los mismos «peones» próximos al expresidente de la Generalitat, que profetizaban el «no» inamovible a Sánchez, para todo y para siempre, ayer, sin embargo, se abrían a esa misma posibilidad de que si se encajaba la exigencia de cambiar el techo de gasto -elevado ya al Parlamento en dos ocasiones sin que haya conseguido salir adelante- con alguna otra cesión más, la pelota de los Presupuestos seguirá corriendo. Escuchando a las dos partes, si hoy hubiera que apostar, habrá techo de gasto, modificado sobre el proyecto inicial, y no hay que cerrar la puerta a que también pueda haber unos nuevos Presupuestos. Del negro al posible blanco en cuestión de horas y a cambio de nuevas concesiones.

Esto supone que se imponga el pragmatismo respecto a los intereses particulares de las dos partes, y que también hagan mella las presiones del ámbito catalán, económico y financiero, ejercidas directamente sobre Puigdemont para que deje que siga corriendo la legislatura por interés propio, y porque también a este estamento le viene bien que el actual marco político se mantenga.

Todo lo que acompaña a la relación entre Sánchez y Puigdemont es, por encima de cualquier cosa, puesta en escena, y en ello colaboran casi por igual Moncloa yelindependentismo. La amnistía -y el control del Gobierno de la Fiscalía y del Constitucional-también son determinantes en los giros en el discurso y en las deciciones de los independentistas, igual que en el Gobierno esos giros están justificados en que ni ellos mismos se creen que dé igual tener o no tener Presupuestos o que

# Moncloa aprobará un nuevo techo de gasto en menos de un mes

Junts se apuntará esta nueva cesión dentro de una puesta en escena en la que de fondo solo pesa la amnistía. No es descartable que pueda haber Presupuestos

se puede seguir en el poder, sin daños relevantes, sin aprobar unas nuevas cuentas.

Aquellos que en estos últimos días han tenido oportunidad de volver a hablar con Puigdemont han escuchado ese viejo mensaje de que su intención es hacer que Sánchez «sude sangre». Sus prioridades son dos: la primera, lograr que sea efectiva la amnistía en su beneficio y poder regresar a Cataluña; y la segunda, matar políticamente a ERC, y para esto último tiene que seguir en la batalla del pulso continuo al presidente del Gobierno para que se hable de nuevas concesiones. Contra estas metas actúan dos hechos: que la amnistía ya no está sólo en manos del Gobierno, sino también del Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y que el margen para esconder ante la opinión pública que se llega a pactos con Madrid que luego no se concretan es cada vez más pequeño. La base social que tiene detrás Puigdemont está muy radicalizada, y en Junts son plenamente conscientes de que tienen muy difícil explicarles que a estas alturas todavía se llega a nuevos pactos con Sánchez. Aquellas decisiones que en Madrid tienen una lectura de nueva humillación al Gobierno de coalición no se leen, entre esa militancia independentista, como la



María Jesús Montero y Yolanda Díaz, ayer en el Congreso

ESPAÑA 9 LA RAZÓN • Jueves. 26 de septiembre de 2024

prueba de que se está haciendo que Sánchez «sude sangre».

Si el presidente del Gobierno consigue en un marco como éste sacar adelante los Presupuestos, después de haber colocado a Salvador Illa en la Presidencia de la Generalitat, tendrá el campo despejado para implementar con tranquilidad su anuncio de que agotará la legislatura. No está claro hasta dónde llegarán las investigaciones del «caso Koldo» y las que afectan a su familia, su esposay su hermano, pero difícilmente podrían arrastrar a Sánchez a un anticipo electoral cuando cuenta con la complicidad de la mayoría de sus socios para mirar hacia otro lado.

Ni Sumar ni PNV ni ERC harán causa de estos temas, y tampoco lo está haciendo hasta ahora el **Puigdemont sigue** diciendo a quien ha hablado con él estos días que hará que Sánchez sude sangre

El poder financiero y económico catalán han mediado para que Junts dé oxígeno a Sánchez

partido de Puigdemont. La sensación que predomina entre todos ellos es que el líder socialista está ya moviéndose donde tiene que hacerlo para acabar controlando las piezas necesarias para frenar los golpes. Hasta Podemos está bastante callado.

De momento, Moncloa ha ganado tiempo y está dispuesta a sellar nuevos «apaños» con Puigdemont para mantenerle dentro de la maquinaria que asiste al presidente del Gobierno. Puigdemont todavía no tiene la amnistía y tampoco ha conseguido que se cumplan otros compromisos que pactó con Sánchez a sabiendas de que no tenían posibilidad de ser ejecutados, como la imposición del catalán en la UE. Algo muy parecido le sucede a ERC con el cupo catalán.

## Podemos y ERC dejan en el aire el techo de gasto

El Gobierno tendrá que je» de Junts.

abrir más vías de negociación para aprobar la senda de déficit. Hasta ahora, los únicos apoyos con los que no contaba eran con los de Junts. Sin embargo, dos socios ya avisan al Ejecutivo de que no tienen su voto a favor. Podemos y ERC exigen que el Gobierno se siente a negociar de nuevo, sobre todo si como pide Junts se concede más capacidad de endeudamiento a las comunidades autónomas. «Si la senda de déficit incluye concesiones en clave conservadora, nosotros podremos reconsiderar nuestro voto», advirtió la líder morada Ione Belarra. Los morados critican, además, que el Ejecutivo no haya contactado con ellos. Desde ERC, su portavoz Gabriel Rufián, advirtió de que si el Gobierno renegocia el techo de gasto con Junts, también tendrá que hacerlo con los republicanos. Critica, además, que el PSOE no se plante ante el «chanta-

# 17A: el Gobierno se abre a desclasificar informes del CNI

Se revelarán en el marco de la comisión sobre los atentados de Las Ramblas

Ainhoa Martínez. MADRID

El Gobierno hace propósito de enmiendayha comenzado a negociar. El objetivo es garantizar la viabilidad de la legislatura, con la aprobación del techo de gasto y los Presupuestos para 2025, pero sobre la mesa no hay cuestiones meramente económicas. En el Ejecutivo se han propuesto desplegar todo un arsenal de gestos para tratar de persuadir a sus socios de Junts y que adquieran una actitud más conciliador y tendente al acuerdo. Sin aterrizar todavía una propuesta sobre el déficit, en Moncloa han lanzado otros guiños, recuperando compromisos incumplidos, como el uso del catalán en las instituciones europeas o la reactivación de comisiones de investigación pendientes en el Congreso de los Diputados sobre la llamada «operación Cataluña» o los atentados del 17 de agosto.

Precisamente sobre esta última cuestión, el Gobierno está dispuesto a desclasificar la documentación relativa a los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) que pueda obrar en manos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), aunque reitera que el espionaje español no tuvo nada que ver con esos ataques terroristas. Así lo confirman fuentes gubernamentales que se muestran conformes con la consulta de información reservada que ya anticipan que pedirán algunos grupos en la comisión de investigación del Congreso relativa a esos atentados.

Esta comisión, como las que versan sobre la llamada «operación Cataluña» y el espionaje con el programa Pegasus, nacieron en virtud del pacto que el PSOE alcanzó con ERC y Junts en agosto de 2023 para hacer a Francina Armengol presidenta del Congreso de los Diputados. Hasta la fecha, habían quedado en nada y ninguna de las tres había arrancado y ahora los grupos han decidido retomar los trabajos sobre la relativa a los ataques terroristas y la «operación Cataluña». En ambos casos debe aprobarse un plan de trabajo, y en, el caso de la segunda, también las comparecencias que se van a solicitar. Con este objetivo se reunirán este jueves la dos comisiones.

Esquerra y Junts quieren centrar la investigación sobre los atentados en escudriñar el papel del CNI y la relación que tenía con el centro el entonces imán de la localidad barcelonesa de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, así como en los «fallos de coordinación» que achacan a las fuerzas de Seguridad y al Ministerio del Interior en relación con el «cerebro» de la masacre. La explosión de Alcanar fue investigada por los Mossos d'Esquadra, que entonces dependían del Govern independentista que presidía Carles Puigdemont, pero en esas prime-

Moncloa recupera compromisos incumplidos para atraer a los posconvergentes

# Los socios apuntan al servicio de inteligencia en la comisión de investigación

ras horas no se trató como una explosión terrorista, sino como un accidente por acumulación de bombonas de butano. Los planes de los socios del Gobierno no inciden en eso y optan por centrarse en apuntar al CNI. Por su parte, desde el Gobierno remarcan que el CNI no tuvo nada que ver con esos atentados e incluso ponen en duda que custodie algún documento sobre los mismos, más allá de algún dato sobre el seguimiento de los ataques. En todo caso, subrayan que no van a poner ningún impedimento a cualquier desclasificación. El plande trabajo en el que trabajan el PSOE y Junts especificaría las fórmulas puede utilizar la comisión para acceder a información clasificada.



10 ESPAÑA



# El Senado reprueba a Puente con el apoyo de Junts y Esquerra

La iniciativa del PP contra el ministro por el caos ferroviario suma el apoyo de los separatistas

Javier Gallego. MADRID

El Senado reprobó ayer al ministro de Transportes, Óscar Puente. La iniciativa impulsada por el PP, que tiene mayoría absoluta, recibió además el apoyo de Junts, Esquerra y Vox, quienes se mostraron muy críticos con el ministro, que acumula una gestión muy discutida por los episodios de caos ferroviario que se han registrado desde que está al mando de Transportes y por las polémicas que ha desatado con algunas declaraciones públicas. Con la reprobación de Puente, esta legislatura tanto

Senado como Congreso han censurado ya cuatro veces a ministros del Gobierno (dos veces a Fernando Grande-Marlaska y una vez a Félix Bolaños).

En total, la moción del PP contó con el apoyo de 155 senadores de los 258 que votaron (100 votos en contra y tres abstenciones). De esta manera, los socios independentistas del Gobierno asestan un nuevo golpe a Pedro Sánchez, quien esta misma semana ha tenido que retirar los objetivos de estabilidad presupuestaria del Congreso por falta de apoyos. «Sánchez quiere gobernar sin el concurso del Parlamento porque el Congreso y el Senado le dan la espalday cada derrota le recuerda su debilidad», señaló la portavoz del PP en el Senado Alicia García, reivindicando que, además de la reprobación de Puente, su partido también sacó adelante la toma en consideración de una Ley para dar más transparencia a las misiones exteriores y contó con la abstención de Junts y del PNV. La colaboración de ambas formaciones es imprescindible para que la ley supere toda la tramitación parlamentaria en el Congreso (aunque, probablemente, quede paralizada en la Mesa por la mayoría que ostentan PSOE y Sumar).

El texto justifica la reprobación de Puente por «su manifiesta incompetencia en el desempeño de su labor al frente del ministerio, por su incapacidad para solventar las innumerables y constantes incidencias producidas en nuestra red ferroviaria y por su poca sensibilidad y su absoluta falta de respeto mostrada ante las protestas de los usuarios por el caos en los servicios ferroviarios vivido durante este verano». En este sentido, el texto recoge «las innumerables incidencias ocurridas en los últimos meses y en especial las registradas durante el mes de agosto» en la red ferroviario, ya que en plena operación salida del verano se registraron numerosos problemas

El PP también logra la abstención de Junts en una ley sobre Defensa Nacional

Vox también vota a favor de la iniciativa de los populares y pide la destitución del ministro

Óscar Puente, ayer, en la sesión de control, en el Congreso

que dejaron estampas como las de usuarios rompiendo las ventanas para escapar del tren por el calor que hacía.

Pese a las incidencias, Puente aseguró, en una comparecencia del 23 de agosto en el Senado, que «el tren vive en España el mejor momento de su historia», unas palabras que reiteró la semana pasada y que se pronunciaron pocas horas antes de que se produjera una nueva incidencia que provocó «que la circulación de trenes de alta velocidad con origen o destino en la estación madrileña de Atocha estuviese interrumpida durante más de dos horas» y de que en Barcelona se cancelaran seis trenes operados por Renfe, además de retrasos generalizados durante toda la jornada del viernes en la estación de Sants. «Pues bien, con esta actitud y la poca sensibilidad mostrada ante las quejas de los usuarios, por su incapacidad para solventar las innumerables y continuas incidencias que se producen en nuestra red ferroviaria, queda meridianamente clara la incompetencia del Ministro para desarrollar las labores propias de un Ministro de Transportes», resume la moción del PP, que ha sido defendida por la senadora Carmen López.

El senador de Junts Eduard Pujol, quien presentó una enmienda a la moción, fue rotundo en sus críticas a Puente y dijo que «se merece una reprobación XXXXL». «Cataluña tiene todas las razones para reprobar al ministro Puente», agregó, asegurando que Rodalies falla «como una escopeta de feria» y alertando de la línea Madrid-Barcelona de AVE empieza a mostrar «signos de debilidad». La senadora de ERC Laura Castel también fue muy crítica y justificó el apoyo a la reprobación de Puente en que «tome conciencia del malestar de los usuarios de los trenes en Cataluña».

Por su parte, el senador Pelayo Gordillo (Vox) planteó una enmienda al texto del PP para pedir explícitamente que el presidente del Gobierno «destituya» a Puente, aunque el PP considera que la reprobación ya da por hecho esa solicitud. En todo caso, Gordillo, que reprochó que el ministro «se mofe» del tren a Extremadura aludiendo a que hay escasez de billetes porque hay mucha demanda, también asumió que Puente «es uno de los más fieles servidores» de Sánchez y no va a ser cesado por el presidente.

ESPAÑA 11 LA RAZÓN • Jueves. 26 de septiembre de 2024

# Cae la ley de concordia en Castilla y León

Vox se queda solo en su defensa tras el rechazo de PP y PSOE

J. Blanco. VALLADOLID

La ley de Concordia en Castilla y León ya forma parte de la historia. Las Cortes regionales han rechazado tramitar esta proposición que había sido registrada en marzo de este año por el Partido Popular y Vox, cuando gobernaban en la Comunidad castellano y leonesa. Pero la ruptura de esta coalición este verano ha propiciado que caiga esta iniciativa con el voto en contra del PP, y del resto de los

grupos de la oposición, liderados por el PSOE. Sólo Vox se quedó en su defensa entre reproches y amenazas del que fuera el vicepresidente del Ejecutivo regional, Juan García-Gallardo, quien dejó caer que va «a ser complicado alcanzar acuerdos» con su antiguo socio, y con los Presupuestos regionales en el punto de mira.

Desde el Grupo Popular, que ya había avanzado su voto en contra, el procurador Óscar Reguera fue el encargado de fijar la posición de la formación, reprochando en su

intervención la pinza entre Vox y PSOE para llevar al Parlamento regional este debate sobre la admisión a trámite de esta proposición de ley.

Y fue el propio portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, el primero

en intervenir y en rechazar de pleno esta pinza entre ambos partidos políticos, subrayando que ha sido «el PP el que después de pactar y presentar esta ley con su partido, ahora vota en contra junto al PSOE y al resto de la oposición, acusando al presidente de la Junta,

García-Gallardo, de Vox, pasa ante los sillones vacíos del Ejecutivo regional durante la sesión de ayer

Alfonso Fernández Mañueco de no tener «palabra ni honor» y avanzado que desde ahora la oposición de su partido va a ser «más firme y contundente».

Durante su intervención, el ahora portavoz de Vox dijo que con esta normativa no han querido recuperar un régimen autoritario, sino que gobierne un auténtico sistema democrático y argumentó que la norma propuesta se plantea «por amor a España y para recuperar el abrazo de la transición no por odio ni revancha».

El que dio la réplica a García-Gallardo fue el secretario regional de los socialistas, Luis Tudanca, destacando la satisfacción de que

esta iniciativa muera, entre las filas del PSOE y argumentando que se trata de una norma en la que se equipara a las víctimas con los verdugos y a la vez a la democracia con la dictadura.

También se refirió a la palabra «pinza» Tudanca usada por el PP para señalar que fue esta la que usó el partido de Fernández Mañueco para «gobernar con la extrema derecha», mientras que el PSOE continúa en el mismo lugar: «Al lado de los derechos y libertades de todas las víctimas de la guerra y la dictadura y haciendo frente a todos los discursos de la extrema derecha».

También intervino el procurador del Grupo Mixto y ex de Ciudadanos, Francisco Igea, destacando que esta normativa «no ha venido a traer concordia, sino discordia, mientras que el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, lamentó que no se hubiera buscado el acuerdo y que pareciera que los grupos vienen más «a radicalizarse que a encontrarse».

El resto de grupos de la oposi-

ción han votado también en contra, con el representante de la UPL, Luis Mariano Santos, que tildó de «rocambolesca» toda esta tramitación, que en su opinión no servía para defender a quienes vieron vulnerados sus derechos humanos, mientras el representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha sido el más crítico al tildar este texto de «basura» al «tratar de blanquear la dictadura franquista», afirmó.

Cerraba el turno de intervenciones el popular Óscar Reguera, quien volvió a recalcar que el Partido Popular ha apoyado en todo momento la Constitución y la concordia y sin imponer idea alguna,

> justificando que con este fin se firmó en su día la norma para el pacto de Gobierno, apelando a la coyuntura actual y a la prudencia para no tramitar en estos momen-

tos dicha normativa.

García-Gallardo

avanza que desde

ahora será

complicado

alcanzar acuerdos

Es por ello, que expresó su convencimiento por la constitucionalidad del texto promovido por PP y Vox, aunque ha añadido que la normativa que se tramita actualmente a nivel nacional sobre esta materia aconseja esperar para analizar su encaje, tras lo que ha cargado contra Vox por intentar aprovechar su «reciente soltería» para estar «coqueteando con el resto de la oposición».

Y finalizó señalando que «el PSOE hizo un guiño a Vox, ambos se dan el sí. Estamos en presencia de un nuevo idilio», señaló el procurador refiriéndose a que en la Junta de Portavoces ambos apoyaran que la ley se debatiera en este pleno. «Tiernas y cómplices caricias, mejor que se casen, no sigan ocultando su decisión». «Todo vale para actuar como una pinza contra el PP», remató.

# Opinión

# Todo para Cataluña

### Tomás Gómez

l economista José Carlos Diez ha estudiado a fondo los costes del cupo catalán. Ha cuantificado el déficit contributivo de Cataluña con el sistema público de pensiones en 4.600 millones, cifra que continuaremos asumiendo el resto de españoles, después de que ellos se queden con todos los impuestos cobrados allí. En el País Vasco, que goza del cupo des-

de la Transición, la cifra que alcanza el déficit de las pensiones es de 4.300 millones, es decir, el resto de españoles pagaremos impuestos para sostener las pensiones catalanas, comolo hacemos con la deuda de 2.000 euros por habitante y año del País Vasco. Con el cupo catalán, habrá un 30% menos de dinero para Sanidad y Educación en el resto de España, pero la Generalitat no se hará cargo de todo su gasto público, el resto de españoles continuaremos pagando sus pensiones.

Un auténtico Gobierno socialista se hubie-

se opuesto frontalmente a una medida que genera semejante desigualdad.

Pero Sánchez sigue intentando desbloquear las negociaciones con Junts. La escenificación, con encuentros en Suiza entre Santos Cerdán y Puigdemont, es relevante, porque constituye una muestra de fortaleza del separatismo, máxime si se tiene en cuenta que el independentista se paseó por Barcelona y volvió a Waterloo sin que nadie se lo impidiese.

La respuesta después de la cita no se ha hecho esperar. Puigdemont ha amenazado con derribar al Gobierno si los acuerdos de la investidura de Illa no se cumplen, ha exigido más dinero para Cataluña y está forzando hasta el último momento el apoyo al Ejecutivo en la votación del techo de gasto.

Rufián ha calentado el ambiente afirmando que el anticipo de elecciones está cantado. Es parte de la estrategia, los secesionistas han tomado la medida a Sánchez y sacarán una nueva rebanada del Estado en la negociación delos Presupuestos, aunque cada vez va quedando menos que expoliar. Hay motivos suficientes para que Sánchez sea sustituido en el PSOE, como la colonización partidista de las instituciones, el desprecio al poder legislativo o el control de los medios.

Pero el cupo catalán es el principal de ellos y la razón por la que perderá las próximas elecciones, que terminará viéndos e obligado a convocar. Si no es porque los independentistas le dejan caer porque incumpla los acuerdos, será por otros asuntos que han empezado a tomar una pinta muy mala.

12 ESPAÑA

# El CGPJ activa la reforma del sistema de renovación que no quiere el Gobierno

Designa a cuatro vocales para hacer el informe que dará más protagonismo a la carrera judicial en las designaciones

#### Ricardo Coarasa. MADRID

Mañana de consensos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, además de elegir por unanimidad como vicepresidente del Tribunal Supremo al magistrado Dimitry Berberoff, ya ha puesto en marcha el mecanismo para cumplir uno de los principales compromisos del pacto entre PSOE y PP que permitió desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces con casi seis años de retraso por el bloqueo político. Ese acuerdo obliga al Consejo a elaborar antes de seis meses un informe

que aborde la reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, con el afán de otorgar un mayor peso a la carrera judicial en esa elección, que está por ver si deja en manos de los jueces –como demandan la mayoría de asociaciones judiciales y recomienda Europa– la designación de esos doce vocales, una posibilidad a la que se muestra refractario el Gobierno de Pedro Sánchez.

Para curarse en salud -y escaldado por su papel de mediador en la última renovación del CGPJ-, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, precisó hace unos días en su visita a España que esa reforma «no es una obligación», sino solo una «recomendación» de la Comisión Europea.

De momento, el Consejo se ha puesto manos a la obra y ayer mismo el Pleno aprobó la constitución de un grupo de trabajo –formado por cuatro vocales de uno y otro signo– integrado por los vocales progresistas Bernardo Fernández,

expresidente del Consejo Consultivo de Asturias, y Argelia Queralt, exprofesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y que fue letrada del Tribunal Constitucional, y por los consejeros conservadores Isabel Revuelta, ex letrada de las Cortes, y Carlos Orga, exmagistrado de la Audiencia Provincial de Logroño. Serán los encargados de la «preparación y elaboración de un informe al objeto de examinar los sistemas europeos de elección», una propuesta de reforma del modelo de elección de los vocales judiciales «que garantice su independencia y que, con la participación directa de jueces y magistrados que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea». Se trata, por tanto, de adecuar ese modelo a «los mejores estándares europeos», pero para conocer el alcance de la propuesta habrá que esperar un máximo de seis meses, cuando la propuesta

## A concurso la plaza de García Castellón

La primera reunión de la Comisión Permanente del CGPJ, celebrada ayer apenas horas después de que el Pleno de la institución acordase su composición, decidió ayer sacar a concurso la plaza que hasta ahora ocupaba el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón – que se ha jubilado hace solo unos días-al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Esta es una del centenar de plazas vacantes que el CGPJ deberá cubrir en los próximos meses, a las que se añadirán, entre otras, la de la presidencia de la Sala Penal del Supremo.

> Los vocales del CGPJ, presididos por Perelló, en el Pleno de ayer

pasará al Gobierno y a las Cortes para pasar por el tamiz de la tramitación parlamentaria. En una fructífera sesión, el Pleno

En una fructífera sesión, el Pleno también puso caras -por unanimidad- a los integrantes de la Comisión Permanente y a las de Calificación, Disciplinaria, de Asuntos Económicos y de Igualdad. Al mismo tiempo, los vocales acordaron la constitución de otras cuatro comisiones: Estudios e Informes, Escuela Judicial, Relaciones Internacionales y Modernización e Informática. La presidenta del Consejo y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, felicitó a los vocales por los acuerdos alcanzados y «confía en que el consenso sea la seña de identidad del nuevo mandato», apuntan fuentes de la institución. Falta hace con más de un centenar de nombramientos de la cúpula judicial pendientes.

La Comisión Permanente, presidida por Perelló e integrada por otros siete integrantes (cuatro procedentes de la carrera judicial y tres juristas) pasa a estar formada por los vocales Isabel Revuelta, Alejandro Abascal, Bernardo Fernández, Esther Erice, Pilar Jiménez, José Eduardo Martínez Mediavilla y Carlos Hugo Preciado.

En cuanto a la Comisión Disciplinaria, a la que corresponde resolver los expedientes incoados a magistrados por infracciones graves y muy graves y sancionarles, en su caso, la integrarán los vocales José María Fernández Seijo, Ricardo Bodas, José Luis Costa Pillado, Pilar Jiménez, José María Páez, José Carlos Orga y Lucía Avilés.

En la misma sesión, el CGPJ ha convocado los puestos de promotor de la Acción Disciplinaria y de jefe del Servicio de Inspección, a los que podrán concurrir magistrados del Tribunal Supremo o con más de 25 años de antigüedad. Asimismo, ha designado a los magistrados del Tribunal Supremo Eduardo Calvo y Pilar Teso nuevos miembros de la Junta Electoral Central tras la renuncia de sus antecesores, Isabel Perelló y Ángel Arozamena, que fueron nombrados presidenta del Supremo y del CGPJ y vocal del órgano de gobierno de los jueces, respectivamente. Por primera vez, el acto de designación por insaculación ha sido grabado y estará disponible en la web del CGPJ.

Los vocales también han dado vía libre al grupo de trabajo que analizará «las implicaciones de la Inteligencia Artificial (IA) en el ejercicio de la función jurisdiccional», del que formarán parte Luis Martín Contreras, Esther Erice, José Eduardo Martínez Mediavilla y Alejandro Abascal. Su objetivo será evaluar los «retos y preocupaciones éticas» que implica.



LA RAZÓN • Jueves. 26 de septiembre de 2024

# García Ortiz designa al jefe penal del TS con su imputación en el aire

Designa a Prieto, que avaló las condenas de los ERE, en contra del criterio mayoritario del Consejo Fiscal

Ricardo Coarasa, MADRID

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto al fiscal del Tribunal Supremo (TS) Fernando Prieto, que respaldó las condenas por el fraude de los ERE que luego anuló el Tribunal Constitucional (TC), como nuevo fiscal jefe penal del alto tribunal en sustitución de Joaquín Sánchez-Covisa tras su jubilación. Precisamente la Fiscalía del Tribunal Supremo tiene que pronunciarse en las próximas fechas sobre la imputación de García Ortiz por revelación de secretos, aunque en este caso será la teniente fiscal del alto tribunal, María Ángeles Sánchez Conde, quien emita ese informe, que previsiblemente se opondrá a que se investigue al máximo representante de la Fiscalía por la difusión pública de los datos fiscales del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Según las fuentes consultadas, la candidatura de Prieto para el puesto obtuvo cinco votos, los de los miembros natos del Consejo Fiscal -el propio García Ortiz, Sánchez Conde y la jefa de la Inspección, María Antonia Sanz- y de los dos vocales de la Unión Progresista de



El Tribunal Supremo decidirá sobre la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

Fiscales, aunque la más votada, con seis apoyos, fue la fiscal del Supremo Ángeles Garrido. Al cargo de fiscal jefe de lo Penal del Supremo también optaban, entre otros, dos de los fiscales del «procés» que se posicionaron en contra de la amnistía, Javier Zaragoza y Jaime Moreno, y el fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo, que informó en contra de la investigación a Carles Puigdemont en el «caso Tsunami» al no ver indicios de terrorismo (la causa se terminó archivando al haberse prorrogado fuera de plazo en la Audiencia Nacional).

Prieto es fiscal del Supremo des-

de 2006. Desde que en 1984 se incorporó a la carrera fiscal, y tras pasar por las fiscalías de Santander y Guadalajara, fue decano de la sección penal de la Fiscalía del TSJ de Madrid y en los Juzgados de Plaza de Castilla, además de coordinador del servicio de Violencia de Género y de las relaciones con la Policía Judicial, especialmente en materia de delincuencia organizada.

Como fiscal del Supremo, fue el encargado de informar sobre los recursos de casación de los condenados por el fraude de los ERE, entre ellos los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y MaDos fiscales del «procés» que se posicionaron en contra de la amnistía optaban al puesto

Seis consejeros respaldaron sin éxito el nombramiento de la fiscal Ángeles Garrido nuel Chaves. Prieto pidió al alto tribunal que confirmara – como así hizo – las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Sevilla.

Uno de los integrantes del Consejo Fiscal, el fiscal Salvador Viada, instó a García Ortiz a aplazar esa propuesta de nombramiento para salvaguardar la imagen de imparcialidad dado que la Fiscalía del Tribunal Supremo debe pronunciarse en breve sobre su imputación, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) elevara una exposición razonada solicitando que se investigue al fiscal general como máximo responsable de esa nota pública que desvelaba las negociaciones con la defensa de González Amador para cerrar un acuerdo de conformidad a cambio de reconocer el delito fiscal que se le imputa.

En el escrito, el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) recuerda que el fiscal general «es quien ha de decidir la propuesta de quien ha de ocupar la plaza de fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que, en próximos días», acordará si le «investiga o no». «Me parece obvio», recalcaba, que «debe abstenerse en la deliberación y votación de dicha plaza».

Viada recordaba que la Junta de Fiscales de Sala concluyó el pasado abril «por una estrecha mayoría», que los hechos sobre los que debe pronunciarse ahora el Supremo «no eran constitutivos de delito». Antes, recuerda, de que García Ortiz reconociese su «autoría directa» en la confección de la nota y de que la investigación judicial evidenciase su «directa implicación en el impulso» de ese comunicado.

Además, incidía en que «no es indiferente para un investigado que el fiscal jefe de la Fiscalía del tribunal que le investigue considere que el hecho que se le reprocha debe ser investigado como delito o que considere que no lo es».

# La mejor inversión, es invertir en el planeta.

Comprometerse con la transición energética, es aumentar 3.000 millones de euros la inversión en proyectos de energía renovable y redes de distribución en solo un año.



naturgy.com

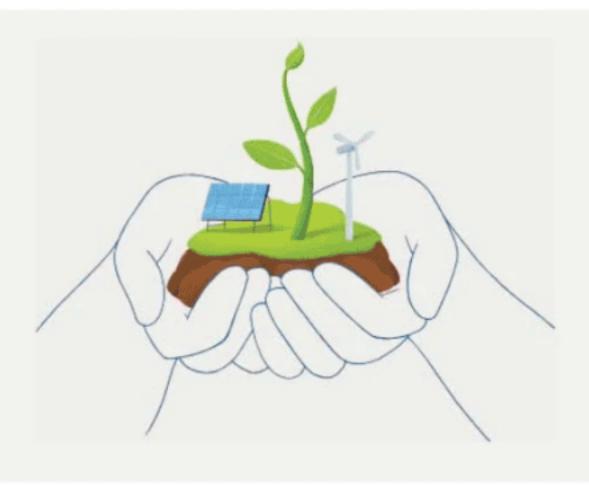

14 ESPAÑA



El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Alvise Pérez

# La denuncia contra Alvise pasa a manos del Supremo

Un empresario le acusa ante Fiscalía de financiación ilegal

Álvaro Olloqui. MADRID

La Fiscalía General del Estado ha enviado a la del Supremo la denuncia interpuesta por el empresario Álvaro Romillo contra el líder de Se Acabó la Fiesta, Luis «Alvise» Pérez, en la que le acusa de la financiación ilegal de su formación política al confesar el primero que le entregó 100.000 euros en efectivo para su campaña de las europeas en las que sacó tres escaños.

El fundador de Madeira Invest Club (MIC), compañía de inversión en criptoactivos que recientemente cerró, ha sido objeto de una macrodenuncia por estafa, y, en su momento, promocionó el propio Alvise, denunció esta entrega de dinero en metálico el pasado 19 de septiembre. Ahora, será la Fiscalía del Tribunal Supremo, en el que el político está aforado como eurodiputado, la que abra diligencias para analizar si existen indicios para seguir adelante o no con una investigación penal.

El Código Penal establece el límite económico de que la misma persona no podrá donar anualmente más de 50.000 euros a una formación política y, por otro lado, cualquier aportación superior a 25.000 euros debe ser comunicada al Tribunal de Cuentas.

Ya solo la cantidad de dinero que le habría dado Romillo a Alvise para su primera campaña electoral es el doble del máximo que establece la legislación. En su acción penal, Romillo relata que tuvo contacto directo por primera vez con el líder de Salf el pasado 29 de marzo, cuando le contactó por WhatsApp con el interés de concretar una reunión para que el denunciante comenzase a prestarle asesoramiento en cuestiones fiscales y de gestión de fondos económicos.

Alvise le vuelve a contactar el 4 de abril para preguntarle sobre la posibilidad de crear una cartera de activos para que los interesados – sus seguidores– pudiesen realizar aportaciones y financiar a «ardillas» –colaboradores suyos– que pudiesen aportar documentos e información para ser empleada mediática o judicialmente en la lucha contra la corrupción que él

dice liderar. El propietario de Madeira Invest Club asegura que le respondió afirmativamente a su consulta.

Posteriormente, Romillo le envío la invitación a

uno de los eventos que organizó con su compañía –que la CNMV consideraba un chiringuito financiero– en el madrileño Hipódromo de la Zarzuela el pasado 6 de abril y en el que el político estuvo ayudándole a promocionar los servicios que ofrecía, ahora señalados por ser una supuesta estafa que asciende a 30 millones de euros y tiene miles de afectados.

Al día siguiente de aquella multitudinaria celebración, Alvise le traslada su interés por seguir haciendo «cosas juntos» y le solicita que le facilite una cartera donde pueda ingresar 10.000 euros. Le insiste el político –desvela el empresario que ahora quiere colaborar con la Justicia– en «la potencialidad» de su mutua colaboración: «Por mi parte obtendría promoción de mis servicios y él podría financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución» por

parte de las autoridades.

La cosa siguió cuando, solo dos jornadas después, le expuso el parlamentario europeo varias de las «necesidades» que dijo tener en ese momento para su proyecto político y, entre las que sobresalen, el disponer de «fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas», como ahora denuncia Romillo que ocurrió, y con el fin de con esta financiación «hacer crecer» Salf, también de cara a unas generales.

Pasado un tiempo, le pide Alvise que «le cree y tutorice» una cartera financiera «para la recaudación de sus seguidores y me traslada la urgente necesidad de recoger fondos» porque precisa «entre 300.000 y 600.000 euros» para afrontar los

El denunciante

confiesa que le

dio 100.000 euros

en efectivo para

su campaña

gastos de la campaña europea. El empresarioledice que «cree» que puede «lograrlo».

Finalmente, convienenlacreación de la planeada cartera, que es la que «finalmen-

te publica» en su canal oficial de Telegram con el fin de que «le realicen» sus partidarios «pagos» dirigidos a la «financiación de la campaña». Al mismo tiempo, le propone a Romillo difundir entre sus clientes la campaña de recaudación, pero él decide que es mejor hacerlo entre los que tiene en la segunda de sus empresas, Sentinel, en vez de en MIC. Consiguen algún ingreso, pero Alvise le «indica que va demasiado lento y el tiempo le come para los pagos de la campaña» para Bruselas.

El empresario denunciante de las irregularidades le ofrece, como el mismo confiesa ante la Fiscalía y demuestra con capturas de sus conversaciones, que puede pasarse por la sede de su empresa para «recoger 100.000 euros en efectivo». Alvise le contesta «100%. Me posibilitas una parte urgente de la campaña» que acabó en éxito.

# «No sabía que el señor Koldo estaba involucrado»

Puertos dice que el ministerio «avaló» a la empresa de la «trama»

#### R. Coarasa. MADRID

El expresidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, se desvinculó ante el juez de la compra de mascarillas a la empresa de la «trama Koldo» y aseguró en la Audiencia Nacional –según consta en el vídeo de su declaración del pasado día 13, al que ha tenido acceso LA RAZÓN– que ni siquiera sabía «que el señor Koldo estuviese involucrado» (en referencia a Koldo García, en esas fechas asesor del ministro José Luis Ábalos). Asimismo, afir-

mó que durante todo el proceso no tuvo relación alguna con Ábalos.

En su declaración como testigo el pasado día 13, Toledo hizo hincapié en que fue «totalmente ajeno» al proceso de adjudicación y explicó que llegó a amenazar con rescindir el contrato porque le pareció «inadmisible» el problema de transporte en el primer vuelo.

Unos días antes de que se publicara la orden ministerial, relató, el entonces secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, le comentó que desde el ministerio de Transportes le habían trasladado que Puertos se iba a encargar de «comprar mascarillas». El organismo que presidía – explicó– «tenía en la caja dinero», por lo que el proceso «podía ser más ágil». Sánchez Manzanares le dijo –según su versión–que «habían encontrado una empresa y, además, el ministerio la avalaba».

«¿La empresa le había llegado designada por el ministerio?», le pregunta entonces el fiscal. «Las empresas habían sido transmitidas por el ministerio. La oferta, no», asegura que le dijo Sánchez Manzanares. «Para que yo me aclare – intervino el fiscal- ¿le dijo que Soluciones era la empresa propuesta por el ministerio y luego se formaliza la oferta? ¿Esto fue así?». «Sí».

Preguntado el papel que jugó en la tramitación del expediente Koldo García, aseguró que «no sabía que el señor Koldo estuviese involucrado en este proceso, lo supe a posteriori». Le conoció, dijo, en la primera reunión del Consejo, celebrada el 30 de junio de 2020, cuando se lo presentó Sánchez Manzanares. «No me dijo en absoluto que había tenido algo que ver en la cuestión de mascarillas ni nada».

ESPAÑA 15

# ...y más



Desembarco en Arrecife (Lanzarote) de 57 personas rescatadas de una lancha neumática a unos 40 kilómetros de la isla

## Inmigración

# Marlaska deberá explicar a la UE por qué no pidió ayuda a Frontex

La eurocámara pregunta por qué no lo usó para gestionar la crisis migratoria

C. S. Macías. MADRID

La comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) va a enviar una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska pidiéndole explicaciones tras conocerse en una comparecencia del director ejecutivo de Frontex-la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas- Hans Leijtens, que el Gobierno de España no ha pedido ayuda a la agencia europea de fronteras para gestionar la crisis migratoria de Canarias.

La misiva, a iniciativa del Grupo Popular Europeo y acordada por mayoría de los grupos políticos de dicha comisión, destaca la llegada de 21.600 inmigrantes a las costas canarias en los primeros siete meses de 2024, un aumento de 154% respecto al curso anterior.

La eurodiputada y portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha tildado de «lamentable e inadmisible que ante la grave situación 
migratoria en la que nos encontramos, el Gobierno de Pedro 
Sánchez no haya solicitado ayuda a Europa».

El pasado 4 de septiembre, el director de Frontex explicó que la institución que dirige no podía asistir a España en Canarias porque el Gobierno «no había pedido ayuda». Fue durante una audiencia de la comisión LIBE, en respuesta a la pregunta del eurodiputado Juan Ignacio Zoi-

do en la que preguntaba sobre qué papel había desempeñado la agencia en la crisis migratoria que lleva meses tensionando las Islas Canarias. «Espero que se nos habilitey se nos pida prestar ayuda a España. He visto con mis propios ojos lo que ocurre en Canarias, pero todo empieza porque España pida ayuda a Frontex. Si no, no podemos hacer nada», apuntó Leijtens. Previamente, en el mes de julio, Montserrat había enviado una carta a la Comisión Europea para que Frontex desplegara sus agentes en la ruta canaria.

Las palabras del director del Frontex y el hecho de que España no haya usado las herramientas que la Unión Europea pone a disposición de los Estados miembro no han pasado desapercibidos en Bruselas. Y es que, no es habitual, porque el Gobierno, como reza la carta remitida, puede solicitar la mencionada asistencia en virtud del Reglamento (UE)2019/1896, por lo que la

Montserrat había pedido a la Comisión desplegar a sus agentes en la ruta canaria mayoría de grupos políticos de la Comisión de Interior ha decidido remitir la carta al ministro Fernando Grande-Marlaska.

Ante esto, Zoido ha apuntado que «Europa ya conoce que la visita de Sánchez a Canarias en verano fue una mera pose, una mentira; que le prometió ayuda al presidente canario Fernando Clavijo mientras, en paralelo, desestimaba la ayuda de Frontex», denunció.

Esta semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunió con Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea, dentro de la ronda de contactos que está manteniendo con lídereseuropeos para tratar la emergencia migratoria y humanitaria que vive en España como frontera sur de Europa. Los populares abogan por una «política migratoria de Estado, integral y firme contra las mafias, tal y como recoge el plan contra el descontrol migratorio secundado por 14 gobiernos autonómicos». El jefe de la oposición informó también a Schinas de la dejación de funciones del Gobierno de España ante esta situación y recordó que habían solicitado a la Comisión que evaluara «urgentemente» «la situación de Canarias, Ceuta y Melilla para activar medidas extraordinarias» con las que paliar el drama humanitario.

Vuelo bajo



Belén Bajo @BELENBAJO

# Subidón de adrenalina

s una pena que los rifirrafes del alcalde de Madrid con Maroto, Rita Maestre y Javier Ortega Smith, solo se produzcan una vez al mes, cuando tiene lugar el Pleno del Ayuntamiento porque producen un subidón de adrenalina que te arregla el día.

Una se levanta con la noticia de que el número tres del partido socialista se ha ido a Suiza a negociar los presupuestos para España con Puigdemont, sobre el que pesa una orden de búsqueda y captura; la UCO ha registrado por cuarta vez la Diputación de Badajoz para encontrar el contrato del hermano de Sánchez; la Audiencia de Madrid pide al juez Peinado que también investigue el software de Begoña Gómez, y que Zapatero medió con Maduro para echar a Edmundo González de Venezuela; una sale

# «Se está dando normalidad a lo que es anormal»

hundida de casa. Se está dando normalidad a lo que es anormal, plausibilidad a lo que debiera ser imposible e inaceptable. Escuchar a Almeida cómo resume el sanchismo y la regeneración democrática con «es miesposa» a la pregunta de Maroto sobre desigualdad territorial, que tiene bemoles que con el cuponazo de Cataluña formule esa pregunta al alcalde; cómo da la bienvenida a Ortega Smith por interesarse por Madrid, tras su periplo por Gibraltar y Ceuta, aunque la pregunta parezca formulada por un niño de infantil «si cree que cuando se tramite la Ley de Capitalidad, Sánchez aprobarálo mejor para Madrid» y Almeida le sentencia con «cada vez que Vox grita, Sánchez brinda»; llama pija de izquierdas a Maestre explicándole el significado que da la RAE a la palabra invasión y le sugiere que pregunte en El Hierro sobre el significado de invasión migratoria.El mejor subidón de adrenalina ante un día de pésimas noticias. Un subidón de adrenalina que solo puede producir la capacidad de respuesta, el ingenio y la memoria.

# Escalada en Oriente Medio 🏵



▶ **Activa a los reservistas** El Ejército israelí concentra a los soldados en el norte ante el inicio de una posible incursión terrestre contra Hizbulá

# Israel mueve sus tropas a la frontera con Líbano



Antonio Navarro BEIRUT SERVICIO ESPECIAL

a pregunta en estos momentos no es ya si se producirá, sino cuándo y cómo: las palabras del jefe de la región norte y también del jefe del Estado Mayor del Ejército israelí ayer y la presencia de miles de soldados -dos brigadas de reserva fueron movilizadas- junto a la «línea azul» anticipan una incursión terrestre en suelo libanés que podría producirse en las próximas horas o días. El máximo responsable del Comando Norte, el general Uri Gordin, advirtió ayer que la guerra contra Hizbulá «ha entrado en una nueva fase».

La jornada de fue testigo de una nueva oleada de bombardeos contra intereses y miembros de Hizbulá en todo Líbano, sobre todo en el valle de la Becá, en el este, y el sur, las dos zonas de este reducido país donde la organización tiene más apoyos y cuenta con su infraestructura militar. Por primera vez también desde que en octubre pasado comenzara el último episodio de la guerra de cuatro décadas que libran Tel Aviv e Hizbulá, las fuerzas israelíes golpearon ayer pequeñas localidades de mayoría chií situadas en la demarcación de Monte Líbano, mayoritariamente cristiana y situada en el centro del país. Según los portavoces militares israelíes, las FDI alcanzaron exitosamente un total de 280 objetivos de Hizbulá.

Después de dos días negros que batieron récords -casi 600 muertos y miles de heridos-, la jornada de ayer pasará también a la historia del conflicto, pues al menos 51 personas perdieron la vida como consecuencia del fuego israelí y varias decenas más resultaron heridas, según datos del Ministerio de Sanidad libanés.

Entretanto, la situación humanitaria en Líbano no deja de agravarse después de tres días especialmente duros para la población.



Decenas de miles de personas siguen dejando atrás sus lugares de residencia en el sur y el este del país-sobre todo población chiita, pero también cristiana- en busca de refugios en la capital o en zonas del centro y el norte a salvo aparente de los bombardeos. Naciones Unidas cifró ayer en 90.000 el número de personas que se han visto obligadas a dejar sus hogares en los últimos cinco días de bombardeos israelíes. Las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales trabajan desde que comenzó la semana para ofrecer refugio y alimentos en colegios a las familias llegadas desde el sur y la Becá. La cifra de desplazados internos se eleva hasta los 200.000 si los registros se inician el 8 de octubre, horas después de la infiltración de las brigadas Al Qassam

EE UU y Francia lideran en Nueva York una ofensiva diplomática para frenar la escalada

Israel intercepta un misil balístico «Qader-1» lanzado por la milicia chií contra Tel Aviv

en Israel, que costó la vida a 1.200 personas, cuando se produce el primer ataque de Hizbulá sobre el norte israelí en apoyo de Hamás.

En su respuesta a los bombardeos de las FDI, Hizbulá fue ayer un paso más allá al lanzar, por primera vez, un misil balístico -un Qader-1- contra territorio israelí. Diseñado por Irán en 2007 y empleados por primera vez por la República Islámica en 2015, los Qader-1 que son capaces de viajar entre 1.600 y 1.950 kilómetros y disponer de una carga útil de entre 750 y 800 kilogramos.

El citado proyectil alcanzó la ciudad de Tel Aviv-que se encuentra a una distancia de un centenar de kilómetros de la «línea azul»-, y, según la milicia proiraní, acabó impactando contra las instalaciones del Mosad en Glilot, donde se decidió la infiltración de los dispositivos de comunicación en posesión de sus miembros -una doble cadena de explosiones que dejaron 42 muertos y centenares de heridos- el martes y el miércoles de la semana pasada en el bastión capitalino de la organización, Dahiyeh, y en otros puntos del sur, la Becá y Siria. Según Tel Aviv, el proyectil fue interceptado por el sistema antimisiles y no causó daños materiales ni personales.

Además, las decenas de cohetes -120 según Tel Aviv-lanzados por la organización chií-la mayoría de ellos interceptados por el sistema defensivo israelí- causaron heridas a dos israelíes que se encontraban en un kibutz del norte. Por otra parte, bien entrada la tarde, los medios israelíes daban cuenta del ataque llevado a cabo por dos drones sobre la ciudad de Eilat, a orillas del mar Rojo, una acción reclamada por Resistencia Islámica, una milicia chií con base en Irak y apoyada por Teherán.

Entretanto, en plena celebración de la 79ª Asamblea General de Naciones Unidas, la diplomacia se afanaba ayer en tratar de alcanzar un alto el fuego entre Israel y Hizbulá que impida una escalada total en Líbano y el conjunto de la

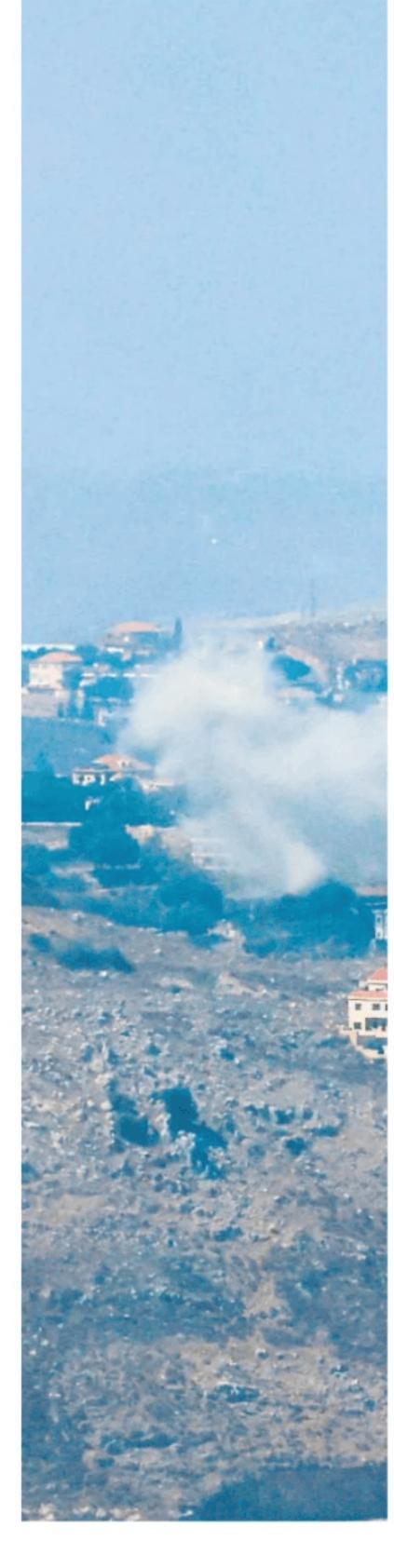

región. Mientras Joe Biden daba como «posible» aún una desescalada en Líbano y en Gaza, el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri -principal mediador entre Hizbulá y la comunidad in-

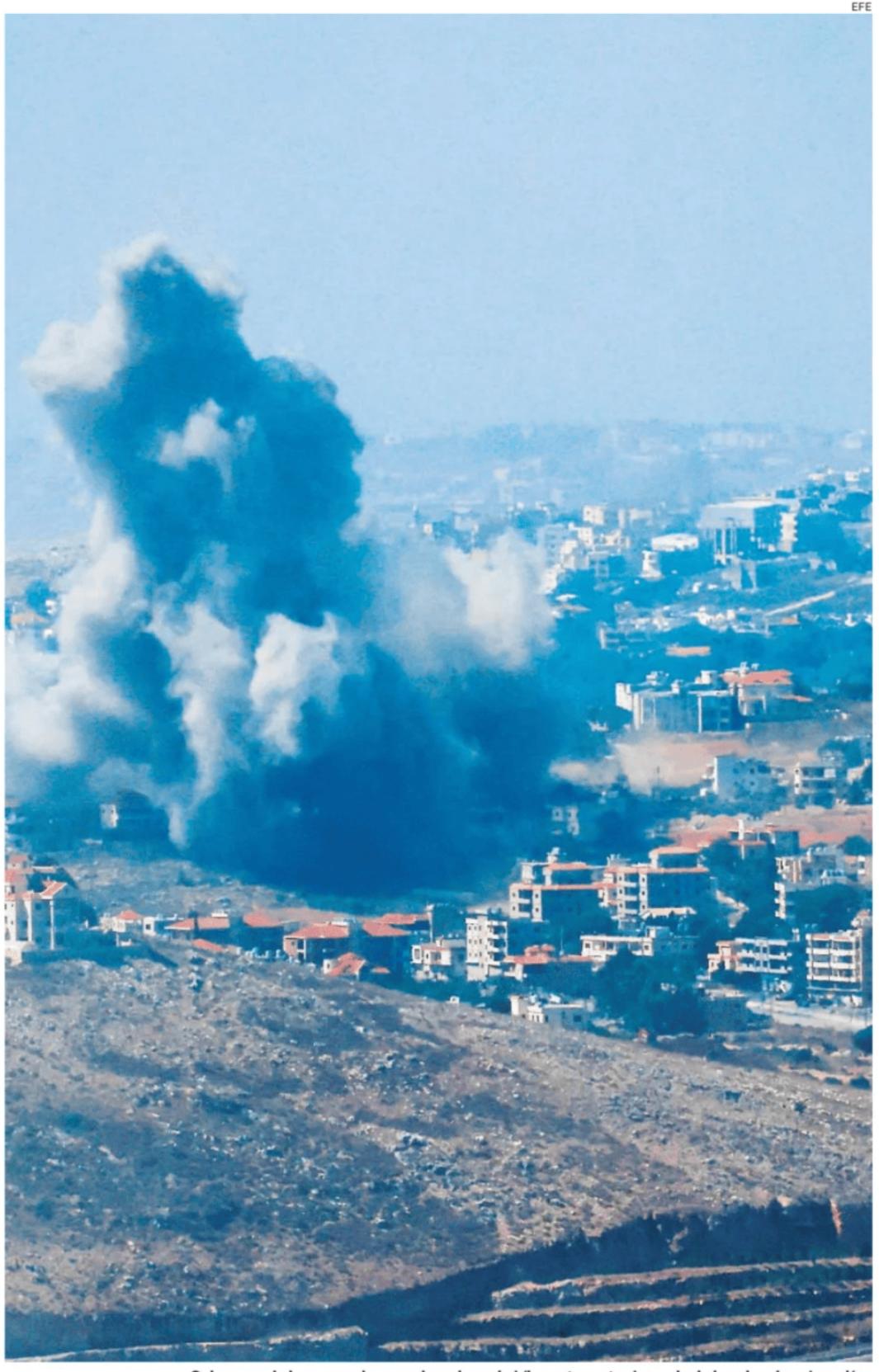

Columnas de humo se elevan sobre el sur de Líbano tras otra jornada de bombardeos israelíes

ternacional- aseguraba que las próximas 24 horas serán decisivas para conocer si la organización liderada por Hasan Nasrallah y el Gobierno presidido por Benjamin Netanyahu son capaces de alcanzar un cese temporal de las hostilidades. El medio francófono libanés «L'Orient-Le Jour» llevaba a su principal titular, quizás más un deseo que una realidad, que Naciones Unidas trabaja a esta hora

para lograr una tregua de entre tres y cuatro semanas entre Tel Aviv y la milicia apoyada por Irán sobre la base de sendas propuestas de Francia y Estados Unidos, que lideran las negociaciones.

## Análisis

# Neutralizar a Hizbulá tras la derrota militar de Hamás

## Eyal Zisser

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegura que los recientes bombardeos contra objetivos de Hizbulá en Líbano -que han causado la muerte de casi 700 personas - son ataques preventivos para disuadir cualquier acción que pueda llevar a cabo la milicia chií libanesa. ¿Es creíble el discurso de Netanyahu o, por el contrario, el primer ministro está buscando deliberadamente una guerra abierta con Hizbulá? Si es así, ¿qué interés tiene Netanyahu en abrir otro frente de guerra?

Parece que Israel llegó a la conclusión de que ya era suficiente tras un año de guerra de desgaste iniciada contra Hizbulá en octubre. Así que la escalada es el resultado de la decisión del Gobierno israelí de no continuar con la guerra de desgaste y presionar a la milicia libanesa para que cese sus ataques contra el norte de Israel.

¿Puede Israel mantener abiertosenestemomentodos frentes de guerra de forma simultánea, en Gaza y Líbano?¿Noes demasiado exigente combatir al mismo tiempo a Hamás y Hizbulá? Estados Unidos ha dejado claro que defenderá el derecho de Israel a defenderse. ¿Apoyará la operación?

La guerra en Gaza casi ha llegado a su fin, en el sentido de que Hamás ya no tiene capacidad militar y el Ejército israelí controla totalmente la zona; también se encuentran allí algunos individuos y células de miembros de Hamás. Así que, en este sentido, Israel puede ahora centrarse en Hizbulá. La posición estadounidense es la importante y supongo que, como en el caso de Gaza, tiene muchas reservas, pero no se opondrá a ningún movimiento israelí sobre el terreno.

Hizbulá parece desconcertada después de la inaudita operación de inteligencia israelí que provocó la detonación de cientos de dispositivos electrónicos y, en consecuencia, la muerte de decenas de cuadros y militantes. Desde el 8 de octubre, ha optado por no escalar la intensidad del conflicto con Israel. ¿Lo hará ahora o seguirá evitando un choque frontal con su vecino?

Sí, ahora es una guerra total. Todavía hay algunos límites para ambas partes –y apuntan principalmente a objetivos militares–, pero la dirección es de una mayor escalada.

## ¿Qué hará Irán? ¿Interveniren cualquier momento en ayuda de su socio libanés o mantenerse ligeramente al margen?

Irán puede hacer muy poco. Condenará a Israel e intentará enviar armas a Hizbulá, pero no puede hacer más que eso, especialmente cuando los estadounidenses les amenazan con no intervenir.

Irán solo puede condenar a Israel y armar a Hizbulá

Tel Aviv se cansó de la guerra de desgaste contra la milicia

# ¿Cómo considera que puede influir una nueva guerra a la sociedad libanesa, especialmente en este momento de grave crisis política y económica?

Depende de lo que ocurra si se trata de una guerra corta que termina en una semana. Hizbulá intentará hacer frente a las críticas internas de muchos libaneses que le culpan de haber metido a Líbano en una guerra destructiva con Israel. Y probablemente sobreviva políticamente, pero si la guerra continúa podría haber un serio desafío a la posición de la milicia chií financiada por Irán.

Eyal Zisser es director del Departamento de Historia de Oriente Medio y África e investigador principal del Centro Moshe Dayan **18** INTERNACIONAL

# Escalada en Oriente Medio 🏵





Residentes del sur de Líbano llegan a Siria huyendo de los bombardeos israelíes

Testigo directo

# María Cruz y Antoine: «Líbano es un manicomio con locos sueltos»

Este matrimonio español-libanés lleva 40 años instalado en Beirut y se niega a irse del país pese a la guerra

Goyo G. Maestro. MADRID

Antoine Khater, de 93 años, y su mujer española María Cruz de la Torre, de 84 años, viven en un barrio de Beirut, al lado del bastión controlado por la milicia chií Hizbulá. Este

matrimonio felizy bien arraigado en el país no piensa abandonar Líbano. Quieren permanecer en su casa, entre su gente, rodeados de sus libros y seguir cultivando su amor a una sociedad a la que sienten que tienen que ayudar en un momento tan difícil como el actual, cuando los tambores de guerra suenan más alto y más fuerte que nunca. «Tenemos vocación de servicio, de ayudar a nuestra sociedad que lo necesita», dicen Mari Cruzy Antoine. Durante décadas él ejerció de profesor y traductor. Con una energía que rebosa su discurso, este reconocido hispanista cuenta que ha traducido al español a Juan Ramón Jiménez, a

Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz. En los místicos españoles encontró solaz en medio de tantas guerras vividas en primera persona. «Gracias a Dios nos hemos ido salvando», pero recuerda especialmente el dolor que les causó un ataque del Ejército sirio en 1989 en el que su casa quedó hecha añicos tras un «bombardeo salvaje». «Felizmente estábamos en un refugio y sobrevivimos, pero la casa no». Lograron reconstruirla y volver a comenzar, como si nada. Pero lo cierto es que las sucesivas guerras que han azotado Líbano han dejado heridas, algunas cicatrizan y otras siguen abiertas. Quizás por esos sus dos hijas se hicieron médicos y siguen trabajando en Líbano.

Decenas de españoles que viven en Líbano están a la espera de poder salir del país en las próximas horas. El Gobierno de España ha establecido un plan de evacuación y muchos se han instalado en el aeropuerto internacional de Beirut para abandonarlaciudad. Antoiney María Cruz insisten en que para ellos «no merece la pena cambiarse ya; tenemos fe en el país a pesar de las guerras salvajes que están fabricando y montando». Su posición ante Hizbulá es muy crítica: «Se hacen llamar el partido de dios, pero bien podría ser el partido del demonio o del infierno. Las guerras nunca las hacenlos dioses, sino los hombres».

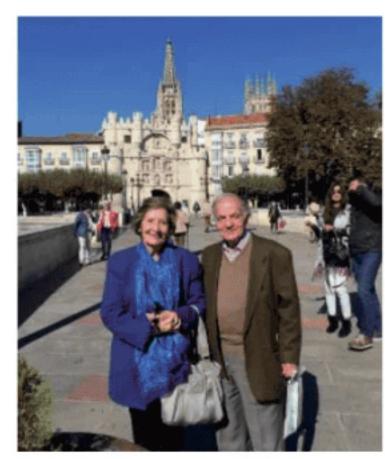

María Cruz de la Torre y Antoine Khater viven en Beirut

«Todos son iguales en esta tierra, donde el lema que comparten en cada bando es "o yo o nadie" »

Antoine considera que Israel intentará acabar con la milicia chií, que actúa en paralelo al Ejército libanés ysehaconvertido en un estado dentro del Estado libanés desde hace años. «Hizbulá se ha metido donde no tenía que haberse metido, pero desgraciadamentenotenemosaquí unas autoridades que prohíban a una organización político-militar, dependiente de Irán, que haga lo que quiera, con sus guerras para ayudar a Hamás. Yo soy pacifista y partidario de ayudar al prójimo sea quien sea, pero que se llamen partido de dios... Eso no tiene sentido». Antoiney María Cruz se conocieron en la universidad, en Madrid, en 1961. «Nos casamos en 1964 y nos trasladamos a Líbano. Hemos vivido toda la vida aquí. Mi mujer ha trabajado unos 28 años en el Centro Cultural Hispánico, después llamado Instituto Cervantes». Pese al arraigo a su tierra, no puede evitar expresar cierta desazón ante el panorama que se ha instalado en el país, al que describen como «un manicomio universal en el que los locos están sueltos, desatados, y donde no hay quien los calme. Nadie puede echar en cara al otro que es un pendejo, porque todos son iguales. Todos tienen como lema "o yoonadie"». El hechode vivir al lado de la zona controlada por Hizbulá no les genera un miedo extra. «En mi barrio las cosas están tranquilas a pesar de que limita con el barrio de Hizbulá. El ayuntamiento ha tomado medidas para no permitir que se compren terrenos ni se alqui-

> len casas sin autorización municipal. Cada libanés, desgraciadamente, piensa que es él el que tiene que mandar sobre los demás y tener la última palabra en cualquier asunto. Como dice Cristo, la familia que no está unida vivirá la ruina. Eso pasa en Líbano y por eso no acaba de levantarse».

> En Líbano, la embajada española tiene registrados unos 900 españoles, la mayoría con doble nacionalidad o casados con ciudadanos libaneses. Si se dan las circunstancias, todos ellos podrán salir del país. El Gobierno español tam-

bién contempla un plan para evacuar a los 650 «cascos azules» españoles desplegados en el sur del país en misión de Naciones Unidas. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, hadicho desde Nueva York que «en estos momentos los españoles en Líbano son nuestra primera prioridad. Si las circunstancias lo aconsejan, no tendremos duda en activarlo». Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró ayer que a los familiares de los militares desplegados en el sur de Líbano se les ha transmitido que los soldados se encuentran «muybien», pero que por razones de seguridad permanecen la mayor parte del día en los búnkeres de las bases.

IA RAZÓN • Jueves. 26 de septiembre de 2024



# Zelenski urge a los líderes a que no olviden la guerra en Ucrania

El presidente ucraniano culpa a la ONU de no encontrar solución para el conflicto que dura casi tres años

Mamen Sala. NUEVA YORK

Con los ojos de medio mundo puestos en los conflictos internacionales, los mandatarios que se reúnen esta semana en Nueva York pusieron ayer toda su atención en el discurso de uno de los grandes protagonistas, el presidente Volodimir Zelenski. El mandatario ucraniano, temeroso de que la escalada de los enfrentamientos en Oriente Medio le robe atención a la guerra en su país, se está encargando de hacer suficiente ruido para que ninguno de sus aliados internacionales olvide

lo necesario que sigue siendo el apoyo y la ayuda militar que le permita a su pueblo enfrentar el asedio ruso.

Además, ayer también se celebró una reunión ministerial de emergencia del Consejo de Seguridad para abordar la escalada de violencia en el Líbano. Fue una muestra más de que, a pesar de los recientes ataques en el país por parte de Israel y la amenaza de que una subida de tono del conflicto regional desemboque en guerra total, en la Gran Manzana no cesan los esfuerzos diplomáticos para conseguir un cese de hostilidades, cuando hay medios de comunicación que apuntan a una posible incursión terrestre del Líbano por parte de Israel.

El Consejo de Seguridad también se ha reunido esta semana para abordar la guerra en territorio ucraniano. En un encuentro solicitado por la propia delegación, Zelenski aseguró que su país «tiene información que apunta a que Rusia planea atacar tres centrales nucleares ucranianas», además, defendió su plan de paz, el mismo al que este miércoles hizo referencia en el discurso ante el hemiciclo. El presidente de Ucrania quiso transmitir a los líderes mundiales que el problema y el peligro por la invasión de su país afectan a todo el mundo. «Si Rusia causa un desastre nuclear, la radiación no conocerá de fronteras», aseguró.

Zelenski cerró su intervención pidiendo el cese del conflicto y solicitó el apoyo internacional a su plan de paz, que asegura es la solución correcta. El líder también acusó a los gobiernos de China y Brasil de ignorar «el sufrimiento de Ucrania, y la realidad», así como de «dar a Putin el espacio político para continuar la guerra», además, atacó la incapacidad del organismo internacional para encontrar una solución al conflicto en su país, asegurando que es imposible, teniendo en cuenta el poder de veto que posee Rusia en el Con-

Kyiv teme que el conflicto de Oriente Medio reste medios y ayuda a su guerra contra Rusia

El ministro de Exteriores libanés asegura que «no desean» una escalada bélica con Israel Zelenski pidió en la ONU apoyo para su plan de paz

sejo de Seguridad.

Ayer también fue el turno de palabra del presidente de España, Pedro Sánchez, ante el hemiciclo; y del francés Emmanuel Macron, que en su viaje a Nueva York se ha reunido de manera bilateral con su homólogo brasileño Lula da Silva. Ambos líderes hablaron de la crisis de Venezuela tras el fraude electoral en ese país (Lula aún no ha reconocido la victoria de Nicolás Maduro o de su opositor, Edmundo González Urrutia), así como de la cooperación para impulsar «la seguridad» y el «desarrollo» en Haití. Son temas que se esperaba que el mandatario francés tocara durante su discurso, que al cierre de esta edición todavía no había tenido lugar, así como los conflictos en medio Oriente y Ucrania, sin olvidar que «siempre estoy aquí para defender los valores e intereses de Francia», dijo el líder galo ante varios periodistas, «pero no quiero que olvidemos el trabajo que tenemos sobre la prosperidad y el planeta», añadió recordando que hay una agenda climática que cumplir.

A última hora de la tarde también hablará el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil, quien, en representación de su país porque que su presidente, Nicolás Maduro, continúa sin asistir a la reunión anual de mandatarios mundiales, se preveía que defendiera las elecciones en su país asegurando el triunfo del partido de Maduro. La crisis en Venezuela, un país que se enfrenta a la presión internacional para que publique los resultados de sus elecciones, ha sido también uno de los temas principales de las dos primeras jornadas.

Al cierre de esta edición, la agenda provisional de la Asamblea General indicaba que este jueves será Líbano quien tome la palabra para denunciar los ataques de Israel en su territorio. El discurso estará a cargo del ministro de Asuntos Exteriores libanés, Abdallah Bouhabib, quien se dirigirá a los líderes mundiales para expresar lo que ya ha confesado antes, su temor por una posible guerra con Israel, que «no desean», por eso hablará ante el organismo internacional «para detener esto», para buscar soluciones regionales y porque el Líbano «no quiere guerra». Sus palabras resonarán en una sala, en la que antes habrá hablado el primer ministro iraquí, Mohammed Shia Al Sudani, así como el europeo Charles Michel.

20 INTERNACIONAL

Jueves. 26 de septiembre de 2024 • LA RAZÓN



Los colideres de Los Verdes, Ricarda Lang y Omid Nouripour, permanecerán en su puesto hasta el congreso

# Peligra el Gobierno Scholz por la crisis de Los Verdes

Dimite la cúpula ecologista por sus malos resultados electorales en las europeas y las regionales

#### Rubén Gómez del Barrio. BERLÍN

Después de perder las últimas cuatro elecciones, la cúpula del partido alemán de Los Verdes uno de los tres pilares del Gobierno de coalición en Berlín-anunció ayer su dimisión. Ricarda Lang y Omid Nouripour abandonarán su puesto en noviembre para dar paso a una nueva dirección que se elegirá en el próximo congreso del partido. La decisión se produce tras una serie de graves derrotas electorales del partido. En las elecciones del pasado domingo en Brandeburgo, los ecologistas no superaron el umbral del 5% y, por tanto, ya no estarán representado en el Parlamento regional. «El resultado de las elecciones del domingo es la prueba más patente de la crisis más profunda que enfrenta nuestro partido en una década», aseguró Nouripour.

La dimisión se produce a un año de las elecciones generales y en pleno «otoño de decisiones» del Gobierno alemán que, en los próximos meses, tendrá que cerrar temas como la política económica, los presupuestos de 2025, las pensiones o el tema migratorio.

Con este panorama –y en vista de las actuales disputas entre el Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y los liberales del FDP, la oposición ya considera que la coalición gubernamental hallegado a su fin y de ahí las llamadas a que se adelanten las elecciones. La coalición «se está desmoronando ante las cámaras», aseguró minutos después de la dimisión el responsable del grupo parlamentario de los cristianodemócratas en el Bundestag, Thorsten Frei.

No obstante, y en lo que fue la primera reacción del canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, su portavoz aseguró que «esto no tiene ningún impacto en la coalición» de Berlín. Langy Nouripour permanecerán en sus cargos hasta que se aclare quién será su sucesor en la conferencia del partido a mediados de noviembre por lo que, dentro de Los Verdes, no hay temor a una brecha o a un vacío de poder en el Gobierno.

Los Verdes han logrado resultados desastrosos en los últimos cuatro comicios: elecciones europeas y regionales de Sajonia, Turingiay Brandeburgo. En Turingia y Brandeburgo, donde estaban involucrados en el Gobierno regional, no lograron superar la barrera del 5%, por lo que fueron expulsados por completo del Parlamento. Sobre los motivos, la prensa alemana alude a que la formación verde no ha sabido conectar con los jóvenes. Por otro lado, está la postura de este partido sobre la guerra de Gaza o incluso se dice que, en algunos casos, el endurecimiento de la ley de asilo tampoco ha sido bien recibido.

Además, para algunos analistas políticos, la formación ha estado dormida en los últimos meses y se ha alejado de sus temas básicos como la protección del clima.

Todo el comité ejecutivo federal ha dimitido de su cargo. Además de Langy Nouripour, lo han hecho los vicepresidentes, Pegah Edalatian y Heiko Knopf; la directora general, Emily Büning; yel tesorero, Frederic Carpenter. Todos ellos tomaron posesión de sus cargos a principios de 2022, una vez que los antiguos líderes del partido, Annalena Baerbock (jefa de la diplomacia alemna) y Robert Habeck (ministro de Economía), pasaron a tomar carteras ministeriales en el Gobierno federal, la primera coalición de tres partidos de la historia de República Federal Alemana.

Los primeros nombres de un posible sucesor comenzaron a circular poco después de la dimisión. Entre ellos figuran Franziska Brantner, secretaria de Estado en el Ministerio de Economía de Habeck, o Felix Banaszak, miembro del Bundestag y anteriormente presidente del Partido Verde en Renania del Norte-Westfalia, el «Land» alemán más poblado.

# Tormenta política por el asesinato de una joven en Francia

El asesino es un marroquí con orden de expulsión que ya cometió otra violación

#### Carlos Herranz. PARÍS

Un crimen ha incendiado el siempre sensible debate migratorio en Francia a pocos días de que el nuevo Gobierno haya arrancado sus funciones. La Policía suiza detenía el martes en Ginebra al principal sospechoso del asesinato y violación de una estudiante universitaria de 19 años. Se trata de un marroquí de 22 años que entró a Francia desde España en 2019 con una visa turística con 17 años, cometió otra violación siendo menor de edad y que, tras cinco años en la cárcel, no fue expulsado del país porque el trámite administrativo entre Francia y Marruecos se demoró. Sobre el detenido pesaba lo que en Francia se conoce

como una OQTF
(obligación de
abandonar territorio francés con
prohibición de regreso en 10 años).
La Fiscalía de París ya ha confirmado el envío a
las autoridades
suizas de la orden
de extradición.

El cuerpo de Philippine, una estudiante universitaria de 19 años, fue encontrado semienterrado y consignos de violencia el sá-

bado en el bosque de Boulogne, uno de los pulmones verdes de París. La noche anterior, al ver que su hija no regresaba a casa, los padres habían dado la señal de alerta a la Policía. La facultad en la que la joven estudiaba se sitúa a escasos metros del lugar donde se halló su cadáver.

El sospechoso había cumplido cinco años de prisión por otra violación en 2019 sobre una joven de 23 años en Taverny, al norte de París, cuando todavía era menor y salió en libertad el 20 de junio. Más tarde ingresó en un centro de detención administrativa en Metz. La Justicia validó su salida de dicho centro el 3 de septiembre, medida acompañada de un arresto domiciliario y la obligación de presentarse en comisaría a firmar con regularidad. El día antes de la muerte de Philippine, fue inscrito en el registro de personas en busca y captura por no cumplir con su obligación de acudir a comisaría.

El caso ya ha embarrado los primeros pasos del nuevo Gobierno de Michel Barnier con un asunto siempre espinoso en Francia. Un Ejecutivo que parlamentariamente depende del visto bueno de la ultraderecha de Le Pen, que ya ejerce presiones sobre el Gobierno. El nuevo ministro del Interior, Bruno Retailleau, hallegado prometiendo mano dura y Le Pen quiere ver pronto los primeros resultados. Por lo pronto, Retailleau ha su-



El ministro del Interior, Bruno Retailleau

brayado que «no se puede solo deplorar o condenar. Hay que hacer evolucionar nuestro arsenal jurídico. Y si hay que cambiar las reglas, cambiémoslas».

La ultraderecha no ha tardado en denunciar la laxitud de las leyes y las largas trabas burocráticas frente a la inmigración irregular. La mano derecha de Le Pen, Jordan Bardella, ha señalado que este migrante «pudo reincidir con total impunidad. Nuestra justicia es indulgente, nuestro Estado no funciona, nuestros dirigentes permiten que los franceses convivan con bombas humanas. Es hora de que este Gobierno actúe».

IA RAZÓN • Jueves. 26 de septiembre de 2024



# China exhibe músculo con su ensayo balístico

El primer lanzamiento de un misil intercontinental en más de cuatro décadas eleva el temor en Asia sobre el poder militar de Xi

M. Sánchez-Cascado. HONG KONG

China realizó ayer su primera prueba pública de un misil balístico intercontinental (ICBM por sus siglas en ingles) en el océano Pacífico en más de cuatro décadas, un movimiento que podría agravar las tensiones en el ámbito geopolítico de la región Asia-Pacífico. El lanzamiento, ejecutado por la Fuerza de Cohetes del Ejército Popular de Liberación (Plarf) a las 8:44 hora de Pekín, fue anunciado por el Ministerio de Defensa chino. Según las autoridades, el misil alcanzó con precisión la zona marítima designada, en lo que se calificó como parte de un «entrenamiento rutinario» dentro de su plan anual. Este inesperado desarrollo se produce en un contexto de creciente inquietud internacional por las capacidades militares de China y su estrategia de expansión en Asia Pacifico, lo que podría repercutir en la estabilidad y en las relaciones con otras potencias.

El gigante asiático llevó a cabo su primera prueba reconocida de ICBM en mayo de 1980, cuando un DF-5 realizó un vuelo de más de 9.000 kilómetros. Desde entonces, la mayoría de las pruebas nucleares del país se han llevado a cabo bajo tierra. El Ministerio de Defensa chino aseguró que este lanzamiento no tenía como obje-

El gigante asiático cuenta con más de 500 cabezas nucleares operativas, que prevé doblar en 2030 tivo a ningún país en particular y que se había notificado con antelación a las naciones afectadas por el mismo. Sin embargo, Pekín no proporcionó detalles sobre la trayectoria del proyectil ni el punto exacto en el océano Pacífico donde cayó. Aunque los militares chinos tampoco describieron qué arma fue disparada, su última conocida de este tipo es el Dongfeng-41 o DF-41, que fue exhibido en 2019 durante las celebraciones para conmemorar los 70 años de la República Popular China.

Un mapa divulgado por medios estatales mostró la zona de impacto como un círculo en el centro de un anillo que incluía a las Islas Salomón, Nauru, Gilbert, Tuvalu, Samoa Occidental, Fiyi y las Nuevas Hébridas. Ankit Panda, investigador principal del Carnegie Endowment for International Pea-

## Taiwán como instrumento de contención

Xin Qiang, director del Centro de Estudios de Taiwán en la Universidad de Fudan, señala que al controvertido líder taiwanés está intentando consolidar el apoyo interno para sus iniciativas secesionistas mientras busca aumentar la ayuda militar estadounidense. Pero ciertos analistas chinos advierten que Washington considera a la isla como un instrumento en su estrategia de contención frente a China. Según el «Global Times», un informe del Inspector General del Departamento de Defensa estadounidense reveló que el equipo proporcionado a Taipéi incluía material en condiciones deficientes.

El misil Dongfeng-41 o DF-41 en un desfile en 2019 en Pekín

ce, indicó que estas pruebas de ICBM en el océano Pacífico no son la norma para el Ejército chino en la actualidad. «La mayoría se llevan a cabo sobre territorio de la República Popular China», señaló en la plataforma X, agregando que esta es «la primera vez que esto ocurre en mucho tiempo».

Según estimaciones del Pentágono, China cuenta actualmente con más de 500 cabezas nucleares operativas, de las cuales alrededor de 350 son misiles balísticos intercontinentales. Se proyecta que para 2030 este número podría superar las 1.000 ojivas, lo que marcaría un significativo aumento en su capacidad nuclear. En contraste, Estados Unidos y Rusia mantienen arsenales nucleares más extensos, con 1.770 y 1.710 ojivas operativas, respectivamente.

#### Arsenal nuclear

Este crecimiento del arsenal nuclear chino no solo plantea interrogantes sobre el equilibrio estratégico en la región, sino que también intensifica las preocupaciones sobre la seguridad global en un contexto de creciente rivalidad entre grandes potencias. De hecho, Japón, Taiwán y Filipinas han expresado su preocupación por las crecientes disputas territoriales en el océano Pacífico y el mar de China Meridional, lo que añade otra capa de tensión.

En este contexto de creciente incertidumbre, las tensiones se intensificaron cuando China declaró además este miércoles, que el futuro de Taiwán debe estar enmarcado en su reunificación con el continente. Según las autoridades chinas, esta decisión debe ser consensuada por más de 1.400 millones de ciudadanos, incluidos los 23 millones de taiwaneses. Zhu Fenglian, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, arremetió contra el líder taiwanés, Lai Ching-te, y el Partido Progresista Democrático (DPP) por su impulso hacia la «independencia de la isla», apoyada por potencias extranjeras. Zhu advirtió que estas acciones podrían desencadenar un conflicto inminente y representan una desviación significativa de la tendencia histórica hacia la reunificación, condenándolas al fracaso.

El portavoz subrayó que la resolución de la cuestión taiwanesa es una aspiración común entre todos los ciudadanos chinos y un paso esencial para el rejuvenecimiento nacional.

#### El dato

billones de euros es la deuda mundial

La deuda global llegó a 312 billones de dólares en el primer semestre del año, un aumento de 2,1 billones, significativamente menor al de 8.4 billones registrado en los primeros seis meses de 2023, según el IIF.

# 2,1 billones ha aumentado

en el último año



#### La empresa



## La compañía minera hispanoaustraliana

Highfield Resources ha firmado varios acuerdos de financiación con tres empresas chinas para la inyección de 200 millones de euros para una mina de potasio en España.

#### La balanza



#### El nuevo ministro francés de Hacienda, Laurent

Saint-Martin, reconoció ayer que el déficit público este año corre el riesgo de agravarse aún más y superar el 6 % del PIB, y dijo que ese agujero se tiene que colmatar «prioritariamente» recortando el gasto.



#### Endesa ha lanzado una nueva campaña en la que ofrece a los

consumidores una rebaja que puede llegar hasta el entorno del 20% sobre sus consumos energéticos. Con esta nueva iniciativa, la compañía ofrece «descuentos y estabilidad en los precios de la energía».

#### J. de Antonio. MADRID

ealizaruna «una mejora de los nuevos Presupuestos, una severa disciplina fiscal a medio plazo, una exhaustiva revisión del gasto y un mayor esfuerzo para reducir la abultada deuda son las prioridades y políticas clave que deben poner en marcha las economías más endeudadas», como la española. De esta manera implícita, la OCDE reclama al Gobierno de Pedro Sánchez la aprobación de unas nuevas Cuentas Públicas para poder mejorar la situación financiera y las inversiones del Estado, además de que deberían incluir un severo recorte en el gasto. Alerta la organización en su informe de «Perspectivas Económicas» - en el que ha elevado el PIB español un punto más que sus previsiones de mayo, hasta el 2,8% este año y dos décimas en 2025 (2,2%)- del peligro que supone para la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas que el Ejecutivo no apueste por una reducción del peso de la deuda pública, que considera que hasta ahora ha sido «insuficiente», por lo que requiere que se apruebe cuanto antes una senda fiscal, porque «la deuda española todavía es demasiado alta».

Desde la OCDE resaltan que el peso de esta deuda solo se ha reducido «mecánicamente» en términos porcentuales sobre el PIB, pero no en términos reales, pero no en términos reales, gracias al fuerte crecimiento de la economía española, ya que el agujero público ha seguido creciendo y se ha situado en niveles récord, por encima de los 1,61 billones de euros y en el 108,2% del PIB, muy lejos del objetivo marcado por el Ejecutivo del 106,3% este año. Por tanto, «no es suficiente. Es necesario

MAY

SEP

MAY

SEP

MAY

#### PREVISIONES MACROECONÓMICAS

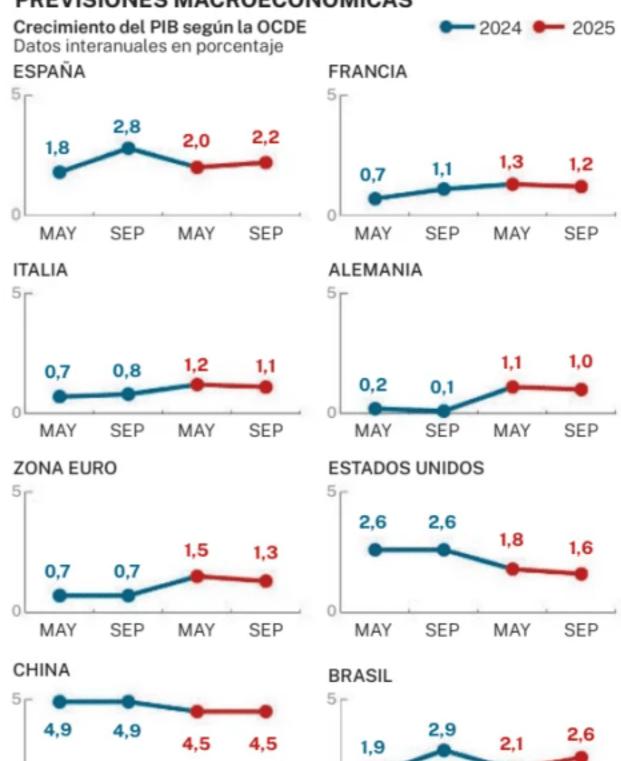

### Previsiones sobre la evolución del PIB de España según OCDE\*

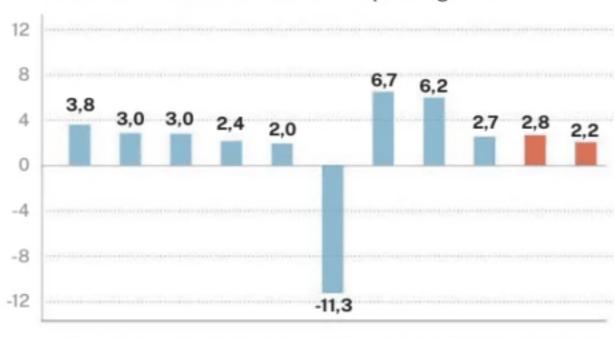

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

#### Previsiones de OCDE sobre la evolución de la inflación\*

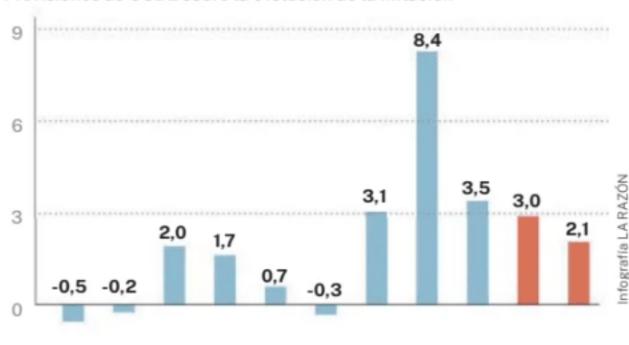

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

(\*) Informe de septiembre de 2024

Fuente: OCDE y elaboración propia

# Exige una senda fiscal adecuada porque la reducción de la deuda es solo porcentual, no en términos

MAY

SEP

SEP

reales. «No es suficiente. Es demasiado abultada»

# La OCDE reclama a España Presupuestos y disciplina fiscal

mantener la disciplina fiscal para que la deuda baje más para evitar que siga creciendo por el aumento del pago de intereses. No se trata solo de prevenir posibles crisis, sino que con una deuda abultada hay menos dinero para gastar en partidas como salud y educación».

Así lo corroboró ayer el economista jefe de la OCDE, Álvaro Pereira, que avisa al Gobierno de que que «tiene que tener prudencia en los próximos años» en la gestión de las cuentas públicas y en el gasto. En declaraciones a la prensa española durante la presentación del informe interino hizo notar LA RAZÓN • Jueves. 26 de septiembre de 2024

ECONOMÍA 23

# Opinión Sin Presupuestos y con sorpresa

### César Lumbreras

o es para tanto». Asisto con sorpresa, primero; con incredulidad, después, y con indignación, por último, a las declaraciones diversas hechas desde el Gobierno y de su

entorno mediático para rebajar la gravedad y la importancia de que no haya un proyecto de Presupuestos para el año que viene presentado en tiempo y forma. «¡Se prorroganlos actuales y ya está!», dicen y argumentan. Pero, vamos a ver, se trata de un instrumento por el que, de entrada, me meten la mano en el bolsillo friéndome a impuestos, mientras que, de salida, se establece cómo se va a gastar ese dinero que previamente me han birlado y, aún así, manifiestan que ¡eso no tiene importancia!

Y digo yo: si lo anterior no es importante, ¡ya me contarán lo que lo es, entonces! Eso por no hablar de la obligación constitucional de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año siguiente antes del 30 de septiembre. ¡Que lo dice claramente la Constitución! Y, si la Constitución está de adorno, pues que se derogue y ya está. Y eso por no acudir a los diversos tratados y estudios, no solo en España, sino en todas las democracias occidentales, en los que se dice claramente que la elaboración de las Cuentas es una tarea fundamental del Gobierno de turno. Insisto, no salgo de mi sorpresa.

Estamos a menos a cuatro días de que se incumpla esta obligación que tienen el marido de Begoña y la ministra de Hacienda «Marisú» Montero y todo apunta a que otro año más no habrá proyecto de Presupuestos

en tiempo y forma. Esta es la primera parte del problema porque luego viene la segunda derivada, que es el grado de cumplimiento de las cuentas públicas, una vez que se han aprobado y hay que ejecutarlas. Es sabido por todos los que andan en ese lío que luego se incumplen una y otra vez, que termina sobrando dinero, porque no se ejecuta, que se cambian fondos de unas partidas presupuestarias a otras y más desmanes. Pero todo eso no es excusa para que no se presente el proyecto de Presupuestos Generales en tiempo y forma, como intentan justificar algunos. ¡Si no hay Cuentas que caiga el Gobierno, por la cuenta que nos trae a casi todos!

## «España debe reducir su burocracia»

La OCDE no ve con buenos ojos el aumento del peso del Estado sobre la economía y pide «reducir la burocracia» y «disminuir los obstáculos a la competencia en el sector de los servicios». Para el economista jefe de la entidad «hay demasiada burocracia para crear empresas y para la competencia» y habría que «bajar las barreras» en el mercado de los servicios porque «es muy importante para tener más empleo, competencia, productividad y prosperidad en España». El economista portugués señaló que para mejorar la productividad y aumentar los niveles de vida, España debe «invertir en la cualificación de la mano de obra».

que, pese al fuerte crecimiento de la economía española, «es necesario mantener la disciplina fiscal para que la deuda baje mucho más de lo que está ahora porque los intereses que vamos a pagar aumentan».

Aunque España será uno de los países en el que el PIB crecerá más este año, una décima por encima de la última actualización del Gobierno y un punto porcentual más de lo que había anticipado la propia OCDE en mayo –una progresión que cuadruplica la que se espera para el conjunto de la zona euro, que se quedará en el 0,7%–, desde la institución mundial se-

ñalan que esta distancia en el crecimiento con el resto de países se debe, principalmente, al «bum turístico», que se ha traducido en los grandes ingresos del sector, por lo que un retroceso de estos ingresos podría hundir con rapidez y de golpe las previsiones.

De este modo, avisa de que el crecimiento «podría desacelerarse más bruscamente de lo esperado a medida que los mercados laborales se enfríen» y que «las desviaciones de la trayectoria de desinflación suave esperada podrían provocar perturbaciones en los mercados financieros». No en vano, el informe incide en que la inflación en España no bajará del 3% en 2024, siete décimas más que la inflación actual del 2,3% en septiembre y muy por encima de la media de la zona euro, estimada en el 2,4%. Para 2025, prevé que la subida igualará a la de los Veinte con una tasa promedio de 2,1%, lo que supone la misma estimación que en sus previsiones de mayo para este año y dos décimas menos respecto a 2025.

Asimismo, el estudio hace hincapié en que en algunos países de la OCDE «el poder adquisitivo aún no ha regresado por completo a niveles previos a la pandemia». España es uno de los países del G20 en los que más poder adquisitivo se ha ganado los salarios desde niveles prepandemia. Los salarios reales han aumentado en los últimos cuatro años y medio por encima del 2,5 %, y solo tienen cifras más favorables Estados Unidos y, sobre todo Brasil. Sin embargo, aunque esta en el podium de los salarios que más crecen, también acumula la mayor diferencia entre la subida del precio de los alimentos y la de los salarios desde la crisis pandémica, lo que se traduce en una «evidente» pérdida de poder adquisitivo con los productos alimentarios, de hasta 14 puntos porcentuales.

# Trabajo ofrece cotización cero para avanzar en las 37,5 horas

Las bonificaciones llegarían al 100% durante el primer año a los contratos sénior de las pymes

S. de la Cruz. MADRID

El Ministerio de Trabajo aseguró el pasado martes, al término de la reunión que sostuvo con los agentes sociales, que había logrado acercar posturas con los empresarios en la negociación para la reducción de la jornada laboral. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, lo corroboraba ayer a su llegada al Congreso de los Diputados.

Buena parte de este acercamiento proviene de la oferta realizada por el Gobierno para bonificar las cotizaciones por contingencias comunes en las contrataciones indefinidas que realicen las pequeñas y medianas empresas que necesiten cubrir los huecos provocados por la aplicación de la reducción de jornada a 37,5 horas, que Díaz pretende que entre en vigor en 2025. Las bonificaciones parten del 80% y pueden alcanzar el 100% de las cotizaciones en el caso de los mayores de 52 años en situación de desempleo, mujeres con dificultades de inserción laboral y jóvenes, según corroboraron fuentes de la negociación. Estos «descuentos» para ayudar a las pymes, una de las reclamaciones de los empresarios, tendrían vigor en principio durante el pri-



La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

mer año de vida del contrato.

El denominado plan Pyme 375, busca bonificar a las pymes con hasta 10 trabajadores que generen nuevos contratos indefinidos asociados a esa reducción de la jornada, así como ofrecer acompañamiento y formación a las empresas.

Sinembargo, para los empresarios las medidas son muy insuficientes y no resuelven el problema
de base: el «constante encarecimiento de los costes laborales,
que lastran la creación de empleo,
impiden a las pymes crecer y ponen a muchas de ellas al borde del
cierre, una situación que se agudizará» como consecuencia de la
entrada en vigor «por decreto» de
la reducción de jornada, «inasumible» para las empresas de menor tamaño, según remarcan
fuentes de la CEOE a este diario.

Ni siquiera la posibilidad de

que la entrada en vigor de la jornada semanal de cuatro días se retrase hasta 2026 parece suficiente para lograr el «sí» empresarial. De hecho, las mismas fuentes reiteran que «mucho tendrían que cambiar las cosas» para que esta medida saliera con el beneplácito de las organizaciones empresariales.

Sobre este asunto, que desveló la secretaria de Acción Sindical y Empleo de CC OO, Mari Cruz Vicente, por una mera cuestión de plazos parlamentarios, quiso ser muy clara Díaz al asegurar que se cumplirían los plazos y las 37,5 horas entrarían en vigor en 2025. La líder de Sumar indicó que es «rotundamente falso» que se haya hecho la propuesta en cuestión y ratificó que el Ejecutivo «va a cumplir» con el acuerdo de Gobierno para reducir la jornada hasta 37,5 horas.

24 ECONOMÍA

# 1.000 interinos del IMV denuncian su despido

No serán regularizados por años de antigüedad y no les contará la experiencia en sus oposiciones

#### Javier de Antonio. MADRID

El empleo de más de un millar de trabajadores interinos integrados en el área de gestión del ingreso mínimo vital(IMV) tiene los días contados. Seguridad Social y Función Pública pondrán fin a su contratación, que se remonta a 2020 cuando, en plena pandemia, la Seguridad Social recurrió a una bolsa de trabajo para buscar trabajadores cualificados que pudieran ocuparse de una ayuda que en ese momento estaba pendiente de desarrollo y que requería de «un esfuerzo singular, debido a su complejidad y a la inmensa demanda», explican fuentes sindicales, que critican que los trabajadores «firmaron un contrato a ciegas en el que no se especificaba su duración ni sus funciones específicas». Y cuatro años después, «de manera sorpresiva y subrepticia, sindicalistas y personal interino descubren que el Ministerio de Función Pública ha decidido convocar en oposición libre las plazas correspondientes al Ingreso Mínimo Vital. Lo que supone, de facto, el despido de los empleados que se encargaban de este servicio, que solo disponen de cinco meses para preparar unas oposiciones con una demanda masiva sin descuidar su trabajo», denuncian.

Desde Seguridad Social explican que «se trata de personal interino asignado a un programa y un proyecto concretos -la puesta en marcha del IMV- y por un tiempo determinado, que ya se conocía previamente». Defienden que el Ministerio «ha operado en todo momento acorde a la legalidad en este asunto», y aseguran que «en ningún caso, la gestión del IMV se va a ver afectada puesto que se trata de plazas ya convocadas y cuyos exámenes serán el próximo mes de noviembre».

Pero no piensan lo mismo los trabajadores afectados, que entienden que «esta decisión implica que este proceso, al ser de libre acceso, no tendrá en cuenta los cursos oficiales que hayan podido superar estos interinos, ni su antigüedad, ni su capacidad demostrable en el puesto». Además, «critican con dureza que «tampoco se haya previsto algún tipo de contraprestación por los años trabajados, en muchos momentos en una situación de enorme precariedad laboral».

Asimismo, acusan a Función Pública de haber convocado esta oferta de empleo con el objetivo de que no se cumplan los cinco años de servicio en la Administra-

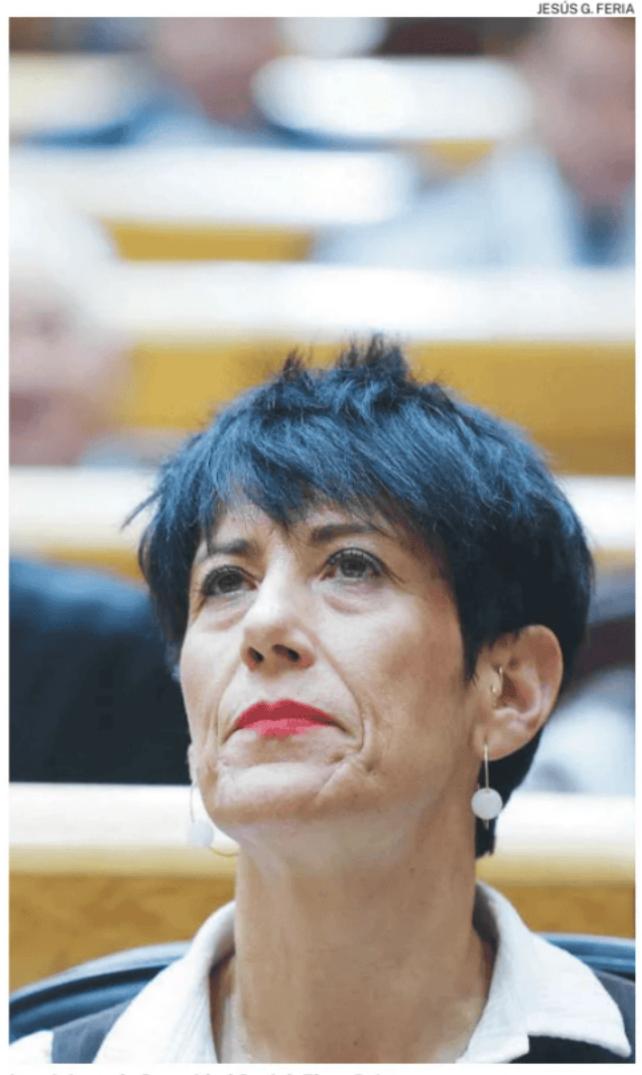

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz

Seguridad Social defiende que su contratación estaba asignada a un programa concreto ción Pública, el plazo recogido por el Real Decreto-Ley 14/2021, que prevé la estabilización del empleo temporal en las administraciones públicas para los empleados que superen estos años trabajando de manera ininterrumpiday cumplir con la exigencia de la Justicia europea, que obliga a regularizar a los interinos españoles con un proceso de consolidación que Sus señorías elevan sus nóminas de 2025

La Mesa del Congreso aprobó ayer el presupuesto de la Cámara para 2025, que por primera vez en diez años incluye un recorte del 1% respecto del anterior, facilitado por la reducción de los gastos corrientes. Sin embargo, la cuantía prevista para abonar nóminas de diputados pasa de 15,25 millones de euros en 2023 y 2024 a 15,6 millones en 2025, lo que supone un aumento del 2,81%. Lo mismo ocurre con los complementos (indemnizaciones y pluses en función del cargo), que pasan de 7,12 a 7,29 millones, lo que supone un aumento de la partida en un 2,38%. La última subida salarial aplicada a sus señorías se aprobó el pasado mes de julio por unanimidad en la Mesa y fue para aplicarles el incremento del 2%, más un 0,5% adicional en función de la evolución del IPCA. que se pactó para los funcionarios.

debe tener en cuenta los principios normativos de acceso a la función pública: mérito, capacidady antigüedad, recoge Efe. Función Pública ha declinado hacer comentarios y Seguridad Social asegura que su relación contractual se limitaba estrictamente a la puesta en marcha del IMV, «no estaba ligado a ningún programa de cinco años o más».

# Cerco de Escrivá a las tasadoras bancarias

El Banco de España investigará su posible falta de independencia en operaciones inmobiliarias J. de Antonio. MADRID

No quiere perder tiempo el nuevo gobernador del Banco de España (BdE), José Luis Escrivá, y pretende dejar su impronta renovadora desde ya. Por eso, representantes del supervisor han convocado reuniones individualizadas con la mayoría de las entidades bancarias españolas para investigar la relación contractual que mantienen con las sociedades de tasación y si ésta estaría afectando a su independencia a la hora de presentar informes y hacer valoracio-

nes de riesgos, sobre todo en operaciones inmobiliarias. Ya el anterior gobernador, Pablo Hernández de Cos, puso su punto de mira en ello, pero Escrivá quiere acelerar todo lo que tenga que ver con medidas de control a las actividades bancarias. Aunque desde el Banco de España mantienen el mutismo y declinan confirmar el alcance de estas reuniones, fuentes del sector consultadas por LA RAZÓN han indicado que la intención del BdE es «asegurar la capacidad de estas sociedades en el mercado inmobiliario, el cumplimiento de las normas de valora-

ción, su independencia o el control de las obligaciones de incompatibilidades». también quiere trasladarles su preocupación sobre determinadas operaciones del sector, tales como que los pagos que se realicen, la imposiciones de «tarifas planas» o las presiones para acelerar procesos. Desde el sector bancario entienden que el supervisor tenga potestad para realizar todos los controles que crea necesarios, pero también muestran su «extrañeza» y «desconcierto» porque sea precisamente en este caso para el que hayan sido requeridos personalmente, ya que los controles y la supervisión a las operaciones de las entidades de crédito y a las propias sociedades de tasación -que suman más de una treintena-son «constantes» y «profundas». Además, niegan que desde su posición se imponga a los clientes la tasadora durante la concesión de un préstamo hipotecario. «El cliente es libre de elegir la que convenga», apuntan. De momento, desde el BdE se ha pedido a las entidades financieras que eliminen «prácticas singulares», por ejemplo los encargos «interesados» en la tasación de un inmueble.

LA RAZÓN • Jueves. 26 de septiembre de 2024

# España, el país con más paro de la UE, no cubre vacantes

Los motivos? Bajos sueldos, escasa cualificación y envejecimiento poblacional

Inma Bermejo. MADRID

En España se da una paradoja: el país con mayor tasa de paro general y juvenil de la UE y la eurozona también tiene escasez de mano de obra en sectores clave como la tecnología, la salud y los servicios. En un contexto en el que los jóvenes emigran en busca de mejores condiciones, las vacantes quedan de-

siertas, y el envejecimiento de la población agudiza la demanda de profesionales cualificados. La pregunta se instala con fuerza: ¿cómo un país con tantos desempleados tiene tantas dificultades para cubrir puestos de trabajo? ¿No hace lo necesario para cerrar la brecha entre ofertas de empleo y demandantes?

Funcas, en su último informe publicado en los Cuadernos de Información Económica, advierte de que esta escasez de mano de obra es ya un problema crucial en las economías desarrolladas. El análisis, realizado por el profesor Miguel Ángel Malo de la Universidad de Salamanca, señala tres causas principales: el envejecimiento de la población, los desajustes en la cualificación y las condiciones laborales poco atractivas que desalientan a los potenciales trabajadores.

Aunque en España la escasez de trabajadores no es tan intensa como en otros países europeos, en 2023 los empleos sin cubrir en nuestro país aumentaron un 44% respecto de 2019 y su coste estimado (en términos de un menor PIB) fue de 8.150 millones de euros. Este fenómeno, agravado por la acelerada digitalización y el cambio estructural de las economías, tiene un impacto transversal.

Entrando en detalle en las causas, el «think tank» apunta a que el envejecimiento de la población no solo está reduciendo el número de personas disponibles para trabajar, sino que aumenta la presión sobre sectores como la salud y los cuidados, donde se necesitan cada

Los puestos sin

cubrir crecen un

44% frente a 2019

y su coste es de

8.150 millones

vez más profesionales para atender a una población cada vez mayor. Además, los desajustes entre la formación de los parados y las habilidades que demanda el

mercado acentúan esta escasez.

En este sentido, Funcas señala que muchas vacantes en España requieren habilidades tecnológicas, sobre todo en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y renovables. En el ámbito sanitario, la situación se agrava por la emigración de los jóvenes profesionales, que encuentran en el extranjero mejores condiciones laborales. Además, España experimenta un déficit creciente en empleos sociales, como el de profesores y cuidado-

> res sanitarios, lo que complica aún más la situación en este sector.

Las dificultades para cubrir vacantes también se trasladan a sectores de menor cualificación como la

hostelería, la construcción, el transporte, la agricultura y la pesca. Las nuevas generaciones muestran menor interés por sus duras condiciones: salarios bajos, horarios poco flexibles y dificultades para conciliar.



Los bajos salarios, la formación y el envejecimiento, tras la escasez de mano de obra

# Extremadura sigue en la batalla para salvar Almaraz pese a que Ribera mantiene el cierre

H. M. MADRID

Entre las alegaciones que recibió el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima diseñado en 2021 figuraban las de la Comunidad de Madrid, la Junta de Extremadura yla Confederación Española de las Industrias de las Materias Primas Minerales. Todas demandaron que se estudiase el mantenimiento del parque nuclear. Sin embargo, el nuevo Pniec que se remitirá a Bruselas no contempla tal posibilidad y en un párrafo solventa el asunto. «A este respecto, la gene-

ración de energía nuclear no presenta cambios en la actualización en relación con el Pniec 2021-2030, por lo que es un aspecto no contemplado en el procedimiento ambiental», indica la declaración ambiental estratégica de la actualización del Pniec publicada el pasado lunes en el BOE.

Sin embargo, la Junta de Extremadura está dispuesta a seguir batallando para salvar del apagón programado en el otoño de 2027 a la central de Almaraz, la primera en echar el cierre. En un acto celebrado esta misma semana, la consejera de Agricultura, Ganadería y

Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, insistió en que la Junta proseguirá su campaña para prolongar la vida útil de la planta. En su intervención en el encuentro «La Sociedad Civil frente al cierre de la Central Nuclear de Almaraz» defendió que «todavía hay tiempo de dar marcha atrás y en eso vamos a trabajar sin descanso, porque no renunciamos bajo ningún concepto a Almaraz. No vamos a abandonar a los ciudadanos del Campo Arañuelo y de Extremadura en general». La junta defiende que el futuro de 4.000 familias de la zona depende de la central.

#### AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ Anuncio

Por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 9 de septiembre de 2024, se ha adoptado acuerdo de Aprobación Inicial del Plan Especial de Condiciones de Implantación del Uso Compatible Aparcamiento en las Parcelas 3.3 y 3.4 del Plan Parcial del Sector SUNP-T2 de Torrejón de Ardoz.

Lo que se hace público para general conocimiento, por plazo de UN MES, al objeto de oír reclamaciones, quedando el expediente de manifiesto en el Departamento de Urbanismo y en la página web municipal para que pueda ser examinado por cualquier interesado y formularse las alegaciones que procedan.

En Torrejón de Ardoz, a 10 de septiembre de 2024, El alcalde: Alejandro Navarro Prieto

#### D V T ESPAÑA, S.A. Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de D V T España, S.A. (en adelante, la "Sociedad") de fecha 18 de septiembre de 2024 y, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 31 de octubre de 2024, a las 10:00 horas, en Madrid, en el domicilio social sito en Avenida de Manoteras, número 8, escalera 4, bajo L, código postal 28050, o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### ORDEN DEL DÍA

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración y acuerdos complementarios.

Segundo.- Delegación de facultades. Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se informa a los accionistas que no asistan personalmente a la junta que podrán hacerse representar por medio de otra persona, en los términos previstos en los artículos 184 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante "LSC").

En Madrid, a 18 de septiembre de 2024. Fdo.- Don Santiago Cantarero López-Santacruz Presidente del Consejo de Administración

# **LA RAZON**

# Financieros y Societarios Agrupados

ONUM TECHNOLOGY, S.L. (SOCIEDAD ABSORBENTE) CYBERNOISTER, S.L.U. (SOCIEDAD ABSORBIDA)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de Sociedades Mercantiles (Real Decreto-ley 5/2023), se hace público que la junta general de socios de ONUM TECHNOLOGY, S.L., celebrada el 3 de septiembre de 2024 con carácter universal, aprobó por unanimidad la fusión por absorción de ONUM TECHNOLOGY, S.L. (Sociedad Absorbente) y CYBERNOISTER, S.L.U. (Sociedad Absorbida) e íntegramente participada por la Sociedad Absorbente.

La fusión ha sido aprobada por unanimidad, ajustándose al proyecto común de fusión redactado y suscrito por el órgano de administración de la Sociedad Absorbente el 30 de julio de 2024, aprobándose por unanimidad el balance cerrado a 31 de enero de 2024 como balance de fusión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del Real Decreto-ley 5/2023.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto-ley 5/2023, se hace constar que se trata de una modificación estructural interna, aprobada en junta universal y por unanimidad por todos los socios con derecho de voto, por lo que no resultó necesaria la previa publicación o depósito del Proyecto de Fusión ni de los restantes documentos exigidos por la Ley. Igualmente, y por los mismos motivos, se hace constar que tampoco fue necesario publicar el anuncio sobre la posibilidad de formular observaciones al Proyecto de Fusión previsto en el artículo 7 del Real Decreto-ley 5/2023.

De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de la Sociedad Absorbente de obtener el texto íntegro del acuerdo de fusión y el balance aprobado.

En Madrid, a 18 de septiembre de 2024. El Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro Castillo Muros. 26 ECONOMÍA

Jueves. 26 de septiembre de 2024 • LA RAZÓN

# La huelga, una bomba de relojería financiera para Boeing

La firma detiene producción, baja sueldos y congela contrataciones para preservar la liquidez

#### R. L. Vargas. MADRID

Si algo no le hacía falta a Boeing para rematar el rosario de problemas técnicos, reputacionales y financieros que le acosan en los últimos años era una huelga. Y aunque por un momento creyó que podría evitarla con el acuerdo de subida salarial que alcanzó con la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, finalmente, 33.000 de sus 171.000 trabajadores de las plantas del noroeste de EE UU acordaron el pasado día 13 ir a la huelga.

La decisión de estos trabajadores, que han rechazado una subida salarial del 25% en cuatro años y reclaman una del 40%, ha puesto al descubierto las vergüenzas financieras de la compañía. La situación es tan delicada que el jefe financiero de Boeing, Brian West, ha optado por congelar las contrataciones, rebajar un 25% el sueldo a sus directivos y aplicar despidos temporales a gran número de ejecutivos, jefes y otro personal para preservar su liquidez. «El negocio atraviesa un periodo difícil y esta huelga pone en peligro nuestra recuperación de forma significativa, por lo que debemos tomar decisiones para preservar la liquidez y salvaguardar el futuro común», aseguró West en una nota para los trabajadores.

El agujero que la huelga pueda hacer en las ya maltrechas cuentas de Boeing dependerá de lo que dure. Aunque no será menor. Varios analistas consultados por Reuters calculan que los costes superarán los 100 millones de dólares diarios, si bien los de Bank of America reducen esas pérdidas a unos 50 millones de dólares. Las movilizaciones han obligado a la compañía a paralizar la producción de los 737MAX, los más vendidos, así como los 777 y los 767.

Junto a estas detenciones en la cadena de producción, Boeing también se ha visto obligada a detener los pedidos de piezas para todos los programas de aviones, excepto el 787 Dreamliner. Sobre este modelo, West añadió que «no tomaremos ninguna medida que inhiba nuestra capacidad de recuperarnos en el futuro. Todas las actividades críticas para nuestra seguridad, calidad, apoyo al cliente y programas de certificación clave tendrán prioridad y continuarán, incluida la producción de los 787», dijo.

La decisión sobre estas paradas está afectando a los proveedores de Boeing, uno de los cuales confesó a Reuters que a la compañía más levaldría alcanzar un acuerdo porque «se está acercando demasiado al precipicio».

Este proveedor no es el único que piensa que la situación del fabricante americano empieza a estar al límite. Fitch, Moody's y S&P, las principales agencias de calificación de riesgos, ya han advertido de que si la huelga se prolonga, no solo tiene el riesgo de impactar en la nota de la compañía sino también en sus cuentas, cuyos «números rojos» no paran de engordar. La rebaja de la calificación de la compañía a «bono basura»

con la que han amenazado incrementaría sus costes de financiación. A 30 de junio, el fabricante tenía una deuda de 58.000 millones de dólares.

En el primer semestre del año, Boeing acumuló unas pérdidas de 1.794 millones de dólares, 1.220 millones más que en el mismo periodo de 2023. Solo el incidente de Alaska Airlines de enero le costó a las compañía 160 millones de dólares en concepto de indemnización. Hasta junio, el fabricante «quemó» 8.000 millones de dólares de liquidez.

Boeing lleva cinco años en pérdidas, primero por la crisis surgida al estrellarse dos 737-8 MAX en similares circunstancias en octubre de 2018 y marzo de 2019, acci-

Admite que el paro pone en riesgo su recuperación. Las agencias amenazan con bajar su «rating» dentes en los que murieron 346 personas; y después por la pandemia de la covid-19. En total, y según asegura la CNN, el fabricante suma 33.000 millones desde 2019.

Además de la huelga, a la compañía se le acaba de sumar otro abultado contratiempo económico en forma de una nueva indemnización. La semana pasada, el fabricante brasileño Embraer comunicó que recibirá 160 millones de euros del americano tras la fallida «joint venture» que ambas compañía acordaron en 2018.

Aunque desde la Administración que preside Joe Biden se ha instado a ambas partes a llegar a un acuerdo, lo cierto es que no han logrado acercar posturas. Y los trabajadores se preparan para resistir lo que sea necesario con trabajos al margen de Boeing y una ayuda de 250 dólares semanales del fondo de resistencia de su sindicato. Aunque Boeing ha realizado una nueva oferta de subida salarial del 30% que ha calificado como la «última y mejor», el sindicato que representa a los trabajadores la ha rechazado por el momento.



Más de la mitad de los trabajadores españoles, concretamente el 64%, está satisfecho con su puesto de trabajo actual, pero si se entra al detalle de los datos, dos de cada tres empleados reconocen que renunciarían a él si no tienen las condiciones laborales adecuadas, según se desprende del último informe sobre «Oferta y Demanda de Empleo en España», presentado de forma conjunta por Infoempleo y el Grupo Adecco, que recoge la valoración de más de 1.300 personas con y sin empleo en 2023.

El 35% de los encuestados afirma que está buscando otro trabajo que mejore sus condiciones laborales, a pesar de estar satisfecho con el actual, una cifra que ha aumentado en 16 puntos porcentuales con respecto a 2022. Asimismo, el estudio destaca que tan solo el 18% de los empleados reconoce que no quiere cambiar de empleo y eleva hasta el 65% el porcentaje de trabajadores que estarían dispuestos a renunciar a su puesto actual si no le ofrecieran las condiciones que necesita.

Entre las razones que más valoran a la hora de decidirse por un cambio predominan la conciliación, las oportunidades de desarrollo profesional, el ambiente de trabajo, el horario y el tener un salario fijo o un contrato indefinido.



Casi el 96% admite que no ha desistido en su búsqueda de empleo y que sigue intentándolo activamente, ya que hasta un 20% reconoce haber enviado más de 100 solicitudes en el último año.

El 39% de los desempleados encuestados echa en falta más colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a la hora de buscar empleo, y al 34% le gustaría tener más conocimiento sobre cómo son los nuevos procesos de selección para adaptar sus CV y encontrar cuanto antes un puesto en el que envejecer.



Boeing espera la respuesta del sindicato en huelga para evitar una crisis mayor

LA RAZÓN • Jueves. 26 de septiembre de 2024

| LA BOLSA               |            |                    |         |         |            |                |            |               |            |          |            |               |               |          |               |            |            |
|------------------------|------------|--------------------|---------|---------|------------|----------------|------------|---------------|------------|----------|------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|------------|
|                        | IBEX 35    |                    | CAC 40  |         | TSE 100    |                | DOW JONES* |               | NASDAQ*    |          | NIKKEI     | PETRÓLE       |               | EURÍBOR  |               | ORO        |            |
|                        | Madrid     |                    |         |         | ondres     | Fráncfort      | Nueva York |               | Nueva York |          | Tokio      | Brent         |               | 12 meses |               | Dólar/onza |            |
| Cotiz.                 | 11.792,60  | 11.792,60 7.565,62 |         | 8       | 3.268,70   | 18.918,50      | 41.960,51  |               | 19.978,25  |          | 37.870,26  | 73,23         |               | 2,858    |               | 2.653,86   | Cotiz.     |
| Día                    | -0,38%     |                    | -0,50%  | ▼ .     | 0,17%      | -0,41%         | -0,59%     | $\overline{}$ | 0,17%      | <b>A</b> | -0,19%     | -1,94 %       | $\overline{}$ | -1,52%   | $\overline{}$ | -0,12%     | ✓ Día      |
| Año                    | 16,73%     |                    | 0,30%   |         | 6,92%      | 12,94%         | 11,33%     |               | 18,73%     |          | 13,17%     | -2,58%        |               | -18,65%  |               | 28,81%     | Año        |
| IBEX 35 * Media sesión |            |                    |         |         |            |                |            |               |            |          |            |               |               |          |               |            |            |
|                        | Última     |                    | ,       | Ayer    |            |                | Última     |               | Ayer       |          |            | Última        |               |          |               | Ayer       |            |
|                        | Cotización | % Dif.             | Máx.    | Min.    | Volumen €  |                | Cotización | % Dif.        | Máx.       | Min.     | Volumen €  |               | Cotización    | % Dif.   | Máx.          | Min.       | Volumen €  |
| ACCIONA                | 124,800    | 0,40               | 125,000 | 123,400 | 5.884.956  | CELLNEX        | 36,150     | 0,36          | 36,250     | 35,920   | 22.153.953 | LOGISTA       | 27,080        | -0,07    | 27,160        | 26,940     | 3.081.177  |
| ACCIONA EN             |            | 0,39               | 20,860  | 20,540  | 7.756.998  | ENAGAS         | 13,780     | 0,07          | 13,780     | 13,690   | 6.047.612  | MAPFRE        | 2,394         | -0,42    | 2,414         | 2,386      | 4.731.617  |
| ACERINOX               | 9,840      | -1,80              | 10,060  | 9,810   | 5.745.715  | ENDESA         | 19,675     | -0,38         | 19,740     | 19,535   | 10.068.064 | MERLIN        | 11,430        | -0,70    | 11,520        | 11,340     | 5.290.541  |
| ACS                    | 41,940     | -0,66              | 42,440  | 41,800  | 9.447.723  | FERROVIAL      | 38,500     | -0,21         | 38,680     | 38,240   | 17.015.277 | NATURGY       | 23,080        | -0,52    | 23,260        | 22,920     | 6.891.280  |
| AENA                   | 198,000    | -0,30              | 198,900 | 196,900 | 22.718.385 | FLUIDRA        | 22,460     | 2,37          | 22,720     | 21,880   | 4.270.894  | PUIG          | 19,610        | -1,68    | 20,040        | 19,610     | 5.093.179  |
| AMADEUS                | 65,620     | 0,89               | 65,960  | 65,120  | 24.688.096 | GRIFOLS-A      | 9,402      | -0,82         | 9,506      | 9,376    | 8.393.441  | RED ELECTRICA | 17,430        | 1,16     | 17,430        | 17,140     | 16.134.359 |
| ARCELORMI              |            | -1,02              | 22,700  | 22,220  | 3.769.065  | IBERDROLA      | 13,635     | -0,22         | 13,645     | 13,495   | 76.708.878 | REPSOL        | 11,705        | -0,64    | 11,825        | 11,630     | 42.973.026 |
| B. SABADELI            |            | 0,13               | 1,959   | 1,930   | 20.503.857 | INDITEX        | 52,380     | -1,65         | 53,120     | 52,380   | 97.302.224 | SACYR         | 3,218         | 0,12     | 3,260         | 3,204      | 3.854.033  |
| B. SANTANDI            |            | -0,74              | 4,577   | 4,506   | 82.974.752 | INDRA          | 16,450     | -0,90         | 16,680     | 16,410   | 5.704.900  | SOLARIA       | 11,810        | 2,34     | 11,820        | 11,450     | 5.762.273  |
| BANKINTER              |            | 0,88               | 8,050   | 7,868   | 14.585.495 | INMOB. COLONIA | L 6,210    | -0,56         | 6,275      | 6,185    | 3.182.636  | TELEFONICA    | 4,433         | 0,20     | 4,435         | 4,401      | 22.210.828 |
| BBVA                   | 9,664      | -0,62              | 9,788   | 9,596   | 48.974.774 | IAG            | 2,452      | 0,25          | 2,471      | 2,426    | 15.637.787 | UNICAJA       | 1,174         | 0,09     | 1,178         | 1,165      | 7.299.021  |
| CAIXABANK              | 5,478      | 0,96               | 5,528   | 5,408   | 42.193.768 | LAB. ROVI      | 71,950     | -0,14         | 72,700     | 71,650   | 3.773.466  |               |               |          |               |            |            |

# **Empresas**



La CNMV abre expedientes a Gotham por manipulación de mercado y a Grifols por defectos en sus cuentas

## **Empresas**

# Expediente a Grifols y Gotham de la CNMV

La firma de análisis es acusada de manipulación del mercado

R. L. V. MADRID

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto sendos expedientes sancionadores a la firma de análisis Gotham City Research, por manipulación del mercado, y a Grifols, por defectos en sus informes de gestión. El Comité Ejecutivo del supervisor adoptó esta decisión como resultado de las investigaciones iniciadas en enero, después de que un informe de Gotham acusando a Grifols de manipular sus cuentas provocase su desplome bursátil y una profunda crisis reputacional en la compañía.

El primero de los expedientes, que se extiende al fondo General Industrial Partners (GIP), vinculado a Gotham, se ha abierto por manipulación del mercado sobre las acciones del fabricante de hemoderivadosypor incumplir las previsiones del reglamento sobre recomendaciones de inversión, según ha informado este miércoles el supervisor bursátil.

Adicionalmente, el organismo supervisor ha trasladado a la Fiscalía toda la información respecto a la posible conducta manipulativa por parte de Gotham y GIP por si hubiera lugar al ejercicio de acciones penales por posible incumplimiento del artículo 284 del Código Penal. En caso de que se incoase un procedimiento penal, el procedimiento administrativo sancionador quedaría suspendido hasta la existencia de un pronunciamiento judicial firme.

0,82%

retrocedieron ayer las acciones de la compañía de hemoderivados, hasta los 9,4 euros La CNMV ha concluido que existen, por un lado, indicios fundados de manipulación informativa en la operativa de Gotham y GIP al introducir en su informe del pasado 9 de enero varios elementos «sesgados, falsos o engañosos» y, por otro lado, un incumplimiento de las obligaciones relativas a la presentación objetiva de recomendaciones de inversión.

#### Grifols

En lo que respecta a Grifols, si bien se ha acordado la apertura de un expediente sancionador por la posible comisión de infracciones asociadas a la presentación de información financiera con datos «inexactos o no veraces o que omita aspectos relevantes» que afectarían a las cuentas de los ejercicios 2021, 2022 y 2023, la CNMV se reitera en todas las conclusiones preliminares sobre sus cuentas que se trasladaron al mercado el 21 de marzo.

# Santander, entre las empresas que están cambiando el mundo a mejor

S. de la Cruz. MADRID

Banco Santander ha sido reconocida como una de las casi 50 empresas que tienen un impacto positivo en el mundo tras ser incluida por segundo año consecutivo en la lista «Change the World» de la revista Fortune. La lista reconoce a grande sy pequeña sempresas de todo el mundo que están ayudando a abordar algunos de los mayores retos de la sociedad a través de sus negocios y actividades. «Nuestros programas de inclusión financiera han ayudado a empoderar a más de 12 millones de personas desde 2019. Esto es fundamental para nuestra misión de ayudar a las personas y las empresas. Estoy muy orgullosa de nuestros equipos por haberlo hecho posible y agradecida a Fortune por reconocer nuestro impacto», ha señalado la presidenta de la entidad, Ana Botín.

Santander ha sido incluido en 2024 por su apoyo a la inclusión financiera y empoderamiento financiero. Solo en 2023, Santander ayudó a 1,8 millones de personas no bancarizadas o infrabancarizadas a acceder o mantener el acceso a servicios financieros básicos, proporcionó 1.200 millones en microcréditos a más de un millón de emprendedores infrabancarizados y llegó a 11,5 millones de personas con iniciativas de educación financiera, principalmente destinadas a la población más vulnerable-niños, jóvenes, personas mayores o colectivos en riesgo de exclusión- a través de formación presencial y online.

**Bloqueo.** 2.000 facultativos residentes en España no pueden acceder al MIR porque el Ejecutivo tiene paralizada la homologación de sus titulaciones

# Médicos cubanos: «Este Gobierno nos discrimina»

Marta de Andrés. MADRID

n centenar de médicos del Movimiento de Homologaciones Cubanas en España, con el apoyo de la Asociación de Médicos Cubanos, se manifestó ayer en Madridante el Congreso de los Diputados para exigir una respuesta ante la «grave discriminación» que enfrentan miles de profesionales de la salud, y de otras carreras, entre ellos ciudadanos españoles graduados en universidades de Cuba, a la hora de que se homologuen sus titulaciones oficiales en España.

Según el Real Decreto (RD) 889/2022 -que sustituye al anterior, el RD 967/2014-, el proceso se debería resolver en un plazo de seis meses. Sin embargo, ahora mismo los plazos llegan a tener una demora media de dos o tres años, habiendo expedientes en espera con más de cinco años de antigüedad.

Además, el Movimiento denuncia una «paralización arbitraria» de los procesos de homologación de títulos de Cuba desde hace un año, con la justificación de una revisión en origen por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

«Nuestra situación es aún peor que la del resto de profesionales sanitarios extracomunitarios, ya que, a la espera media de 2 o 3 años, hay que sumar de media un año y medio más», explica a este periódico Julio Antonio Roque, pediatra y uno de los coordinadores del Movimiento, que lleva esperando una respuesta a su petición de acreditación más de 3 años.

Desde el año pasado no se homologa ningún título cubano, y los 2.000 licenciados en Medicina del país centroamericano residentes en España no tienen ninguna explicación. «Nos sacaron del proceso estándar sin ofrecer ningún argumento. En una primera reunión nos dijeron que había un problema, pero que no se podía decir; en la siguiente, que no había ningún problema y, después, volvieron a decir que sí que había», explica. «No ha habido ninguna transparencia por parte del Gobierno –solo secretismo– en un proceso que está definido por la ley, y que nos deja en una situación de indefensión», añade.

El Movimiento ya organizó una manifestación en abril, después de la cual se liberaron 5 expedientes, y otros 20 a principios de septiembre. «Fue algo completamente arbitrario; nosotros lo llamamos 'liberación de rehenes'», señala Roque.

Cubanos son 2.000 pero, en total, hay unos 20.000 expedientes «La Comunidad de Madrid siempre nos ha escuchado y defendido, pero no puede hacer nada» de profesionales extracomunitarios bloqueados por parte del Ministerio de Universidades.

En un momento como el actual, en el que la sanidad pública enfrenta una crisis de falta de profesionales y acumula listas de espera récord, no hay duda de que agilizar la homologación de titulaciones sería un recurso inteligente para evitar males mayores.

#### El inmovilismo de Sanidad

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CAM), Fátima Matute, hizo alusión esta semana al inmovilismo de los distintos ministerios implicados en esta situación en una carta dirigida a la ministra de Sanidad, Mónica García.

«No podemos permitirnos el lujo de tener 20.000 expedientes pendientes de resolución, como hemos conocido hace unas sema-



Un grupo de manifestantes del Movimiento de Homologaciones Cubanas en España, ayer, frente al Congreso de los Diputados

LA RAZÓN • Jueves. 26 de septiembre de 2024

nas, cuando faltan facultativos en toda España».

Pese a que el proceso depende exclusivamente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, no se entiende que Sanidad no intervenga en este punto, dado que resolver la crisis motivada por la falta de médicos es su competencia directa.

#### El apoyo de la CAM

«Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con la Consejería de Sanidad de la CAM, que siempre ha estado abierta a escuchar nuestra problemática y a buscar soluciones para resolver uno de los problemas más acuciantes del SNS en España, la falta de especialistas. Sin embargo, desde las comunidades autónomas no pueden hacer nada», detalla Sara Lita, médico general y coordinadora del Movimiento, que lleva 4 años

y medio residiendo en España a la espera de que se resuelva su expediente.

«Ya son cuatro las convocatorias de MIR a las que no me he podido presentar desde que vivo aquí. El no poder disponer de nuestra acreditación para ejercer como especialistas nos hace estar expuestos a otras situaciones de discriminación. Muchos hemos entrado a este país con una visa de estudiantes, pero tiene un plazo: el que dura el curso de preparación para el examen MIR. Una vez que ese tiempo ha finalizado, pasamos a estar aquí en situación irregular, sin haber sido esa nuestra intención».

Y esta situación irregular los lleva a tener que aceptar trabajos precarios, que ni siquiera les permiten sobrevivir.

«Me he tenido que pasar los tres años que llevo en España cogien-



Trabajo de cualquier cosa, cobrando 'en negro'. Mi mujer y yo sobrevivimos gracias a mi familia»

### **Yoidan Reyes**

Medicina General. Tres años esperando su homologación

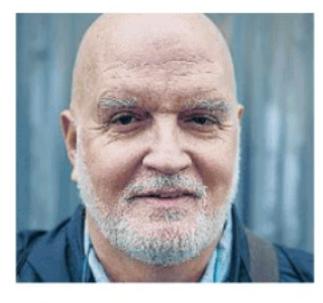

«Aquí faltan médicos y las listas de espera son enormes. ¿Por qué no recurren a nosotros?»

### Julio Antonio Roque

Pediatría. Cuatro años esperando que homologuen su titulación



«Queremos ayudar a resolver los graves problemas de la Sanidad española. Pero no nos dejan»

## Sara Lita

Medicina General. Más de 4 años esperando, desde marzo de 2020 do cualquier cosa, cobrando 'en negro', y apenas llego a 1.000 euros mensuales. Mi mujer, que también es médico, está en la misma situación. Sobrevivimos gracias a la ayuda de mi hermano», nos cuenta Yoidan Reyes, médico general de 27 años que lleva tres años esperando su homologación.

«Cuando ya llevábamos un año y medio esperando, sale el nuevo RD y gente recién llegada de Cuba consigue la homologación a los 3 meses; y nosotros, que llevábamos 2 años, nada», detalla.

Esto es porque el Ministerio de Universidades lanzó el nuevo Real Decreto – el 889/2022 – y dejó fuera a los profesionales que lo habían solicitado antes de esa fecha, sin establecer el carácter retroactivo de la norma. «Te tenías que cambiar de decreto para que te tuvieran en cuenta, pero poco después el nuevo decreto también se paralizó», añade.

#### Más piedras en el camino

Aún así, a aquellos que tienen la fortuna de salvar el obstáculo de la homologación les ponen otra piedra en el camino: la colegiación. «Es un proceso muy complejo para el profesional cubano porque, dentro de los requisitos, te piden un certificado de 'no inhabilitado' que debe salir de Cuba. El Gobierno cubano está negando esos certificados», explica Lita.

«El Movimiento de Homologaciones Cubanas en España y la Asociación de Médicos Cubanos en España estamos luchando para que haya un cambio en ese requisito», asegura.

Matute también incluyó esta petición en su carta a la ministra de Sanidad. «Le solicitamos que ayuden a solventar la situación de los médicos cubanos residentes en España que cuentan con título homologado, pero que no pueden ejercer al carecer del certificado de habilitación que les niega el Gobierno cubano», escribió.

### Falta de compromiso

Por otro lado, la parálisis del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades va en contra del compromiso que adquirió España en la XXVIII Cumbre Iberoamericana-celebrada en marzo del año pasado-: el de promover y agilizar las homologaciones de títulos cubanos, y latinoamericanos en general, con el objetivo de facilitar la movilidad académica y profesional. «Esa promesa ha quedado en nada, ya que estamos peor que nunca», explica J. A. Roque. «No se entiende, ¿por qué no recurren a nosotros, que estamos deseando ejercer nuestra profesión?».

# La ataxia de Friedreich tarda 3 años en diagnosticarse en España

L. R. S. MADRID

El primer reto que afrontan las personas que padecen ataxia de Friedreich, un trastorno neuromuscular que afecta a dos de cada 100.000 habitantes, es el diagnóstico ya que, según la presidenta de la Federación de Ataxias de España (Fedaes), Isabel Campos, estas personas esperan «en torno a tres años para recibir un diagnóstico. Afrontan muchos desafíos como levantarse de la cama, comprobar si pueden hacerlo ellos mismos o necesitan la ayuda de su familia o un cuidador. Algunas requieren silla de ruedas y, quien pueda permitírselo económicamente, recurrirá a servicios de rehabilitación, de logopedia, servicio psicológico, y ayudas que mejoren la calidad de vida de las personas y que consigan que el avance de la enfermedad se ralentice», explicó Isabel Campos.

Los primeros síntomas suelen aparecer en la infancia y adolescencia, aunque un 25% pueden corresponderse a una ataxia tardía, de debut en la edad adulta. Entre éstos se incluyen fatiga, escoliosis, diabetes, dificultad para hablar y para mantener el equilibrio, discapacidad visual y auditiva o problemas cardiovasculares.

La neuróloga de la Unidad de Ataxias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, la doctora Paula Pérez Torre, señala que la sintomatología es variada: «Al inicio los pacientes pueden empezar desarrollando problemas de coordinación y estabilidad, así como alteraciones del habla. A medida que la enfermedad va progresando comienzan a aparecer otras complicaciones como problemas cardiacos o diabetes, entre otros. Finalmente puede verse afectada también la fuerza en miembros inferiores y ello, unido a los problemas de estabilidad anteriormente mencionados, es lo que hace que los pacientes acaben necesitando la silla de ruedas», añadió Pérez Torre.



30 SOCIEDAD

Jueves. 26 de septiembre de 2024 • LA RAZÓN

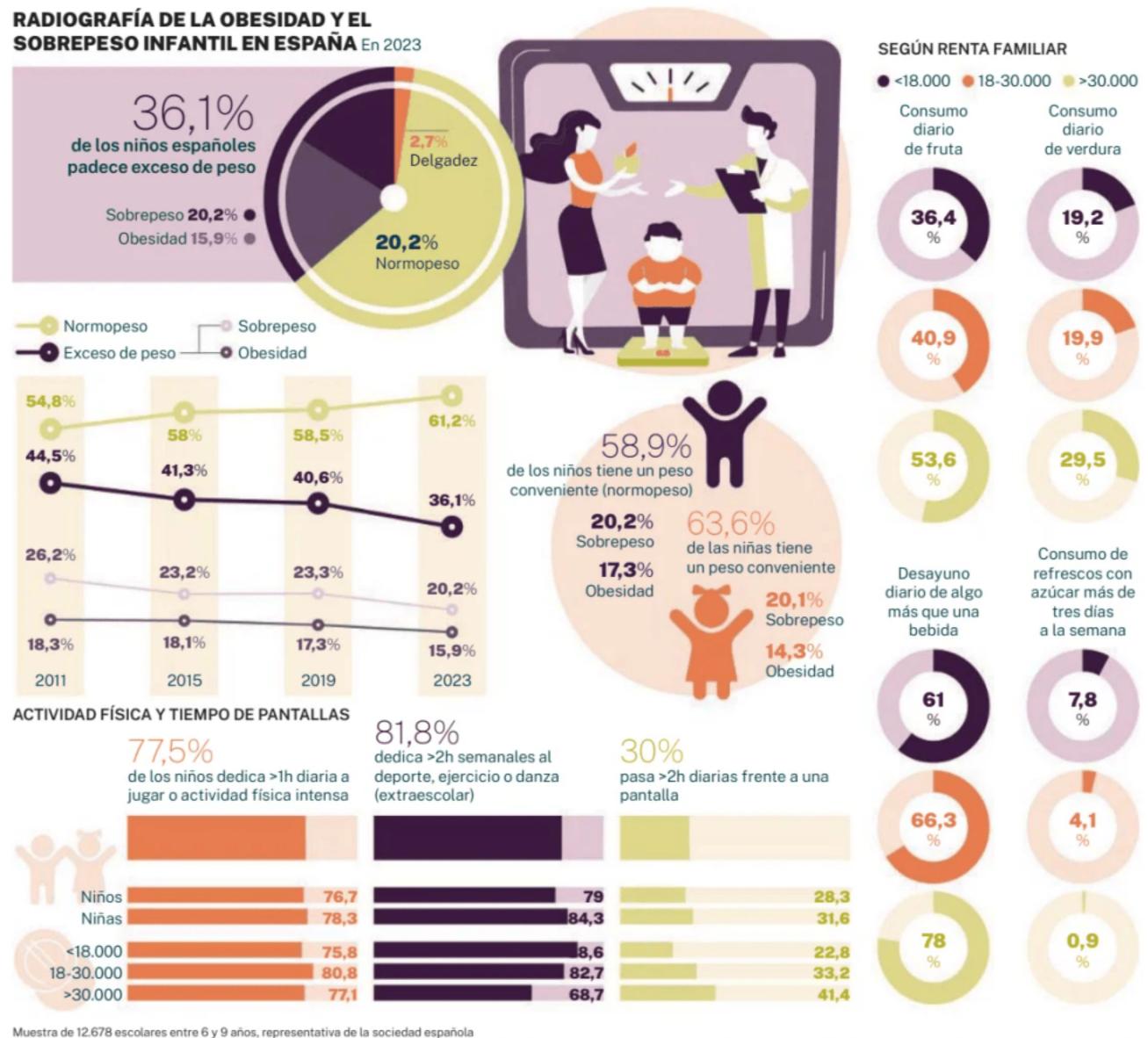

Fuente: Estudio Aladino (Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad) 2023. Observatorio de la Nutrición y de estudio de la Obesidad de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN)

# Casi un 40% de los niños de 6 a 9 años tiene obesidad o sobrepeso

PEl decreto-ley para regular la publicidad infantil de alimentos insanos lleva tres años bloqueado

### Marta de Andrés. MADRID

Casi el 40% de la población infantil en España tiene sobrepeso u obesidad. Ambas condiciones están extrechamente ligadas al nivel de renta familiar: a menor renta, mayores porcentajes. En concreto, en rentas superiores a 30.000 euros anuales, el porcentaje de menores con sobrepeso es de 18%, frente al 23% en rentas menores de 18.000 euros. Respecto a la obesidad, la sufren el 24% de los hijos de familias que ingresan menos de 18.000 euros anuales, frente al 11% de los de mayor renta.

Estos son algunos de los datos que se desprenden del Estudio Aladino (Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad) 2023, hecho público ayer. El análisis, que comprende una muestra representativa de 12.678 escolares entre 6 y 9 años residentes en España, forma parte de la iniciativa de Vigilancia de la Obesidad Infantil (COSI) de la Oficina Europea de la OMS, y se lleva realizando desde 2011 por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).

Pese a ser datos muy preocupantes, en España desde 2011 se viene observando una tendencia descendente. De hecho, con respecto al Estudio Aladino de 2019, el exceso de peso ha disminuido 4,5 puntos; el sobrepeso, 3 puntos, y la obesidad, 1,4 puntos.

Cada día hay mayor evidencia de que los determinantes sociales (las condiciones de vivienda y trabajo; el nivel de escolaridad; el nivel de ingresos económicos y las pautas culturales) y el ambiente obesogénico tienen una elevada influencia en las cifras de obesidad infantil. De hecho, en todas las ediciones de este estudio las prevalencias de exceso de peso y obesidad han sido más altas en entor-

Un estudio ratifica que el problema es más alto en familias que cuentan con ingresos más bajos nos familiares de rentas medias y bajas. Además, apenas se han observado mejoras en el grupo de menor renta.

Por edades y sexo, la obesidad severa (un IMC mayor o igual al 120% del 95 percentil o un IMC mayor o igual a 35 kg/m2) es más elevada en niños que en ñiñas, y, entre los niños, los porcentajes más altos están en los de 9 años.

#### Una bebida cada día

Respecto a los hábitos alimentarios, el análisis muestra que tres de cada 10 escolares no desayunan más que una bebida cada día, menos de la mitad consume fruta a diario y, menos del 25%, verdura. Porcentajes que aún disminuyen más en las familias con una renta anual inferior a los 18.000 euros.

Por otro lado, el 4% de los escolares consume tres o más bebidas azucaradas a la semana. El porcentaje de consumo en las familias de menor renta (8%) es 8 veces mayor que con rentas más altas (0,9%), con un consumo más acusado en niños (10%) que en niñas (6%).

En lo referente a la práctica de actividad física, más del 70% de los niños entre 6 y 9 años juega activamente al menos una hora al día, y en torno al 80% realiza dos horas o más a la semana de alguna actividad extraescolar. En este aspecto también se ve una gran diferencia entre niveles de renta: de 20 puntos entre los de mayor y los de menor.

En cuanto al tiempo que pasan frente a una pantalla, tres de cada 10 les dedican al menos dos horas al día, más los niños que las niñas. En los hogares con menos ingresos, el porcentaje de menores que dedican este tiempo a las pantallas duplica al de los hogares con mayores rentas (41 frente a 23%).

Nuestro país es el tercero en Europa con mayores cifras de sobrepeso y el cuarto en obesidad infantil, muy por encima de la media europea, según el informe de la OMS de 2022 a través de la COSI. El Organismo hará público pronto el nuevo análisis, correspondiente a 2023.

No obstante, existen dos variables en las que España sí se encuentra mejor posicionada que los países de su entorno. La primera es el porcentaje de niños que pasan al menos dos horas al día viendo la televisión o utilizando algún tipo de dispositivo electrónico: el 27% frente al 43% de la media europea. La segunda es la práctica de alguna actividad física: el 67% de los niños españoles pasó al menos dos horas por semana haciendo deporte o bailando, frente al 53% de la media europea.

31







# INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA EMPLEABILIDAD DEL FUTURO



Jueves, 26 de septiembre. 19:00 h.

La Razón. C. de Juan Ignacio Luca de Tena, 17. Madrid. Imprescindible invitación 32 SOCIEDAD



# España se opone a rebajar la protección del lobo que pide la UE

Vota en contra de que el animal pase de estar «estrictamente protegido» a «protegido»

#### A. Abizanda. MADRID

Los países de la UE respaldaron ayer la iniciativa para rebajar el estatus de protección del lobo, que pasará de estar «estrictamente protegido» a solo «protegido», en línea con la propuesta de la Comisión Europea, y que contó con el voto en contra de España. Una mayoría de Estados miembros se mostró a favor de este cambio en una reunión a nivel de embajadores en la que Irlanda también se opuso, mientras que Eslovenia, Chipre, Malta y Bélgica se abstuvieron, según informaron a Efe fuentes diplomáticas.

«Adaptar el estatus de protección será un paso importante para atajar los retos que plantea el incremento de las poblaciones de lobos mientras mantenemos el objetivo general de lograr y mantener un estado de conservación favorable para la especie», celebró en una rueda de prensa un portavoz de la Comisión Europea, institución que promovió el cambio en una propuesta planteada en diciembre de 2023.

Unavezestevotosea oficial anivel ministerial, Bruselas presentará la iniciativa ante el Comité Permanente del Convenio de Berna, el foro internacional en el que eventualmente se decidiría la rebaja del estatus de protección del lobo siempre que se logre la mayoría necesaria en una reunión prevista para los primeros días de diciembre, según las autoridades comunitarias.

En la presentación oral de la Comisión en esa reunión, el Ejecutivo sostendrá que el cambio de estatus se refiere «al lobo y solo el lobo», para evitar abrir la «caja de Pandora» de otros animales sobre los que existe debate, como los osos o el castor.

Si esto sucede, la Comisión Europea tendrá que plantear una modificación de la directiva europea sobre Hábitats que, posteriormente, tendría que ser adoptada tanto por el Parlamento Europeo como por los gobiernos de la UE.

Esta modificación alteraría «únicamente» el estatus de conservación del lobo y no de otras especies, según subrayó el portavoz comunitario frente a las acusaciones de diversas ONG, que ya antes del voto de este miércoles habían pedido que no se rebajara la protección de este animal.

### Los ganaderos, a favor

Al conocerse la noticia, el sector ganadero español lamentó que nuestro país esté en contra de la iniciativa de la UE sobre el lobo. El responsable de Asaja en Bruselas, José María Castilla, indicó a Efe que esta decisión supone «un paso adelante y correcto», pues con ello se ratifica la El sector ganadero español arremete contra Teresa Ribera: «Ha dado otra puñalada al sector»

Los ecologistas califican la noticia de «decepcionante» y creen que no obedece a criterios científicos Un lobo ibérico, en las instalaciones de un centro de interpretación en Asturias

posición de la Comisión Europea. No obstante, advirtió de que ahora son los propios países los que deciden si aplicar este cambio o noy que, en el caso de España, la negativa por apoyarlo supone «una nueva puñalada» al sector por parte de la ministra para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Para Castilla, la medida «da una base legal» al sector, aunque la posibilidad de aplicarla o no supone que «se pueda crear una deslealtad tremenda» entre zonas fronterizas de países con distintas políticas al respecto.

En esta línea, el portavoz del sector de Lobo y Ganadería Extensiva de COAG, Gaspar Anabitarte, valoró como «muypositivo» rebajar el nivel de protección del cánido. Además, esto constata que las «medidas de protección han tenido éxito» ya que «ahora hay presencia de este animal en la mayoría de países mientras antes estaba desaparecido».

### Reacción de los ecologistas

Tras conocerse la noticia sobre la rebaja en el estatus de protección del lobo, Alianza Verde, Ecologistas en Acción y WWF la calificaron de «decepcionante». A su juicio, los países votaron sin atender a criterios científicos, informa Ep.

Para el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, el resultado de la votación fue «vergonzoso y decepcionante». En su opinión, la propuesta de la presidente de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, «carece de cualquier soporte científico y solo se basa en criterios políticos apoyados en las derechas populistas».

Ecologistas en Acción avisó de que debilitar la protección de la especie «obstaculizará la recuperación en curso de las poblaciones de lobosypondrá en peligrolos esfuerzos para promover la coexistencia entre humanos y grandes carnívoros». Aún así, puntualizó que si reducir la protección de este animal acaba saliendo adelante en la UE, no afectaría a España, que cuenta con normativa propia y en donde el lobo «no tiene un estado de conservación favorable, lo que impide la reducción de su protección».

En un mensaje en la red social «X», el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) insistó en que «matar lobos no soluciona nada», y consideró que los países que han votado a favor han cedido «a la presión de sectores reaccionarios, sin seguir criterios científicos». SOCIEDAD 33

# El océano Ártico pierde cada año su capa de hielo marino a ritmo de récord

Esta superficie blanca devuelve la energía solar al espacio y enfría así el globo

S. S. MADRID

La capa de hielo marino del océano Ártico ha llegado al final de la temporada de fusión veraniega con una extensión mínima anual de 4,28 millones de kilómetros cuadrados, lo que supone el séptimo mínimo más bajo desde que en 1979 comenzara el registro histórico por satélite. Así se desprende de un análisis preliminar del Centro Nacional de Datos sobre Hielo y Nieve (Nsidc, en sus siglas en inglés), que pertenece al Instituto Cooperativo para la Investigación en Ciencias Ambientales (Cires) de la Universidad de Colorado en Boulder (Estados Unidos) y está apoyado por la NASA.

Los últimos 18 años han dado un mínimo anual de extensión de hielo marino del Ártico, «Cada año



Este casquete de hielo marino cambia con las estaciones, ahora de forma más brusca

trae algo nuevo para este océano», según Walt Meiner, científico investigador principal del Nsidc. Meiner añadió que «este verano vimos una pérdida de hielo muy temprana en la bahía de Hudson, en aguas abiertas cerca del Polo Norte y un témpano de hielo persistente cerca del estrecho de Bering que persistió durante la temporada de deshielo de verano. Si bien no fue un nuevo mínimo histórico, el mínimo de hielo marino de este año es otro ejemplo de un entorno ártico modificado».

El hielo marino del Ártico, que es la capa de agua congelada que cubre gran parte del océano Ártico y los mares vecinos, se conoce a menudo como el acondicionador de aire del planeta porque su superficie blanca devuelve la energía solar al espacio y enfría de este modo el globo. Dicho casquete de hielo marino cambia con las estaciones, puesto que crece en otoño y en invierno, y disminuye en primavera y en verano. Su extensión mínima veraniega, que ocurre típicamente en septiembre, ha estado disminuyendo a un ritmo rápido desde finales de los años 70 del siglo pasado como consecuencia precisamente del aumento de las temperaturas.

Otro importante efecto de la contaminación que calienta el planeta es que se ha duplicado la probabilidad de que se produjeran unos niveles extremos de lluvias. Así se ha visto en días pasados en varios países europeos, según un estudio divulgado por World Weather Attribution.

Las lluvias torrenciales que afectaron a grandes áreas de Rumanía, Austria, Hungría, República Checa y Eslovaquia fueron al menos un 7% más fuertes por el cambio climático.

Los expertos estiman que cada grado centígrado de calentamiento permite que el aire retenga alrededor de un 7% más de humedad. Las lluvias en Europa central se desataron cuando el aire frío del Ártico se encontró con el aire cálido y húmedo del Mediterráneo y el mar Negro, según resaltan los expertos.

# El Desafío Santalucía Seniors llega a «La Suiza peruana»

Los cinco españoles de más de 65 años afrontan 3 etapas de bicicleta de montaña

Enrique Salas. MADRID

Huaraz, conocido como «la Suiza peruana», a 400 kilómetros al norte de Lima, es la entrada natural a dos cordilleras, la Sierra Negra y la Sierra Blanca, esta última escenario de la primera edición del Desafío Santalucía Seniors, en la que cinco españoles de más de 65 años se enfrentan a una durísima prueba con tres etapas de bicicleta de montaña y al ascenso al volcán Vallunaraju (5.686 metros).

Los expedicionarios, al mando

de Carlos Martínez, director de expedición y médico del «ochomilista» Carlos Soria, han dedicado estos últimos días a aclimatarse debido a la altura que van a tener que ascender en breve plazo. Desde Huaraz, situado a 3.052 metros del nivel del mar, José Antonio Fernández (70 años), Álvaro Valles (69 años), Pepe García (67 años), Pilar Utrilla (67 años) y Leticia Herrería (65 años) hace dos días ascendieron a la laguna de Wilcacocha hastalos 3.800 metros y descendieron a Huaraz, y el pasado fin de semana ascendieron hasta el punto conocido como laguna de Rocotuyoc, situada a 4.322 metros sobre el nivel del mar y volvieron a descender hacia Huaraz.

Esta laguna es un hermoso lugar desde donde se pueden apreciar los imponentes nevados como el Paccharaju, el Bayoraju, el Copa



Llegada a Huaraz (Perú) para iniciar las distintas pruebas

Norte, el Ricos o el Vallunaraju, una cumbre que se alza imponente con el cráter roto y cubierto de nieve y que tendrán que conquistar los cinco expedicionarios séniors en los próximos días.

«La marcha ha sido bastante dura desde el inicio, pero hemos intentando aguantar y mantener el grupo compacto», explica José Antonio, expiloto de cazas y excomandante de Iberia. «Me ha costado alcanzar hoylos 4.322 metros, que era la altura máxima a la que debíamos llegar para continuar nuestra aclimatación. Espero que con el paso de los días resuelva esta cuestión», nos explica el turolense Álvaro Vallés aún con los síntomas visibles de cansancio en su rostro.

La altura ha sido, desde antes de aterrizar en Perú, una de las mayores incógnitas de esta primera edición y de los cinco participantes. Carlos Martínez, director del Desafío y gran experto en mal de altura, considera que «se están aclimatando de forma correcta pero como siempre digo, los síntomas del mal de altura afectan a cada cuerpo de forma distinta. Álvaro ha tenido sensación de no llenar los pulmones, síntoma habitual de los primeros días de aclimatación. No me preocupa porque ha recuperado muy bien al perder altura nuevamente.»

«La primera etapa de bici va a ser complicada. Pedalear a esta altura va a ser difícil. Estos días hemos podido encontrarnos con la realidad de la altura», asegura Pilar, una de las dos mujeres que conforman el equipo del Desafío.

Se acabaron las bromas. Hoy es ya el día en el que el equipo de séniors deberán demostrar todo lo entrenado desde que fueron seleccionados en el pasado mes de mayo. 34 SOCIEDAD

Jueves. 26 de septiembre de 2024 • LA RAZÓN



El pontífice acaricia el vientre de una mujer embarazada en el Vaticano

# Víctimas belgas de abusos se reunirán con el Papa

Francisco comienza este jueves una visita oficial por los países de Bélgica y Luxemburgo

## Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

El Papa Francisco comienza este jueves un viaje a Luxemburgo y Bélgica, dos países de tradición fuertemente católica, pero en los que el proceso de secularización parece imparable. El principal motivo de este desplazamiento es conmemorar el 600 aniversario de la Universidad Católica de Lovaina y no está previsto que el Sumo Pontífice visite las instituciones europeas.

Se espera que el Papa haga llamamientos a la paz en el mundo, en un momento en el que la guerra en Ucrania y la ofensiva israelí en Gaza y el Líbano acapara todos los titulares de la prensa internacional. Además, según ha adelantado el Vaticano, el Papa aprovechará la visita para reunirse con un grupo de migrantes en la Universidad católica de Lovaina.

El punto más sensible de este viaje será la reunión con un grupo devíctimas de abusos sexuales por parte del clero belga, si bien este encuentro transcurrirá con la máxima discreción y no habrá más datos hasta que esta cita haya tenido lugar.

En 2010, la Iglesia Católica belga pidió perdón por los casos de pederastia después de conocerse que el arzobispo de la diócesis belga de Brujas, Roger Bangheluwe, había abusado sexualmente de un sobrino suyo y de otros menores. En marzo de 2024, el Papa Francisco decidió su expulsión del clero.

Tras este caso se produjeron nuevas denuncias que desembocaron en la publicación de un código de comportamiento para obispos y sacerdotes en su relación con niños y adolescentes. Esto llevo también a la Conferencia Episcopal a indemnizar a las víctimas costeando los gastos terapéuticos. En total, la Iglesia del país ha tenido que pagar cinco millones de euros. La visita del Papa también coincide con el escándalo que ha sacudido a Francia después de que un total de 24 mujeres hayan acusado al abate Pierre, el fundador de la asociación caritativa Emáus y todo un símbolo de la lucha contra la pobreza, de haberles agredido sexualmente.

Bélgica es un país de tradición fuertemente católica, ya que su génesis como un Estado independiente se debe, en gran parte, a su adscripción mayoritaria a este credo. La Revolución belga de 1830 se produjo tras el alzamiento de los habitantes predominantemente católicos de las provincias del sur frente al norte, mayoritariamente protestante. Esta revuelta consiguió la secesión de Flandes y Valonia frente al entonces Reino Unido de los Países Bajos.

A pesar de que durante muchas décadas el país ha desarrollado poderosas instituciones católicas como colegios, universidades y hospitales, cada vez son menos belgas los que se declaran católicos o asisten de manera regular a misa. Según el último informe de la Iglesia católica del país, tan solo un 8% de los fieles asisten a los oficios religiosos y los matrimonios religiosos y resto de sacramentos también están experimentando una caída constante.

# Denuncian a una menor por agredir a otra con autismo

La chica, de 16 años, recibió una brutal paliza que fue grabada por otra joven

M. Moreno. MADRID

Una chica de 13 años ha sido denunciada por propinar una brutal paliza a una adolescente que padece autismo en Algeciras (Cádiz), mientras una amiga la alentabay otra grababa la escena para después difundirla a través de las redes sociales.

Los hechos, según confirmaron fuentes del despacho del abogado Luis Miguel Montes, que representa a la familia de la menor, sucedieron el pasado 25 julio, cuando la víctima, de 16 años, salió a pasear con un grupo de amigos, informa Efe.

En la barriada de San Bernabé se encontraron con otro grupo de amigas. Una de ellas, de 13 años, comenzó a agredirla verbalmente y después físicamente, tirándola del pelo, arrojándola al suelo y dándole puñetazos.

Una de las acompañantes de la agresora la jaleaba «diciéndole: Dale, dale, dale fuerte una patada», mientras que otralogrababa con su teléfono para después subirlo a redes sociales, según fuentes del despacho del abogado.

La familia de la víctima denunció la brutal agresión el pasado 7 de agosto ante la Policía, cuando consiguieron que la menor relatara lo que había sucedido.

Tras esa denuncia la Fiscalía abrió diligencias contra la agresora, que fueron archivadas al ser menor de 14 años, según el despacho de abogados.

Aún quedan abiertas las diligencias contra sus dos amigas, que son mayores de 14 años y menores de 18.

El colectivo comarcal de afectados por trastornos del espectro autista expresó este miércoles en una nota de prensa su «máximo apoyo y solidaridad» hacia la víctima de la agresión y su familia.

La Asociación Asperger-TEA Campo de Gibraltar aseguró que esta agresión representa «una dramática muestra de la hostilidad e insensibilidad que, lamentablemente, las personas neurodivergentes y los menores con Necesidades Educativas Especiales en general siguen padeciendo en nuestra sociedad».

Asimismo, señaló que los hechos «evidencian la necesidad urgente de seguir trabajando en la concienciación y sensibilización, tanto en los centros educativos como en el entorno social en general, para construir una sociedad más inclusiva, empática y respetuosa con la diversidad»

«Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, las personas con condiciones como el Aspergery otras manifestaciones del Trastorno del Espectro Autista (TEA), así como cualquier otro síndrome o afección, continúen siendo objeto de actos violentos y discriminatorios», añadieron desde esta asociación.

Por otra parte, otro menor de 16 años fue detenido, esta vez en

La Fiscalía abrió diligencias previas contra la agresora que se archivaron al ser menor de 14 años

En Elche, un joven de 16 años fue detenido por pegar a una profesora de un instituto de ESO

Elche (Alicante) después de haber agredido presuntamente a una profesora de un instituto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Según confirmaron a Ep fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar en el IES La Asunción el lunes, cuando, de acuerdo al testimonio de la víctima, el joven saltó la valla del centro educativo gritando y diciendo que querían pegar a su hermano pequeño. El presunto agresor no es alumno del centro, por lo que la profesora le dijo que no podía estar allí. Tras mantener un conflicto verbal, el chico agredió y escupió a la profesora. El caso está en manos de la Fiscalía de Menores.

# Ser AMIGO de la RAE es mucho más que palabras.

ES COLABORAR CON LA INSTITUCIÓN QUE TRABAJA

POR LA LENGUA ESPAÑOLA DESDE HACE MÁS DE 300 AÑOS.

AHORA TAMBIÉN POR SU PROGRESO EN EL UNIVERSO DIGITAL.

HAZTE AMIGO DE LA RAE www.amigosdelarae.es





Los recortes afectan de lleno al Hospital Universitario de Toledo P. 40

## Las caras de la noticia



María González Corral Consejera de Agricultura

# Más tecnología para el sector agropecuario.

González Corral ha destacado las acciones que se están impulsando en Castilla y León para «llevar las nuevas tecnologías» al mundo rural y hacer un sector agropecuario «mucho más atractivo, eficiente y competitivo».



Leandro Roldán
Secr. Escuelas Católicas
Educación de calidad de
la escuela concertada.

Los 171 centros de Escuelas Católicas arrancaron el curso en la Comunidad con un total de 98.263 alumnos atendidos por 9.752 trabajadores lo que evidencia la apuesta por una educación «de calidad y valores». Las Cortes insta a la Junta de Castilla y León a poner en marcha una ventanilla de atención a propietarios de inmuebles que se ven afectados por esta situación

# Medidas más duras frente a la ocupación ilegal de viviendas



El presidente Alfonso Fernández Mañueco dialoga con el portavoz popular Ricardo Gavilanes en presencia de la vicepresidenta Isabel Blanco

Santiago Felipe. VALLADOLID

edidas más eficientes para hacer frente a la ocupación ilegal de viviendas. Una iniciativa del PP que contó con el visto bueno de las Cortes de Castilla y León y donde se pide a la Junta y que se ponga en marcha una ventanilla única de atención a propietarios afectados por esta problemática y al Gobierno que realice nuevas reforms normativas frente a los «ocupas», al considerar que la ley de vivienda favorece su usurpación.

En sus intervenciones, desde las filas de PP y de Vox incidieron en el respeto de la propiedad privada y en endurecer la ley contra las personas que ocupan una casa de manera ilegal, mientras que la oposición de PSOE y Mixto manifestaron que los «populares», con esa PNL, pretenden crear «un problema donde no existe».

Así, la PNL salió adelante con el voto a favor de PP, Vox, Soria Ya y Por Ávila, en contra de PSOE, Pablo Fernández y Francisco Igea y la abstención de UPL.

En la presentación de la iniciativa, David Beltrán (PP) argumentó que todos «debemos entender que el ocupa debe ser desalojado» y acusó de un aumento del 41 por ciento de la ocupación ilegal en el mandato de Sánchez que vinculó ala ley de vivienda que «acaba con el derecho de propiedad», a quien manifestó que se debe proteger porque han adquirido una casa con su esfuerzo.

### Casas de apuestas

Otra de las medidas que salió adelante fue la Proposición No de Ley socialista para exigir a la Junta que ponga en marcha «medidas más restrictivas» tanto para la instalación de las casas de apuestas en la Comunidad como para aumentar la distancia que estas deben tener con respecto a los centros educativos e instalaciones deportivas, culturales y sociales. Una medida que salió adelante gracias a la abstención de Vox.

El Grupo Parlamentario Popular tumbó la reivindicación, en forma de moción, que hizo Vox de

## Derogar la Ley de Restauración de Naturaleza

▶Tanto el Grupo Parlamentario Popular como Vox han exigido al Gobierno de España que solicite la derogación de la Ley de Restauración de la Naturaleza en el próximo Consejo Europeo, y que fue aprobada el pasado mes de julio en el Parlamento europeo. Los populares aceptaron la enmienda de Vox con el fin de evitar la abstención de estos y asegurar la aprobación de su propuesta. La procuradora Ángeles Prieto criticó el voto a favor de la ley del Gobierno de España así como de los europarlamentarios socialistas, perjudicando a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.

su labor al frente de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que también fue rechazada por el resto de los grupos en las Cortes, y los populares pidieron además a su exsocio de Gobierno autonómico que «no sea el caballo de Troya que permita al PSOE hacer y deshacer a su antojo» en el Parlamento autonómico.

## Agentes medioambientales

Y por último, los grupos parlamentarios PP y Vox tumbaron en el pleno de las Cortes la toma en consideración de la proposición de ley de agentes medioambientales del PSOE que, entre otros aspectos, pretendía dotar de mayor autoridad a este cuerpo de funcionarios del cuidado del medio natural.

La defensa de la iniciativa legislativa fue realizada por el socialista José Luis Vázquez, que pidió regular y legislar la función «imprescindible» de los agentes medioambientales de Castilla y León y dar «visibilidad para las justas demandas» de estos trabajadores que buscan «protección y regulación» de su desempeño.

# Defensa total de la Junta a las víctimas del terrorismo

González Gago ensalza el rigor informativo al tratar este tema



El consejero junto a Nogales, Víctor Alonso, Lechuga y Sánchez Reyes

Laura Paramio. VALLADOLID

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha inaugurado las primeras Jornadas Autonómicas sobre Terrorismo en Castilla y León, que, en esta primera edición, giran en torno al tratamiento informativo del terrorismo por parte de los medios de comunicación. En la inauguración de esta cita académica y divulgativa, que patrocina la Diputación de Valladolid y que se celebra en la Facultad de Derecho de la UVa, han participado también el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales, y el decano del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, Pedro Lechuga.

González Gago ha destacado el trabajo de la AVT de Castilla y León en su labor de apoyo, defensa y representación de las personas damnificadas por esta lacra social, y ha reafirmado el compromiso de la Administración autonómica por ofrecer una asistencia integral a las víctimas del terrorismo.

En todo caso, el consejero de la Presidencia ha trasladado en este foro el trabajo activo que realiza la Junta de Castillay León para darvoz a las víctimas. «Estamos convencidos deque la atención a las víctimas del terrorismo no puede ser solo una cuestión de asistencia económica o social; debe ser, ante todo, un posicionamiento firme e inequívoco de respeto, reconocimiento y reparación», ha reiterado.

Además, González Gago ha señalado que «el periodismo tiene la posibilidad de contribuir a la memoria colectiva, difundiendo los hechos y honrando a quienes han sufrido la violencia terrorista, especialmente a aquellos que perdieron la vida por culpa de la barbarie y la sinrazón». En este sentido, el consejero ha querido subrayar la importancia de la labor del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, «que siempre ha promovido un tratamiento informativo riguroso, ético y respetuoso hacia las víctimas».



El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones

# «Huida ideológica» del Gobierno sobre el lobo

Santiago Felipe. VALLADOLID

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, afeó a «huida ideológica hacia adelante» de la que acusó al Gobierno de Pedro Sánchez por su voto en contra ante la propuesta para cambiar el régimen de protección del lobo en la Unión Europea (UE). Una votación en la que España ha sido el único país, junto a Irlanda, que se ha mostrado contrario a esta modificación.

Asimismo, indicó que de esta forma se da un paso «muy importante» para el cambio de régimen de protección del lobo, pretendido por la Junta, al alinearse junto a la mayoría de la UE para plantear la modificación del Convenio de Berna de 1979, «paso previo para cambiar la Directiva Hábitats y el régimen de protección».

Por ello, Suárez-Quiñones agradeció a los 21 países su voto a favor y denunció el «abandono de la ganadería y el medio rural» que ha acometido el Ejecutivo central «tratando de impedir que Europa siga dando los pasos necesarios para la coexistencia del lobo y la ganadería».

Aunque el consejero recordó que esta decisión se tiene que ratificar hoy por parte de los ministros del ramo de los 27 países de la Unión Europea, y después se abrirá un tiempo para la convocatoria de la reunión para ratificar la posición del cambio.

**MÁS INFORMACIÓN** 



- APRENDE A USAR TU MÓVIL
- BANCA ONLINE Y SACYL CONECTA
- TRÁMITES ONLINE, CERTIFICADO DIGITAL Y CL@VE
- INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CHATGPT
- Y MUCHOS MÁS... ¡PARA TODOS LOS NIVELES!

# APRENDE, CONECTA, TRANSFORMA











# Castilla y León



# Sociedad

# «Espacio Moda» se consolida como el epicentro del estilo

«Espacio Moda Castilla y León» reunirá en su segunda edición a una treintena de marcas de la Comunidad durante los días 9 y 10 de octubre en el Hotel NH Collection Palacio de Burgos. Con 16 diseñadores sobre la pasarela, una exposición de nuevas tendencias con 13 participantes, diferentes stands feriales y el Showroom Concurso Jóvenes Diseñadores, la pasarela se consolida como el epicentro de la moda en Castilla y León. Estas acciones forman parte del proyecto 'Uniendo Moda' de CEOE y la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que persigue promover e incentivar el espíritu empresarial y el emprendimiento en el sector textil.

# **Economía**

# El festival «Vino+», enmarcado en el «Cosquin Rock», comienza en Valladolid para «quedarse»

El festival «Vino+», enmarcado en el Cosquin Rock de música, ha comenzado su andadura en Valladolid «con la intención de quedarse y convertirse en un referente en el mundo del vino y la música», en el que esta ciudad «es protagonista». Así lo ha asegurado la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, quien ha destacado la innovación que supone esta iniciativa de Planeta Desierto, en colaboración con el consistorio vallisoletano, Cajaviva Caja Rural y de las Denominaciones de Origen Rueda, Ribera

de Duero, Cigales, León y Toro. «Es importante poner en valor lo que somos, y el vino es más que un producto que nos representa y que es transversal, porque está en nuestro ADN y por eso Valladolid es una tierra mágica y Castilla y León un territorio único», ha señalado durante la inauguración del certamen. Blanca Jiménez también ha resaltado haber logrado «crear un gran equipo en muy poco tiempo para poder llevar a cabo algo nuevo y que va a permitir acercar la esencia del vino a la cultura de la ciudad».





# Educación

# El rector Santiago García-Jalón destaca la importancia de la «identidad católica» de la UPSA

El rector de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Santiago García-Jalón de la Lama, destacó, en su discurso de apertura del curso académico 2024-2025, la importancia de la «identidad católica» de la institución académica como «guía» para llevar a cabo la tarea universitaria. «No es un apéndice que se le agrega accidentalmente ni una mera alusión al origen histórico de la misma, es el agua pura y caudal llamada a anegar toda nuestra actividad para hacerla feraz y ofrecer un modo distinto

de concebir y llevar a cabo la tarea universitaria», señaló. En esta misma línea, el rector remarcó que «la fe no dice cómo resolver cuestiones científicas, pero influye en la actitud con que se afronta cualquier disciplina, porque todas ellas versan sobre manifestaciones del poder creador de Dios». La intervención de García Jalón de la Lama supuso un reconocimiento al «papel vital» que desempeñan los maestros y su contribución a la formación y madurez de sus alumnos, informa lcal.

LA RAZÓN • Jueves. 26 de septiembre de 2024

# La administración avanza en nuevos trámites electrónicos

Sanz Merino destaca que se han invertido 47 millones en mejoras desde 2022

### J. Blanco. VALLADOLID

La Junta continúa avanzando en la modernización de la administración con el compromiso de ofrecer al ciudadano el poder realizar la prestación de servicios telemáticos a través de 1.500 procedimientos. Es lo que ha recalcado el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino al participar en un congreso sobre Telecomunicaciones en Valladolid, donde ha explicado que el Gobierno regional ha inver-

tido 47 millones de euros en la mejora de sus servicios tecnológicos corporativos.

«La digitalización es un asunto transversal en la acción del Gobierno y forma parte de actuaciones que ejecutamos en áreas como las telecomunicaciones, pero también en el transporte y en las carreteras», ha apuntado.

### **Evitar desplazamientos**

Con el avance de esta tramitación electrónica se va a permitir evitar desplazamientos a los ciudadanos y contribuye además, a fijar población al poder acceder desde cualquier punto de la Comunidad.

Por ello, el consejero ha anunciado que se va a seguir impulsando proyectos innovadores como un nuevo sistemas de teletramitación, una nueva carpeta ciudadana, o la mejora en la gestión de expedientes.



El consejero junto a los participantes en la jornada

Sanz Merino también se ha referido al uso de la inteligencia artificial, tanto en procesos internos como en servicios que se prestan al ciudadano, y ha destacado el avance que se está realizando en seguridad de la información y ciberseguridad, con medidas destinadas a empleados públicos, con normas y procedimientos y también con medidas técnicas.

Durante la jornada, el consejero

ha destacado el potencial que tiene en la actualidad el Centro de Supercomputación y la RedCayle para los investigadores de las universidades de la Comunidad, y que ayudará a retener el talento.

Unas actuaciones, como finalmente ha reconocido el consejero, que no serían posible sin la participación de profesionales que se encuentran a la vanguardia tecnológica.

# Bimbo cerrará la planta de Valladolid el 31 de diciembre

R. Mata. VALLADOLID

Los representantes de Bimbo trasladaron al Comité de Empresa la decisión de cerrar la planta de Valladolid el 31 de diciembre de este año, aunque esa fecha se podría ampliar hasta el 28 de febrero para procederal desmantelamiento de la factoría. Además, alegaron causas «organizativas y técnicas» ante la reducción del volumen de pedidos de algunos productos en el conjunto de España, por lo que la compañía pretende concentrar la fabricación para ser más eficientes. En el encuentro no se abordaron cuestiones económicas. Así lo trasladó el presidente del Comité de Empresa y dirigente sindical de CCOO, Félix Fernández, tras la primera reunión con la dirección de la empresa.



40 AUTONOMÍAS

Jueves. 26 de septiembre de 2024 • LA RAZÓN

# Castilla-La Mancha



El personal del Hospital Universitario de Toledo

# Los recortes afectan de lleno al Hospital Universitario de Toledo

La situación es límite según denuncia la presidenta de la Junta de Personal, que está dispuesta a acudir a los tribunales

Sergio Perea. TOLEDO

La Junta de Personal del Hospital General Universitario de Toledo, conformada por los sindicatos Satse, USAE, CCOO, CSIF, UGT, Usicam, denunciaron este miércoles la delicada situación que viven los profesionales sanitarios debido a los «recortes salvajes» en la contratación por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SES-CAM) que, según les han anunciado, se aplicarán desde ahora y hasta el 31 de diciembre.

«No descartamos acudir a los tribunales, a la Inspección de Trabajo o al Defensor del Pueblo si fuera necesario», señaló la presidenta de la Junta de Personal, Esmeralda Díaz quien dijo que el pasado día 11 de septiembre, la Gerencia les comunicó que hasta final de año solo se contratará a personal en el Área Hospitalaria en los servicios de urgencias, UVI, admisión y quirófanos.

Así mismo, en el Área de Atención Primaria se suprimirán las sustituciones de permisos y los descansos reglamentarios en zonas asistencias donde haya más de un profesional sanitario en la misma categoría, ya sea médico o enfermera. Según cuenta Días, las explicaciones que les dieron durante una reunión es que «ha habido una reevaluación de objetivos y parece que ha habido un gasto excesivo» y ahora «es cuando hay que hacer la contención».

«No se puede maltratar así ni a nuestra sanidad pública y a sus profesionales, ni a sus pacientes, que son los que, en situaciones y en muchos casos de vulnerabilidad, van a sufrir esos recortes salvajes e inaceptables», comentó Díaz. Estas medidas según la presidenta de la Junta de Personal generarán un aumento de las listas de espera y un aumento del riesgo de errores, de estrés laboral y el aumento de conflictos y «mal clima laboral», todo lo cual puede repercutir en los pacientes y usuarios y en su calidad y seguridad asistencial.

«La situación es límite y desde la Junta de Personal de Toledo no vamos a permanecer impasibles ante los posibles desastres que estas medidas pueden generar, unos recortes que recuerdan a los de María Dolores de Cospedal», incidió. La Junta de Personal ha solicitado al SESCAM «que se revierta esta decisión» o en caso contrario, piensan denunciar a la Inspección «cada caso puntual», al Defensory «si fuera también necesario a los tribunales». «Esta es nuestra línea de ruta, iremos hasta el final».

Díaz explicó que los profesionales sanitarios del Hospital de Toledo «serán obligados a doblar turnos de trabajo, carecerán de libranza reglamentaria y tendrán que estar conectado a los teléfonos para avisar en cualquier momento que tiene que cubrir incidencias».

Ejecutivo autonómico explicó

# Guadalajara Polémica por un pacto entre PSOE y Vox en el ayuntamiento

La polémica se ha desatado en la localidad de Pioz (Guadalajara) tras un presunto pacto entre el actual gobierno del PSOE y varios exmiembros de Vox para mantenerse en el poder y evitar un gobierno de Podemos. El exalcalde y concejal de Podemos denuncian al equipo de gobierno socialista por incumplir tras un supuesto acuerdo que «compensa económicamente a los concejales de ultraderecha con sueldos desorbitados», según informa Podemos.

# Toledo Ya tiene la empresa que se encargará de la iluminación navideña este año

Toledo ya tiene una empresa adjudicataria para la iluminación navideña de este 2024. La Junta de Gobierno Local ha adjudicado esta semana el contrato cuyo importe total asciende a los 659.657,51 euros. Elsamex Gestión de Infraestructuras S.L. será la encargada de iluminar las calles y plazas de la capital regional durante un periodo de dos años con posible prórroga de doce meses.

# Vigo Un hombre roba un coche con toda una familia dentro y le envían a prisión

Un policía fuera de servicio ha interceptado a un hombre que intentó robar un vehículo con una mujer y sus dos hijos dentro, un niño de 4 años y un bebé facilitando la detención del sospechoso. Según la Policía, los hechos ocurrieron ayer cuando un agente, vio a un joven gritando que alguien se llevaba el coche, y que estaban secuestrando a su mujer y sus hijos, que estaban en el interior del vehículo.

# Galicia

# Rueda y la quita: «Un negocio ruinoso»

Critica que cada gallego tendría que pagar 495 euros más de media Javier Presas. PONTEVEDRA

Volvía ayer al Parlamento de Galicia la sesión de control al presidente de la Xunta. Una jornada que, a la vista de los acontecimientos de las últimas fechas, iba a estar monopolizada por dos temas que derivan en el mismo: el encuentro de Alfonso Rueda con Pedro Sánchez del pasado viernes, y la financiación autonómica, asunto estrella de dicha reunión y de la política nacional y

autonómica desde hace semanas. Tantas como las que han pasado desde el pacto para el cupo catalán entre Esquerra Republicana y PSC.

En este escenario, la quita de deuda, con la correspondiente negativa del presidente gallego a aceptarla, estaba llamada a centrar gran parte de los comentarios de los principales líderes políticos. Una quita que Rueda no ha dudado en calificar como «negocio ruinoso para Galicia».

En este sentido, el titular del

que dicha quita supondría que la deuda que tiene Galicia pasaría a ser deuda del Estado, y que, siendo Galicia una de las comunidades menos endeudadas y haciendo los cálculos pertinentes, cada gallego tendría que pagar 495 euros más que los que se deben ahora mismo. «Estamos hablando de intercambiar la deuda de una de las comunidades menos endeudadas y asumir la de la que tiene 32 veces más», incidió Rueda, en referencia a Cataluña.

LA RAZÓN • Jueves. 26 de septiembre de 2024



# El libro del día

«El cerebro, el teatro del mundo» Rafael Yuste Rojas PAIDÓS 224 páginas,

20,90 euros



Rafael Yuste es el neurocientífico español más reconocido a nivel internacional. Director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia, desvela en estas páginas los misterios del cerebro y cómo este es capaz de crear la realidad que nos rodea. Un viaje fascinante a través de la neurociencia moderna, que descubre uno de las mayores incógnitas de la ciencia: ¿cómo ochenta mil millones de neuronas se organizan para crear la mente humana? Su teoría concibe el cerebro como una máquina de predicción del futuro que utiliza las redes neuronales para generar un modelo del mundo.



Un estudio propone que los cerebros de los votantes conservadores presentan ligeras diferencias con respecto a los progresistas

# De derechas o de izquierdas: ¿la respuesta está en el **cerebro?**

# Juan Scaliter

n gran pensador del siglo pasado, de apellido Marx, aseguraba que la política «es el arte de buscar problemas, encontrarlos en todas partes, diagnosticarlos incorrectamente y aplicar los remedios equivocados». Si el nombre que se te ha venido a la mente es Karl, probablemente tu amígdala sea algo más grande de lo normal. En cambio, si tu memoria fue hacia Groucho, esta región de tu cerebro podría ser más pequeña que el promedio.

Esa es la conclusión de un nuevo estudio publicado en la revista «Cell» y que confirma que los votantes conservadores tienen amígdalas ligeramente más grandes que los progresistas. Al menos, eso ocurrió frente a los 900 voluntarios evaluados por un equipo liderado por Diamantis Petropoulos Petalas. Los resultados confirmaron que el tamaño de la amígdala se puede asociar con sus opiniones políticas. El equipo de Petalas se basó en las imágenes de resonancia magnética cerebral a 928 perso-

nas de entre 19 y 26 años cuyos niveles de educación e identidades políticas eran representativos de la población holandesa, un país con un sistema político multipartidista. Las imágenes cerebrales con un cuestionario sobre la inclinación política de los participantes incluía preguntas sobre su identidad social y económica, así como preguntas relacionadas con su ideología social y económica.

La asociación entre el tamaño de la amígdala y el conservadurismo también dependía del partido político con el que se identificaba el individuo; por ejemplo, los participantes que se identificaban con el partido socialista, que tiene políticas económicas radicalmente de izquierda, pero valores sociales más conservadores (al menos, en los Países Bajos), tenían en promedio más materia gris en la amígdala. «Eso habla de la idea de que no estamos hablando de una representación dicotómica de la ideología en el cerebro, como republicanos versus demócratas en EEUU, sino que vemos un espectro más detallado de cómo la ideología política puede reflejarse en la anatomía del cerebro», explica Petropoulos.

Para Petalas aún queda mucho por investigar en este

apartado y propone «centrarse más en cómo se organizan y sincronizan las redes cerebrales entre individuos, y si existen diferencias en esta sincronización cuando individuos con diferentes ideologías políticas consumen contenidos similares».

¿Pero por qué la amígdala? Esta pequeña estructura, con forma de almendra (que en griego antiguo se dice precisamente «amygdala»), sería la mesa donde están las emociones de la película «Del revés»: allí se gestiona la ira, el miedo, los recuerdos, la agresión y la comunicación. También tiene gran peso en lo vinculado a la memoria, y si no funciona adecuadamente puede llevar a trastornos de pánico, ansiedad, estrés post traumático... Vamos, que aparecen todos los personajes de la película de Pixar.

¿Significa esto que cuanto más votamos hacia la derecha más aumenta nuestra amígdala? ¿Que podemos cambiar su tamaño alterando nuestro voto? ¿Es el tamaño de la amígdala causa de nuestros votos o consecuencia? Y, tan importante como las anteriores: la almendra, ¿es una fruta o una semilla? Nuestro cerebro es un órgano muy complejo, uno que va cambiando en tamaño y conexiones dependiendo de nuestras experiencias. Las experiencias, la familia, las rutinas, nos pueden inducir a ciertas elecciones, pero no estamos atados a ellas de forma indefinida: nuevas experiencias pueden cambiarnos. El citado estudio es un indicador, no una máxima escrita a fuego. Y por si te usted se lo pregunta, la almendra es un fruto. Y lo que se come es la semilla.

# **Teatro**



El francés, el alemán, el inglés e incluso el ruso, junto con el español, confluyen en un espectáculo sobretitulado todo en castellano

Raúl Losánez. MADRID

n 1814, cuando Napoleón ya llevaba unos meses recluido en la isla de Elba después de haber sido derrotado en la batalla de las Naciones, las principales potencias europeas (con un papel destacado, Reino Unido, Prusia, Rusia y Austria) se reunieron en Viena con dos objetivos principales: reorganizar el mapa europeo, asegurando un equilibrio de fuerzas entre los países aliados, y restablecer las ideas y valores del Antiguo Régimen, con la monarquía absolutista como inexcusable sistema político. Aquel encuentro, impulsado por el diplomático austriaco Klemens von Metternich, duró a la postre bastante más de lo razonable: cerca de nueve meses tardaron en aparecer unas actas finales que ni siquiera llegaron a firmar todas las delegaciones. Entretanto, los representantes de los distintos países habían invertido tanto o más tiempo en acudir a fiestas, bailes y banquetes que en el riguroso desempeño de su misión política. Hasta tal punto fue así que se hizo muy célebre una

La Calórica recrea en «Le congrès ne marche pas» el desbarajuste del Congreso de Viena en clave de comedia para reflexionar sobre el posible colapso del capitalismo

# Danzad, danzad, malditos capitalistas

frase atribuida al diplomático belga Charles-Joseph de Ligne poco antes de su muerte: «El congreso no marcha, baila», expresó en una carta a su soberano en respuesta al interés de este por la evolución de las reuniones.

# Traición a los principios

Pues bien, aludiendo a aquella ingeniosa y clarificadora sentencia de Ligne, la compañía catalana La Calórica ha levantado un espectáculo dirigido por Israel Solà y titulado «Le congrès ne marche pas» que aborda, en clave de comedia, el superficial y descomedido ambiente de las sesiones del Congreso de Viena, tratando de

establecer una analogía, explican ellos, con la relajación en la actitud de los grandes mandatarios de hoy en relación al declive de nuestro modelo capitalista. «Una vez que Napoleón traiciona los principios de la Revolución y se corona emperador, y que luego, además, es derrotado por las potencias aliadas, los monarcas europeos se encuentran con que, en cierto modo, la historia les ha dado la razón -afirma Joan Yago, autor del texto-. El hecho de que se puedan reunir en el Congreso de Viena para decidir el futuro de Europa es para ellos la constatación de que la monarquía absoluta es el único sistema que puede triunfar y que

permite que algo pueda funcionar, puesto que Francia había intentado una alternativa y había fracasado». Sin embargo, recuerda el dramaturgo, su mundo se estaba en verdad tambaleando: «Cuando en 1814 esos reyes creen estar confirmando la idea de que no es necesario hacer mucho más, porque el absolutismo es el orden invariable y natural de las cosas, no son capaces de ver que el Antiguo Régimenya estaba tocado de muerte, y que 50, 60 y 70 años después habría nuevas revoluciones en toda Europa que pondrían fin a ese periodo para traer la democracia constitucional o la república». Y en todo ello encuentra el autor una similitud con nuestro presente: «La obra es una metáfora del momento que vivimos. Nuestra realidad política está al borde del colapso, pero nos seguimos comportando como si no pasara nada y lo tuviéramos todo bajo control. Ante el cambio climático, las pandemias, la inflación, la inestabilidad de las legislaturas..., nosotros seguimos bailando y pidiendo otra copa, esperando que todo se arregle; pero las cosas no se arreglan nunca por sí solas. Cuando nosotros nos repetimos a nosotros mismos que el capitalismo es el único sistema posible y que es el menos malo de todos, me pregunto si no estamos siendo incapaces de ver que ese sistema neoliberal, tal y como lo entendíamos, ya está empezando a desaparecer. Creo que tal vez no estamos viendo nuestro propio final. Quizá dentro de 200 años nos demos cuenta de que lo que estamos viviendo ahora, en las democracias pospandémicas, ya no se corresponde con ese sistema neoliberal, porque ya hemos visto cómo el Estado, durante la pandemia, tuvo que fijar precios de materiales sanitarios para evitar una tragedia, y también ha tenido que topar los precios durante la crisis energética. Es de-

43LA RAZÓN • Jueves. 26 de septiembre de 2024

cir, ha tenido que intervenir para asegurar la vida y la felicidad del máximo posible de individuos».

Como es lógico, la compañía ha intentado que todas estas ideas se expresen sobre el escenario de manera puramente teatral, nada intelectualizada. «Es una comedia sobre asuntos serios que se mueve, en su estilo, entre Buñuel y Berlanga». En este sentido, «Le congrès ne marche pas» no busca la recreación fidedigna de los hechos ocurridos en 1814, sino que los satiriza para despertar una mirada crítica de los mismos. El personaje de Metternich funciona como eje dramatúrgico y como centro argumental: «Él es el mediador en unas relaciones entre personalidades muy diferentes que culturalmente chocan desde el principio. Ni siquiera se ponían de acuerdo sobre cuál era el idioma en el que tenían que hablar. La única lengua que compartían todos era el francés, pero Francia era la nación derrotada y no veían muy lógico usar su idioma. Poco a poco, esa situación de desacuerdo se va haciendo cada vez más

Se trata de una comedia sobre asuntos serios que se mueve, en su estilo, entre Buñuel y Berlanga

La obra es una metáfora del hoy: «Nuestra realidad política está al límite», explican

insostenible y más patética, y veremos cómo los personajes se obstinan en mantener una fiesta que no está funcionando desde el primer minuto».

Curiosamente, por sus posibilidades cómicas, ese choque lingüístico ha sido trasladado a la propia función hasta sus últimas consecuencias y los actores, que según Yago se pasan «más de la mitad del tiempo bailando», hablan cada uno en el idioma de su personaje. De este modo, el francés, el alemán, el inglés e incluso el ruso, junto con el español (lengua del representante de Fernando VII, Pedro Gómez Labrador), confluyen en un espectáculo sobretitulado todo en castellano.

DÓNDE: Teatro Valle-Inclán, Madrid. CUÁNDO: del 2 al 20 de octubre. CUÁNTO: de 10 a 25 euros.

# ¿Y si **Bette Davis** no fue la «Loba» que decían?

Un montaje de Juan Mairena rinde tributo a la mítica actriz de Hollywood

Juan Beltrán. MADRID

Una mujer madura irrumpe en el «Hollywood Reporter» para poner un anuncio: «Madre de tres hijos. Divorciada. Treinta años de experiencia como actriz de cine. Todavía con movilidad y más amable de lo que dicen los rumores. Busca empleo estable en Hollywood». El periodista que la recibe no da crédito a lo que está viendo, pero ella misma se lo confirma: «Sí, soy yo, Bette Davis». Este hecho real es el punto de arranque, o «la excusa», de la que parte el dramaturgo Juan Mairena para indagar en el mundo de la mítica actriz y contar su vida. «La loba», la llamaban, y ese es el nombre de esta pieza teatral que interpretan Mélida Molina (Davis)yCarlosTroya/JorgeVarandela como Lukas Heller, que estará en el Teatro Fernán Gómez hasta el 26 de octubre.

«La obra está inspirada en el



Mélida Molina es la encargada de dar vida a Bette Davis

a recoger el Premio Donostia a toda su carrera. Yo tenía la idea del anuncio en el periódico y veía ahí una escena, cómo reaccionarían los redactores, uno de ellos, Lukas Heller, al verla llegar», explica el autor sobre la génesis de este espectáculo que rinde tributo a una de las mejores actrices de la historia, «una mujer especial, con fama de tener carácter y fuerte personalidad que luego no era tan fiera momento en que viene a España como la pintaban, porque en rea-

lidad fue una mujer maltratada, por la industria y en la vida personal por sus maridos, que le pegaban -destaca Mairena-, ella misma decía en el anuncio "y más amable de lo que dicen los rumores", y aunque tenía muchos enemigos, los actores hablaban muy bien de ella en los rodajes por su profesionalidad. Lo que más le enardecía era un buen trabajo y se enfadaba cuando no era así porque era muy exigente, pero tam-

bién muy generosa y colaboradora», afirma. Para Mairena, Bette Davis fue una adelantada a su tiempo. «Una de las primeras en luchar contra el machismo, de las pocas que plantaban cara a productores como Jack Warner y una de las primeras en aceptar papeles poco favorecidos, donde incluso tuvo que salir con la cabeza rapada, y de heroínas malas que nadie quería interpretar, todas querían hacer de buenas y de guapas. Su lucha fue por hacer buenas películas y elegir los guiones».

### La bandera del realismo

Y para ello, subraya, «tuvo que enfrentarse al prototipo de mujer que buscaba Hollyvood, que era ser guapa, pero ella enarboló la bandera del realismo -nunca se sometió a cirugía estética alguna-yse opuso a la discriminación por razón de edad y a la falta de guiones para mujeres maduras, a las que ya no ofrecía papeles, por eso puso el anuncio». Para el director, «este es un homenaje a ella y a todas las intérpretes que estuvieron toda la vida luchando y, al final, fueron relegadas al olvido».

DÓNDE: Teatro Fernán Gómez. Madrid. CUÁNDO: hasta el 26 de octubre. CUÁNTO: 18 euros.

# «HOYTENGO ALGO QUE HACER»

\*\*\*\*

Autoría y dirección de Pablo Rosal. Reparto: Luis Bermejo. Teatro del Barrio, Madrid. Hasta el día 30 de septiembre.

# La ocupación sin límites

Después de haber trabajado juntos en «Los que hablan», el actor Luis Bermejo y el dramaturgo Pablo Rosal vuelven a coincidir en un espectáculo dirigido por el segundo, en esta ocasión con formato de monólogo, que sirve para explotar las ingentes dotes cómicas del primero. «Hoy tengo algo que hacer» es una originalísima obra en la que vuelve a quedar patente la virtud de Rosal, poco frecuente en la literatura dramática, de hacer cognitivamente accesible el surrealismo. Es un autor que sabe conectar esa realidad dislocada con un propósito racional y reflexivo más o menos obvio para cualquier espectador. La obra es

una crítica acerada e inteligente -incluso osada en los tiempos que corren- a una forma de vida en la que dejar pasar el tiempo relajadamente, sin nada que hacer, salvo contemplar el mundo y quizá meditar sobre él, se ha convertido casi en el más atroz de los pecados. Con un lenguaje muy retórico, muy disparatado y muy irónico a la vez, Rosal se burla de esa necesidad -no sabemos si espuria- que tenemos hoy no ya solo de «producir», en términos laborales, sino de hacer todo tipo de cosas sin descanso, en aras, supuestamente, de estar mejor preparados para la vida y gozar así de un mayor bienestar que, curiosamente, se aleja de



Bermejo, en una imagen promocional de la función

# Lo mejor

La obra es inteligente, divertida, y permite ver en escena a un grandísimo actor

# Lo peor

Algunas escenas podrían y deberían estar más reposadas y más cargadas de emoción

nosotros a medida que nos acercamos a él. Apostado en un banco de un parque, y en respuesta a una presunta pregunta que nadie en realidad ha oído formular, un tipo muy peculiar relata su afanosa actividad para encontrar algo que hacer como sea, lo cual constituye ya una aguda y grandísima paradoja. La obra es endiabladamente difícil de interpretar, tanto por los incontables vericuetos de su argumento como por la variedad de registros emocionales que exige su literatura. Desde luego, no creo que haya otro actor más capacitado que Luis Bermejo para llevarla a buen puerto; pero falta aún que actor y director trabajen más el ritmo y el tono para que la gamberrada desopilante se vea contrastada con otros momentos más poéticos y emotivos que el texto permite y que harían más redonda la obra.

Raúl LOSÁNEZ

# Cultura

# Top mantra

# Manual

# Ángela Vallvey

Un año dura 365 días más un cuarto de día, por eso cada cuatro años hay que añadir un día; a ese año que tiene un día hecho de restos se le llama «bisiesto». El presidente nació en año bisiesto, y como si eso fuera un símbolo de origen, se ha visto destinado a asociarse con el remanente del parlamento, que le facilita posibilidades de gobernar (más o menos). Remarcable el gusto del poderoso antedicho por convocar actos en museos importantes (el Prado, el Reina Sofía), o el Instituto Cervantes..., ocupando espacios de esplendor cultural, con solera, que alojan lo más genial y encumbrado de la historia española.

No congrega en el Parlamento –donde perdió, ahí no manda–, sino en edificios de Patrimonio que atesoran erarios artísticos pertenecientes al bien común. ¿Quizá deberíamos verlo como alguien tan valioso que solamente puede resplandecer en lugares pensados para el lucimiento intemporal para conservar las más altas cumbres de la creación nacional...?

Allí, con palabras grandilocuentes pergeñadas por sus más de 1.500 asesores expertos en farsa política, lanza proclamas de corta y pega que están entre la poesía de Twitter y el blablablá baladí, pero que dejan a «la Tierra solo pertenece al viento», de Zapatero, como un verso cojo de reguetón.

La intención será hacer discursos pomposos, a ver si pasan a la historia... Pero no cuelan porque carecen de mérito y verdad. La realidad es poco frecuentada por estos personajes. A la Historia nadie la engaña.

Hay que leer el subtexto: él empezó presentando un manual de resistencia. Tal subtexto ni siquiera requiere interpretación, dice claramente que va a aguantar hasta el último momento. Así que... esos que se aferran a sus propios deseos pensando que se va a largar o a convocar elecciones anticipadas..., ¡van listos!

# Costa-Gavras Director

# «Hay que luchar por poder elegir cómo queremos despedirnos»

**El maestro del compromiso** político cinematográfico se aproxima a la dignidad del final de la vida en «El último suspiro»



Marilyne Canto, Costa-Gavras, Charlotte Rampling y Ángela Molina de izda. a dcha., tras su llegada a la Concha

Marta Moleón. SAN SEBASTIÁN

tilizar la canalización artística que procura en este caso el cine para hablar de la muerte y de la dignidad del final de la vida con casi 92 años, es un ejercicio testamentario emocionante y político que solo podía llevar a cabo alguien como Costa-Gavras. El director, símbolo del compromiso a través de las estructuras de ese cine social europeo compartido a través de voces parejas como las de Ken Loach, Paul Laverty o los hermanos Dardenne, aterrizaba ayer en

Donosti para competir por la Concha con su película «El último suspiro» y de paso recordarnos que no solo puede sino que siente que debe seguir haciendo películas que constituyan un compromiso con la vida y con la eternidad de los mensajes lanzados.

Y en el caso de este trabajo vertebrado en una diálogo filosófico entre un escritor de éxito, Fabrice Toussaint (Denis Podalydès) y el doctor Augustin Masset, especializado en cuidados paliativos y testigo luminoso de relatos devastadores en los que sus protagonistas –especialmente sensible el caso de los personajes encarnados por Charlotte Rampling, Ángela Molina o Françoise Lebrunsolo quieren acabar sus días de una forma elegida y en ningún caso impuesta, el mensaje está claro: derecho a una muerta digna. El franco-griego recibe a este periódico, generoso y afable, para hablar de la muerte, pero, sobre todo, de la vida.

# ¿Nuestras sociedades pecande edadismo? ¿Cree usted que hay un arrinconamiento de los mayores?

Sin duda es un problema enorme esta cuestión. Antes la jubilación se producía a los 60 años, máximo 65, y vivías hasta los 70 o 75; el problema es que ahora la gente está viviendo hasta los 100, cosa que es un problema tanto de la sociedad como económico. El problema radica en que tenemos a mucha gente muy mayor que no produce, que consume muy poco y que cuesta mucho. Cuanto mayores somos, menos útiles somos para la sociedad desgraciadamente.

# A través de este escritor protagonista vemos cómo a pesar de intentar intelectualizar la muerte y teorizar mucho sobre ella, cuando llega el momento inevitable de la aceptación surge el miedo...

Aveces vivimos como si la muerte fuese algo que no nos va a suceder nunca. Sin duda, no podemos deshacernos del miedo, es algo que está ahí, pero siempre combinado con la necesidad de dignidad. Es importantísimo mantener la relación con los demás hasta el final porque ellos son los que se van a quedar, y creo que es importante que el recuerdo, cuando uno se va, tenga más que ver con la nostalgia que con el miedo o la angustia. Siempre digo que la nostalgia es como la continuación del amor.

# El final iluminado de la historia remite a un jardín exterior en el que los implicados se preparan para hablar del futuro. ¿Qué forma tiene este futuro para Costa-Gavras en estos momentos?

El futuro para míen estos momentos consiste en luchar para sobrevivir sabiendo en todo momento que esto se va a acabar en algún momento. En una escena de la película se dice que la muerte es como una especie de semilla con una fruta por dentro que acabará floreciendo. Hay que luchar por poder elegir cómo queremos despedirnos.

# «El llanto»: las violencias heredadas contra la mujeres

# El director

Pedro Martín-Calero debuta en el largo y compite por la Concha con una envolvente cinta M. Moleón. SAN SEBASTIÁN

Jugando con la arquitectura eventual de los dolores heredados y la histórica violencia espectral ejercida sobre la figura femenina a lo largo de años, lugares y contextos, Pedro Martín-Calero ha presentado de la mano de la talentosa guionista Isabel Peña en el marco del Festival de San Sebastián su debut en el largo, una cinta que podría estar adscrita al género del terror, pero su retórica de señalamiento a una cuestión socialmente sensible como los feminicidios o la violencia machista la amplifica y libera lo suficiente



Ester Expósito en «El llanto»

como para no encasillarse. «Empezamos poniendo miedos, cosas que nos duelen y vulnerabilidades varias para construir los llantos que queríamos contar, y siento que fue una sensación bastante orgánica desde el principio la que tuvimos», reconoce a LA RAZÓN el director de una historia protagonizada por Ester Expósito, una joven adoptada que vive un acontecimiento traumático y cuya angustia provocada por la existencia de una presencia desconocida violenta dialoga en los márgenes temporales de hace veinte años con otra sucedida en la Argentina de los años noventa y protagonizada por mujeres portadores de sus mismos miedos.

«Al final hay una herencia de dolores femeninos traspasada de madres a hijas como bien dices que mostramos aquí para intentar no olvidarla», se despide Peña.

## Manuel L. Sampalo MADRID

obles, señoritos, polloperas, pacoaristócratas, chicas topolino, yeyés, gauche divine, hipsters, beautiful people, rojipardos y cayetanos. Apunten su nombre porque va a dar que hablar: se llama Raquel Peláez y nació en 1978 en Ponferrada (León). Es periodista en «El País» y ha escrito su tercer ensayo, «Quiero y no puedo. Una historia de los pijos de España» (Blackie Books). Un libro con el que ella misma reconoce, sin ser pretenciosa, que ha dado en el clavo «por abordar una batalla fundamental de la guerra

cultural simbólica en el momento más oportuno»; un tiempo en el que existe «un cierto orgullo de clase en ser pijo o cayetano» debido a la coyuntura y donde «los valores neoliberales son más aceptados y definen el marco donde nos movemos». Pero «todos podemos ser el pijo de otro», ya que «partiendo de una base de cierta comodidad, cualquiera puede ser señalado como pijo según el entorno»-

De hecho, Peláez asegura haber «trabajado muchísimo el ensayo, parapetándome como si fuese una armadura, porque cuando hablas de lo pijo estás jugando con nitroglicerina y cualquiera puede acusarte a ti de lo mismo»; así que «he pretendido no ofender, no caer en la mirada condescendiente, en la superioridad moral de la izquierda, jaunque claro que es un ensayo escrito desde la izquierda!, pero sin caer en el sectarismo».

Sobre los pijos de izquierda, la subdirectora de SModa señala el capítulo dedicado a los hipsters: «Una oleada de pijismo basado en el capital cultural que se produjo en las ciudades, entre los jóvenes que se dieron cuenta de que no tenían el capital pecuniario de sus padres y se pertrecharon en la cultura, que era lo que les había dado elsistema. Entonces, existe ese tipo de pijo, lo que es irónico es que se lo diga cierta gente...; Hay votantes de ultraderecha llamando pijos a catedráticos de universidad!».

# «Estamos en un punto en que la **ultraderecha** llama pijos a los catedráticos»

Raquel Peláez realiza una exégesis de una batalla cultural fundamental a través de los pijos en «Quiero y no puedo»

No se lleven a engaño con la pastelosa portada del libro, con su continente inofensivo y su apariencia ligera y superficial como la espuma: dentro encontrarán más de 300 páginas marcadamente políticas de la historia contemporánea de España. Un packcage inofensivo, naïf, veraniego, que luce como un sugerente adorno navideño en los escaparates patrios, de la librería Santos Ochoa de la Gran Vía de Salamanca hasta la Manuel de Falla de la plaza de Mina de Cádiz, pasando por la cacereña y coqueta Puerta de Tanhäuser. ¡Cuidado, sus contenido muerde, y a más de uno le puede causar erisipela! «Empecé a escribirlo cuando el fenómeno Taburete, y me pilló la "Cayebo-

el «Cara al sol» en un beach club de Puerto Sherry. «Mi hermana me va a matar porque vive en El Puerto y yo he escrito "Puerto Cherry'». Le matizo que me he encontrado más a gusto con mi «chusma» carnavalera y que no sé si soy pijo. «Todo son guerras culturales y de símbolos; bajas al terreno y son de risa. Por eso hay esa insistencia de que todo es simbólico, tú vas con un polo y yo con una camiseta, ¿y qué?».

Jura Peláez, a este plumilla que nació en 1991, que la popularización del término pijo llegó en los 80 con los Hombres G., «aunque es un ambiente que ya estaba ahí», y me recomienda leer un reportaje en Blanco y Negro de Ruíz-Quintano: «Juventud VIP». «Caye-

> tano lo inventó anteayer Carolina Durante», recuerda, aguda. «Cuando apareció esa tribu urbana, que nunca lo ha sido porque una tribu urbana se distingue por ser una subcultura, y los pijos estaban muy adheridos al mainstrean, pero cuando aparecieron en España, cuando se empieza a hablar de una prosperidad estaban muy presentes como fenómeno. Pasó como con los cayetanos ahora, que caló como la pólvora».

La clase ociosa, los «pel de ric» que prorrogan su desayuno, se pregunta uno si acaso no son arietes contra el sistema «neoliberal» que nos tiene currando como a hámsters en la ruedita. «La clase ociosa ahora es muy reducida: pero esos pocos son quienes crean las condiciones de trabajo». Y agrega: «Tú aunque estés ocioso por una excedencia, nunca vas a ser clase ociosa si eres asalariado».

¿Entoncespijo se hace o se nace?, es la cuestión quizá más tópica, la cual la autora, además de remitirnos a su ensayo, nos despacha con un que «para entendernos con símbolos podemos asociar lo pijo a la definición ramplona de tener dinero o de querer aparentarlo, sí».

Un querer y no poder, vaya.



«Quiero y no puedo» Raquel Peláez BLACKIE BOOKS 336 páginas, 21,90 euros



Unos jovencitos Hombres G (arriba) y Raquel Peláez (abajo)



rroka" de por medio. Trato de haceruna exégesis de todo el contenido pijo al que estamos expuestos constantemente: del IG de María Pombo a la boda de Tamara Falcó; vemos la interfaz de todo esto, y yo busco sus entrañas: de dónde viene, cómo y por qué». ¡El timing, Raquel! «He dado en una tecla en una guerra cultural esencial en España en el momento en el que está: he desbrazado un camino», reconoce sin falta modestia.

Le digo que he llegado a ver pijos de Madrid y Sevilla cantando

JAIME MONGE

# Cultura

# Jaime Monge abre las puertas de su estudio en Madrid al público

**El afamado pintor** acercará su obra al público hoy y mañana en Madrid entre las 12:00 y las 20:00 horas



Jaime Monge es arquitecto y desde hace años combina sus conocimientos con la pintura

T. C. MADRID

ntrar en el estudio de un artista es una acción de riesgo. No es un peligro que asuste ni ahuyente, sino que conlleva sentir un vértigo bello. Pues adentrarse en el lugar donde nacen, se crean y se desarrollan ideas es una forma de descubrir las inquietudes y reflexiones más íntimas de una persona. El estudio de un pintor es un lugar con esencia única, un espacio que va más allá de su propio hogar. Por ello se trata, en su sentido más atractivo, de una especie de atrevimiento el abrir las puertas de uno de estos interesantes espacios al público. Jaime Monge ha decidido arriesgarse: hoy y mañana abrirá las puertas de su estudio-galería de Madrid a todo aquel que quiera descubrir sus obras e intereses pictóricos desde la más absoluta cercanía.

Arquitecto de profesión, Monge estudió en Madrid y ha trabajado durante muchos años a caballo entre dicha ciudad y Londres. Siempre relacionado con el diseño, hace varios años se lanzó al mundo de la pintura, un giro artístico que le servía al creador para expresar sus ideas desde un punto de vista diferente. Y sus pinturas guardan una estrecha relación con su formación alrededor de la arquitectura: son cuadros con gran proporcionalidad, estabilidad y sencillez. Unos factores que se suman a un lado más subjetivo, el cual le permite expresar emociones, recuerdos o experiencias a través del lienzo.

# Lienzos y técnicas mixtas

Destacado pintor contemporáneo, ahora Monge añade nuevos estímulos a su trayectoria con una apertura de su estudio al público que anuncia como «Open Day». A través de su página web oficial (www.jaimemonge.com), ofrece

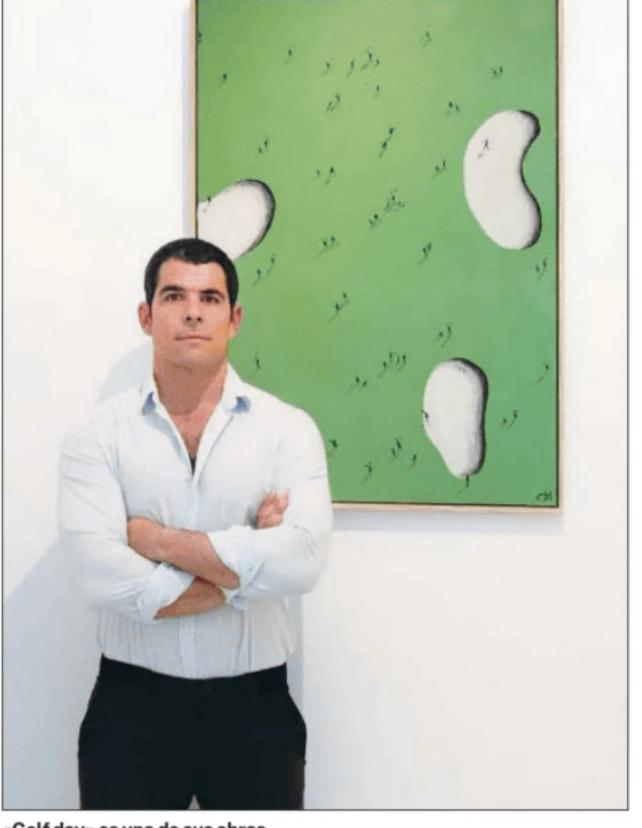

«Golf day» es una de sus obras, donde resalta la interacción entre lo cotidiano y la arquitectura



«Lego» también se podrá apreciar durante la apertura al público del estudio de Monge

un formulario para rellenar en caso de querer asistir durante una de las dos fechas ofrecidas. Un evento en el que el público tendrá la oportunidad de dialogar directamente con el artista, así como de adentrarse en su proceso creativo y descubrir de primera mano algunas de sus obras más recientes en las que, a diferencia de otras ocasiones, abunda el color.

Una de las obras que los visitantes descubrirán en el estudio de Arrando número 16 (Madrid), será «Lego». Es, quizá, una de sus obras más peculiares. Como su propio nombre indica, apela a esas piezas coloridas, perfectamente encajadas y que transmiten una sensación de homogeneidad pese a la diversidad de tamaños. Por su parte, «Golden hour» se trata de un evocador óleo que representa la tendencia del artista de explorar la forma y el espacio en sus obras.

Monge, situado en la calle General

Al igual que en otras de sus creaciones, como el díptico sobre lienzo de algodón «Green tee» o la de técnica mixta sobre madera «Racing day», captura la esencia de la arquitectura contemporánea y la fusiona con figuras de personas minúsculas, que interactúan con la estructura de la obray, al mismo tiempo, con el espectador. Lo mismo ocurre con «Golf day», en la que, como en varias de sus creaciones, utiliza una técnica mixta sobre lienzo.

#### La armonía visual

Las obras delatan su punto de vista de la vida extremadamente geométrico, donde la armonía visual es la clave. Y aparece su faceta de arquitecto que hace que represente sus ideas de una forma muy particular. Cuadros como el citado «Green Tee», apunta Monge, forman parte de una serie que «representa un viaje a la diversión de las actividades al aire libre, buscando resaltar la interacción entre el arte y la arquitectura en nuestro entorno diario. Invito a todos a sumergirse en estas obras y a descubrir las historias que cuentan a través de sus formas y composiciones».

En su página web figura un formulario para rellenar en caso de querer asistir a esta peculiar cita

# Los asistentes tendrán la oportunidad de adquirir obras exclusivas e inéditas

Las creaciones de Monge forman parte de importantes colecciones internacionales, y varias de ellas cuelgan de las paredes de icónicas figuras, como la actriz Eva Longoria, el tenista Rafa Nadal o las influencers María y Marta Pombo. Este evento de puertas abiertas es, por tanto, una ocasión ideal tanto para coleccionistas como para amantes del arte, que deseen conocer más sobre el artista. Quienes visiten el Open Day Studio podrán adquirir obras exclusivas y disfrutar de una selección de piezas inéditas que aún no han sido expuestas al público.

**DÓNDE:** calle General Arrando 16, Madrid. **CUÁNDO:** hoy y mañana. **CUÁNTO:** entrada gratuita.

**Egos** 

### Amor Martínez. MADRID

l conflicto familiar que mantiene Bárbara Rev con su Ángel Cristo Jr. hatraspasadonuestras fronteras y ahora, el hijo de la actriz, ha dado el golpe definitivo a su madre vendiendo unas fotografías privadas de su progenitora con Don Juan Carlos a la revista holandesa «Privé» que, como es lógico, han causado un gran revuelo mediático tras su publicación. Tal y cono ha podido conocer este periódico, Ángel Cristo Jr. vendió las fotografías de su madre a la agencia neerlandesa BSR Agency después de intentar colocarlas en el mercado español. La relación de Don Juan Carlos con Bárbara Rey ya era de sobra conocida, pero jamás se había visto una imagen de sus encuentros.

La revista explica que fue el hijo de Bárbara Rey el que hizo las fotografías cuando tenía 13 años y señala que Ángel Cristo Jr. ha vendido las imágenes por «venganza hacia su madre y para desmentir sus palabras». Ya en su día, Bárbara Rey denunció este robo por parte de su primogénito y puso en manos de la Justicia el asunto, motivo por el que le demandó por, presuntamente, haberle sustraído documentos «inflamables».

## El robo de su trastero

Tras salir la publicación de «Privé», Bárbara Reynotardó en reaccionar y rompió su silencio en varios medios. «Voy a hacer lo mismo que he hecho hasta ahora, utilizar la Justicia. Estas fotos son mías, pertenecen a mi privacidad y mi hijo las ha sacado sin mi permiso», dijo a Paloma Barrientos. «Quiero dejar claro que él nunca hizo esas fotos», reiteró, asegurando que nunca imaginó que Ángel Cristo Jr. «fuera a hacerlas públicas y, peor aún, que fuera a hacer uso de ellas». Entró en directo en «Espejo Público», totalmente en shock. «No sabía que podían llegar a este extremo, qué vergüenza. No tengo nada que deLa revista holandesa «Privé» ha publicado unas fotografías privadas de Don Juan Carlos I y Bárbara Rey. La actriz ha anunciado tomar medidas legales contra su hijo

# Bárbara Rey y **Don Juan Carlos:** lo nunca visto

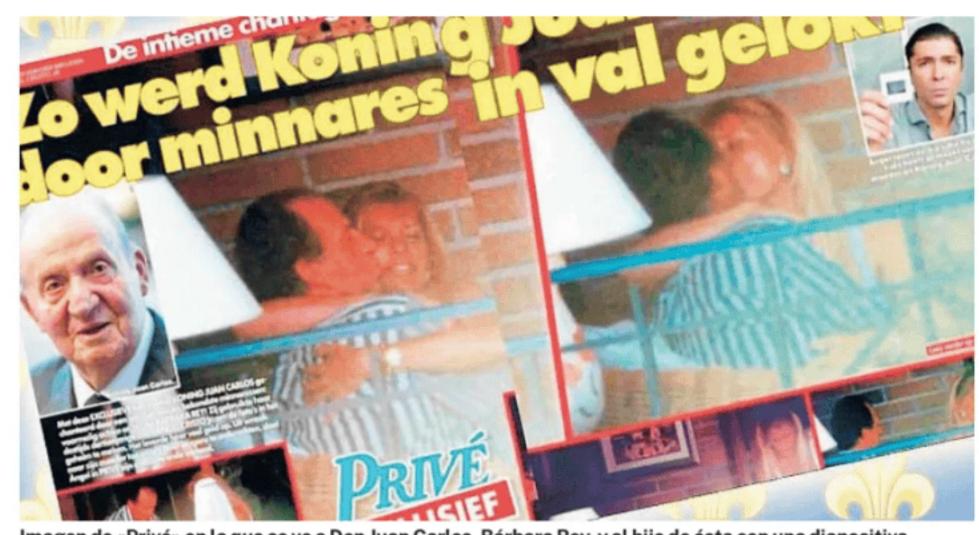

Imagen de «Privé» en la que se ve a Don Juan Carlos, Bárbara Rey y al hijo de ésta con una diapositiva

# Ángel Cristo Jr., contra toda su familia

De momento, el hijo de Bárbara Rey no se ha pronunciado sobre la última traición a su madre. Sofía Cristo, otra de las protagonistas indirectas de esta historia, sí ha explotado contra su hermano y su cuñada, Ana Herminia:

cir. Lo único es que con esto se demuestra quién es mi hijo y cómo es. No voy a hablar más, solo eso, que se demuestra cómo es, y cómo ha sido toda la vida».

Bárbara Rey sufrió un robo en el trastero de su propiedad en el que guardaba sus pertenencias y, entre ellas, algunas fotografías privadas. A este espacio solo tenía acceso su «Esto es vergonzoso. Son unos sinvergüenzas, no sé cómo se puede ser tan malísimas personas y tan malnacidos, así lo digo».

hijo. El pasado mes de julio, la actriz demandó a Ángel Cristo Jr., al que acusó en la demanda de haber sustraído material de carácter sensible, aprovechándose de la confianza que ella depositaba en él. Según declaró la artista en su día «Ángel habría robado documentos que la involucran configuras importantes yhabría aprovechado su mudanza para sustraer todo este material de diapositivas y «carretes que él

> reveló». La demanda también incluyó otras acusaciones como intromisión en la intimidad, revelación de secretos e injurias.

«Vanitatis» trasladó la opinión de amigos de Don Juan Carlos I y no du-

daron de tachar lo ocurrido como una «cacería» contra él. Además, estas voces cercanas van más allá del conflicto familiar entre Bárbara Rey y su hijo y se preguntan si escasualidad o no que hayan salido a la luz las fotografías justo cuando el Rey ha regresado a España para las regatas de Sanxenxo porque así «se enturbia su visita, justo en un momento plácido y de felicidad».

# Diario de un viejo que le grita al televisor

# No lo matéis, que es peor

# Jesús Amilibia

Leo: «Feijóo ve a Sánchez acorralado por el cerco a su familia. El líder del PP cree que el presidente está acabado y critica el acoso brutal a jueces y medios de comunicación». Dicen las lenguas viperinas que cada vez que el pepero se manifiesta así, no debilita como desea a Supermán castigándolo con la kryptonita de sus fulminantes palabras, sino que alimenta al Zombi Inmortal Monclovita que habita entre nosotros y lo alienta a presentar nuevos Planes de Acción por la Democracia con los que, en vez de regenerar a los medios, se regenera sí mismo. Alguien debería decirle, quizá su tía la monja o González Pons, experto en la cosa satánica, que así favorece la resurrección del Apolo de la Moncloa en plan pesadilla Bitelchús, aunque Él se vea más guapo en cada renacimiento y diga como Susi Caramelo: «Cuando me miro al espejo, me gusto mucho».

Dice Jorge Bustos que Él resucita haciéndose un Pantoja, o sea, mostrando a la oposición y a España entera su cuidada dentadura: «Dientes, dientes, que eso les jode», como decía la Panto al fallecido Julián Muñoz en los aledaños de los juzgados. El Apolo enseña la dentadura en el Congreso como si fuera la consulta del dentista. Miriam Nogueras también ríe con todos sus dientes, ella en plan hiena indepe. Los sadomasos nacionales sueñan con una noche con Miriam, el brazo fustigador de Puchi que enseña sus incisivos, caninos y colmillos para avisar que muerde en serio y en serie, y además en catalán, que tiene más morbo.

Leo: «El partido de **Puigde-**mont amaga con el nuevo regreso de su jefe». Cuentan que los mossos tampoco lo detectarán esta vez porque llegará en cayuco a Cadaqués y se marcharán en el Falcon con **Santos Cerdán**. «O cupo o capa», gritará. Capa de capar, claro.

## Fotocool



Emoción

# Teodora de Grecia ultima los preparativos de su boda

El próximo sábado 28 la hija de los reyes Constantino y Ana María de Grecia pasará por el altar junto a Matthew Kumar en la catedral de Atenas. La pareja se ha dejado ver tres días antes de su enlace matrimonial ultimando los preparativos para su gran día.

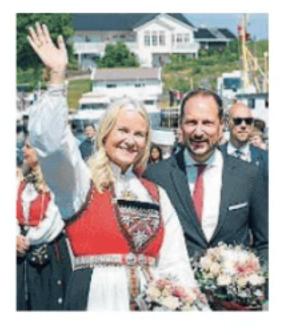

# Escándalo El silencio de Haakon de Noruega y Mette-Marit

La pareja ha reaparecido públicamente en un acto oficial y han decidido guardar silencio ante las últimas informaciones relacionadas con el caso Marius Borg. Para esquivar las preguntas de la prensa, Haakon y Mette-Marit colocaron una carretilla a modo de barricada.

# **Toros**

David Jaramillo. MADRID

esde la tragedia de Manolete en Linares, en 1947, ninguna muerte de un torero había sacudido tanto a España con tanta intensidad como lo hizo la de Francisco Rivera «Paquirri». La tarde del 26 de septiembre de 1984, en la plaza de Pozoblanco, no solo se apagó la vida de un hombre, sino que nació una leyenda que, cuarenta años después, sigue tan viva como entonces. Paquirri no fue solo una figura del toreo; su trágico final lo elevó al estatus de mito, uno que aún retumba en la cultura española y en la memoria colectiva de aquellos que vivieron aquella jornada oscura.

La muerte de Paquirri dejó una cicatriz en la historia taurina de España, que aún resuena como un eco interminable de su valentía y sacrificio en la plaza. Su figura no se define únicamente por su trágico desenlace, sino también por el recorrido de un hombre que, desde niño, vivió para y por el toro. En el ruedo fue un maestro, no solo en técnica, sino en un concepto que parece perdido en los tiempos modernos: la ética de trabajo.

Paquirri lo daba todo. Cualquier plaza, grande o pequeña, era para él una oportunidad de demostrar su valía. En sus manos, la muleta y la espada se convertían en herramientas para conquistar al público con una mezcla de coraje, técnica y entrega inquebrantable. Cada tarde salía a jugarse la vida, consciente de que el respeto no se gana solo con triunfos, sino con la autenticidad de quien se enfrenta al peligro de cara, con el pecho por delante. Su legado es el de un hombre que vivió con la firmeza de un guerrero y con la sensibilidad de

Cuatro décadas después de su muerte, su figura sigue siendo un referente dentro y fuera del ruedo

# Paquirri, el mito que nunca muere

un artista. «Era un hombre de una nobleza excepcional, con un corazón generoso y auténtico. No tenía dobleces y si te tenía que decir algo, lo hacía con total sinceridad. Tenía una fuerza interior única, diferente a cualquier otro», confesó a LA RAZÓN Vicente Ruiz «El Soro», el único diestro sobreviviente de aquella fatídica tarde y amigo personal de Paquirri.

Uno de los elementos que más destacaban en Paquirri era su exhaustiva preparación física y mental. La finca «Cantora», su refugio y bastión, era mucho más que un simple hogar: allí se convertía en un verdadero espartano del toreo, preparando cada compromiso con un rigor y disciplina que trascendieron su carrera. Su rutina era casi militar, y contagiaba a su cuadrilla de ese mismo espíritu.

No era solo una cuestión de estar en forma; Paquirri entrenaba para vencer, para dominar al toro y a sí mismo. Esa mentalidad de competidor nato lo acompañó desde sus primeros pasos en el ruedo hasta los momentos más oscuros de su vida, y probablemente, hasta sus últimos instantes en Pozoblanco. «Nunca se rendía, tenía una capacidad de sacrificio brutal, una resistencia al sufrimiento y una volunta dinquebrantable para conseguir lo que se proponía», describió El Soro.

# Los momentos clave de la vida de Paquirri

▶ Francisco Rivera «Paquirri» creció rodeado del ambiente taurino que lo llevaría a convertirse en una de las grandes figuras de la tauromaquia. Hijo del novillero Antonio Rivera y hermano del matador José Rivera «Riverita», su destino estaba marcado desde muy joven. Desde sus inicios como novillero hasta su trágica muerte en Pozoblanco, la vida de Paquirri estuvo llena de éxitos y sacrificios que lo llevaron a convertirse en leyenda. A continuación, se destacan los hitos más importantes de su carrera y vida personal.

Pero Paquirri no solo destacaba por su preparación. El dominio que tenía de todos los tercios de la lidia, desde el manejo del capote hasta sugran maestría con las banderillas, lo convirtieron en un torero completo, temido y admirado por igual. Aunque su estilo no era el más estético, su entrega y la profundidad de su toreo le dieron una personalidad propia. Era un torero técnico, sí, pero también emocional, y sabía transmitir esa mezcla a los tendidos. Nunca dejó indiferente a nadie.

Pese a todo lo que logró, Paquirri era consciente de la competitividad y la dureza de su oficio. El propio Pepe Camará, su apoderado y mentor, le inculcó una filosofía de vida que marcaría su carrera: «Aprende a ser yunque para cuando seas martillo». Y así fue. Paquirri supo aguantar los golpes en sus inicios, forjando su nombre poco a poco hasta que llegó el momento de ser el líder indiscutible de su generación. No solo se medía con los más grandes del momento, como El Cordobés o Paco Camino, sino que en muchas ocasiones los superaba. La cornada que acabó con su vida en Pozoblanco no fue la primera. Ya antes había tenido que lidiar con graves heridas que habrían retirado a otros toreros. Pero él siempre volvía, más fuerte, más determinado.

La carrera de Paquirri, marcada por los desafíos constantes, era el reflejo de una tenacidad que no se rendía ni ante el dolor físico ni ante las dificultades del destino. «Era un caballero tanto en la plaza como fuera de ella y un maestro en todo», señalaba El Soro, conmovido al recordar los momentos compartidos con su amigo.

#### Un icono más allá del toreo

Fuera del ruedo, la figura de Paquirri también era inmensa. No solo era el torero más popular de su tiempo, sino también una celebridad que trascendía el ámbito taurino. Su matrimonio con Carmen Ordóñez, la hija del mítico Antonio Ordóñez, fue en su momento uno de los eventos sociales más importantes del país. Juntos formaban una de las parejas más admiradas de la época, y la prensa del corazón los seguía allá donde fueran. Tras su separación, su relación con Isabel Pantoja, quien se convertiría en la «viuda de España» tras su muerte, solo acrecentó esa proyección pública.

Sin embargo, a pesar de la intensa vida social que lo rodeaba, Paquirri nunca perdió de vista su verdadero foco: el toro. Ni el glamour ni la popularidad lograron distraerlo de su verdadero amor, la tauromaquia. Su carrera y su vida personal se entrelazaron de tal manera que, incluso en los momentos más complicados, Paquirri siempre encontró refugio en la plaza. Allí, frente al toro, era donde encontraba la paz y donde se reafirmaba como el torero que siempre quiso ser.

La España de los años 80 vivía un momento de transición en muchos aspectos, y la figura de Paquirri, entre el tradicionalismo taurino y la modernidad que representaba su vida pública, encarnaba esa dualidad. Pero, por

Cronología

# 1 de mayo de 1966

Corta tres orejas en una novillada en Sevilla. Hizo el paseíllo al lado de Pepe Luis Segura y Manolo Sanlúcar. Desde entonces aumentó su presencia en las plazas importantes.

# 17 de julio de 1966

Se frustra su alternativa como matador en la Monumental de Barcelona, con Antonio Bienvenida como padrino. Aunque fue cogido en el muslo, esta fecha marca su primera gran prueba.

# 11 de agosto de 1966

Consuma su alternativa en Barcelona, con Paco Camino como padrino y El Viti de testigo. El toro, que portó el hierro de Carlos Urquijo, tuvo el nombre de «Zambullido» y pesó 513 kg.

# 18 de mayo de 1967

Confirma la alternativa en Las Ventas de Madrid con Paco Camino de padrino y José Fuentes de testigo. El toro de la ceremonia perteneció a la ganadería de Juan Pedro Domecq y se llamó «Alelado».

# 24 de mayo de 1979

Cuaja en Las Ventas al toro «Buenasuerte», de Atanasio Fernández, la faena más importante de su vida. Cortó las dos orejas en un cartel que completaron El Viti y Palomo Linares.

# 1966-1984

Durante su trayectoria, Paquirri participa
en 1.379 corridas de
toros, sale seis veces
por la puerta grande
de Las Ventas y cinco
más por la Puerta del
Príncipe de Sevilla,
consolidando su
figura en la historia
del toreo.

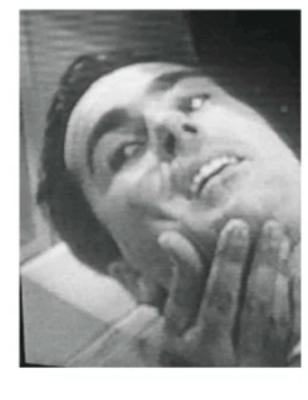

encima de la farándula y ese profundo impacto que producía el toreo en todos los círculos sociales, quedó el legado de un hombre que amaba profundamente su profesión y que murió haciéndola.

### Inmortalidad en Pozoblanco

La tarde en Pozoblanco marcó un antes y un después en la historia del toreo y la España contemporánea, que paralizada frente al televisor, vio cómo uno de sus grandes caía herido de muerte. Las imágenes de Paquirri en la enfermería, pidiendo a los médicos que abrieran todo lo que tuvieran que abrir mientras mantenía la calma, se grabaron para siempre en la memoria del país. No fue solo la muerte de un torero; fue el nacimiento de una leyenda. Para El Soro, aquella tarde fue una de las más tristes de su vida: «Me destrozó por completo. Su muerte fue un golpe devastador, y me sentí tan abatido que pensé que no podía seguir».

Cuarenta años después, su nombre sigue presente en las plazas y en la cultura popular. Sus hijos, Francisco y Cayetano, han continuado su legado, pero el mito de Paquirri va más allá de la dinastía familiar. Es un símbolo de valentía, entrega y sacrificio, valores que nunca se desvanecen con el tiempo. Su muerte se convirtió en uno de esos momentos que trascienden el tiempo y se convierten en parte de la historia de un país.

Hoy, al recordarlo, no solo celebramos al torero que fue, sino al hombre que convirtió su pasión en una forma de vida. Paquirri dejó un legado que va más allá de la arena ensangrentada de Pozoblanco. Nos dejó una lección de coraje, una de esas que, como su propia vida, se forjan con dolor, esfuerzo y una voluntad indomable.



Fallece trágicamente tras ser corneado por el toro «Avispado», de Sayalero y Bandrés, en la plaza de Pozoblanco. Yiyo y El Soro completaron la terna.



49





# Hallazgos arqueológicos

David Álvarez. MADRID

no de los rasgos innatos de nuestra especie, y compartido por parte del resto de homininos con los que estamos emparentados, es nuestro instinto migratorio. Desde la cuna primigenia africana, nuestros antepasados partieron para ocupar casi todo el globo, asentándose en áreas climáticamente diversas para las que hizo falta una capacitación tecnológica que les permitiera acceder a unos territorios de difícil acceso y perdurar. Es el caso de las islas, pues obviamente resultaba obligatoria una mínima capacidad naval que les permitiese a nuestros ancestros salvar las peligrosas aguas de los mares y océanos.

Con respecto a Mallorca, se sabe que es una de las últimas grandes del Mediterráneo en ser pobladas aunque no exista un consenso científico sobre el momento de la primera llegada. Pese a que se han ofrecido varios testimonios arqueológicos que apuntan a una ocupación desde, al menos, hace nueve mil años, lo cierto es que tales evidencias no han resultado concluyentes. Recientemente se ha sugerido otra fecha, aunque esta propuesta no tiene como

origen la aparición de restos humanos ni tampoco de arte suntuario o útiles empleados por los primeros habitantes de la isla, sino a
través de una estructura construida por la que sería su primera población. Eso es lo que se propone
en un interesantísimo artículo colectivo encabezado por Bogdan P.
Onac titulado «Submerged bridge
constructed at least 5600 years ago
indicates early human arrival in
Mallorca, Spain» y publicado en la
revista «Communications, Earth
& Environment».

Este ensayo se centra en la Cova Genovesa, también llamada Cova de'n Bessó, situada en Porto Cristo (Manacor). Se trata de una caverna de origen kárstico reconocida por su riquísimo valor geológico, biológico -es refugio para diversas especies de invertebrados endémicas de la isla- y arqueológico, que, además, es un destino apreciado para los aficionados a la espeleología subacuática, puesto que una parte significativa de la cueva se encuentra sumergida. Con respecto al legado arqueológico, se han encontrado en la Sala de les Rates-pinyades, la única estancia seca y que, además, se sitúa al fondo de la cueva, restos cerámicos. Se trata de fragmentos comprendidos entre el mundo contemporáneo y la Edad del Bronce, perteneciendo los más antiguos al período naviforme. Esta cultura autóctona de unos 3500-3000 años de antigüedad se

# ¿Cuándo llegaron los primeros humanos a Mallorca?

Un estudio colectivo sugiere, a partir de una estructura construida de manera artificial, una nueva fecha de llegada del ser humano a esa isla mediterránea caracterizaba por la construcción de grandes espacios semejantes a navíos invertidos haciendo uso de enormes piedras encajadas entre sí. En el interior de la Cova Genovesa también se aprecia una construcción de tipo ciclópea que, como es natural, fue identificada cronológicamente por la investigación previa con los restos cerámicos más antiguos. Esta aproximación, la más lógica, ha sido retada por el equipo liderado por Onac, que, mediante la aplicación de nuevas técnicas, propone una datación sensiblemente más antigua.

Consiste en varias intervenciones. En primer lugar, en la misma boca de la cueva aparece una rampa empedrada plenamente artificial acompañada por un murete lateral corrido que profundiza en la cueva. Allí, en un lago subterráneo, se haya otra estructura hecha por el hombre: una pasarela de unos 8,62 metros de largo y 0,5 metros de alto realizada con grandes bloques de piedra perfectamente encajados. Aunque en la actualidad se encuentre totalmente sumergida, fue diseñada como una suerte de puente que permitía superar un ya por aquel entonces inundado espacio hasta llegar a la citada Sala de les Rates-pinyades.

Partiendo de la sensata tesis de que este puente tuvo que ser construido antes de que el agua lo cubriera para facilitar su tránsito, han integrado diversas metodologías de investigación propias de la geología. Así, este estudio se basa en la datación de carbonatos por series de uranio (U-series) de la cueva y de su entorno, que han permitido analizar los sobrecrecimientos freáticos en espeleotemas (POS) y, por otro lado, las curvas del nivel relativo del mar (RSL) de la isla además de una marca de coloración encontrada sobre el puente que señala el momento en que el agua llegó a esa altura. Un nivel que, por lo demás, han certificado que se mantuvo estable por un período de cerca de seiscientos años. Todas estas pruebas han permitido afinar el momento de creación de ese puente. Se fecharía entre 5600 y 6000 años antes de nuestro presente. Es decir, esta cueva ofrece la datación más antigua hasta el momento conocida sobre la presencia humana en Mallorca aunque, obviamente, sullegada fuera anterior y aún haya margen para acreditar un establecimiento más temprano.Por otro lado, resta discernir el propósito de este lugar, aunque el imponente esfuerzo en su ejecución avala que fue una empresa colectiva y que tuvo un significado valioso para estos primeros habitantes de la isla si bien, lamentablemente, se haya perdido en el laberinto del tiempo.

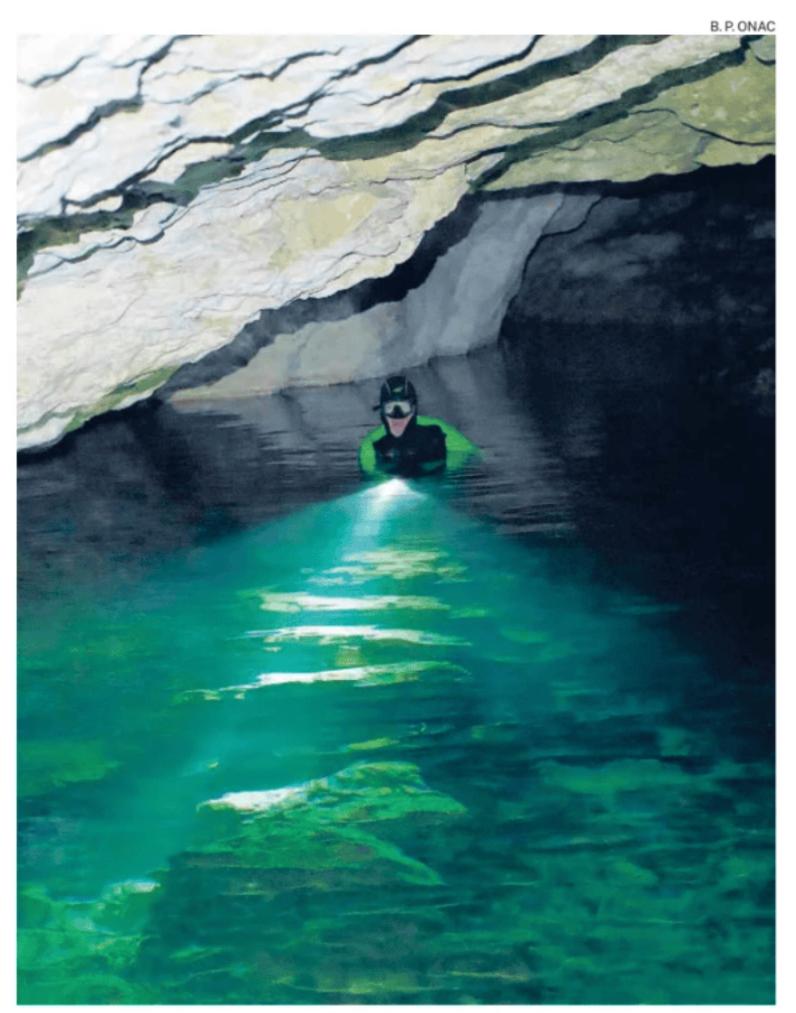

Vista de parte del puente de piedra sumergido en la Cova Genovesa

LA RAZÓN • Jueves. 26 de septiembre de 2024

### El retrovisor

1957

Tal día como hoy del año 1957 se estrenó en Broadway un musical que pasados unos años alcanzó uno de los éxitos más grandes del cine americano. Se llamaba «West Side Story» y el argumento era en realidad una adaptación del «Romeo y Julieta» de Shakespeare. Dos bandas de jóvenes, portorriqueños y estadounidenses de origen

irlandés, se enfrentan en New York por el control del barrio, cuando la hermana del jefe de una de las bandas y uno de la otra se enamoran y comienza una lucha sin cuartel. «West Side Story» se llevó en 1961 diez Oscar de Hollywood, entre ellos: mejor película, mejor director y mejor música (Leonard Bernstein). POR JULIO MERINO



## Madrid

# LA RAZÓN celebra los VIII Premios Tecnología e Innovación

LA RAZÓN acogió ayer la entrega de los Premios Tecnología e Innovación, que celebraban su octava edición con la presencia, entre otras personalidades, del presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio. Francisco Marhuenda, director del periódico, y Ossorio hicieron entrega de los galardones a las 18 empresas y

sociedades distinguidas en esta ocasión por su capacidad para incorporar las nuevas tecnologías y la digitalización a su cadena de producción o a los servicios que ofrecen a sus clientes. Los premiados representaron a sectores tan variados como construcción, alimentación, servicios jurídicos o recursos humanos.

# **Palencia**

# «Resiliencia humana», del fotoperiodista Javier Bauluz

El sinsentido de la guerra, el drama de refugiados y migrantes, las heridas que abren los conflictos. El fotoperiodista asturiano Javier Bauluz retrata en Palencia una cronología de la sinrazón. «Resiliencia humana» es el título de la muestra que puede verse hasta el 20 de octubre. Está formada por 44 fotografías rescatadas de negativos antiguos, tomadas a lo largo de 44 años como fotoperiodista.



# Obituario Ramon Guillem (1959-2024)

# Autor de la poesía valenciana



poeta valenciano Ramon Guillem (Catarroja, 1959) ha fallecido según ha confirmado la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC). Guillem, licenciado en Geografía e Historia, recibió numerosos premios durante su trayectoria, como el Premi Ausiàs March, el Premi de la Crítica Serra d'Or y el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians, todos ellos por «Terra d'aigua» en 1992 y 1993; o el Premio de poesía Vicent Andrés Estellés dentro de la XXXIII edición de los Premis Octubre, en 2004. También ha sido galardonado con el Premi de poesia Maria Mercè Marçal (2014) por «La set intacta»; el Premi Ciutat de València de poesia Maria Beneyto (2017) por «La febre dels dies»; o el Premi Alfons el Magnànim de poesia (2019) por «Fugaç», entre otros.

# El poeta de Catarroja

En su obra como novelista destacan piezas como «A foc lent» (2004), galardonada con el Premio de Literatura Erótica La Vall d'Albaida, y «Una nit entre les nits» (2006), mientras también publicó el dietario «La cambra insomne» o el cuento infantil «El país dels dos sols». Sus obras han sido traducidas al castellano, euskera, francés, gallego, húngaro, ruso y chino. Fue socio de honor y vicepresidente de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana en la Comunitat Valenciana (2005-2013).

**Un gol del polaco** mantiene el pleno de victorias del Barça en Liga ante un Getafe que tuvo una oportunidad clarísima para empatar en la última jugada de Borja Mayoral

# El instinto de Lewandowski

Francisco Martínez. MADRID

i recurrimos al tópico de que los delanteros tienen rachas, Lewandowski está subido en una de las buenas con el Barcelona. El oportunismo del polaco desatascó un partido que estaba siendo complicado para su equipo por la buena labor del Getafe. El conjunto madrileño molestó con su presión al líder de LaLiga y durante el primer cuarto de hora tuvo el duelo donde quería, alejado de su portería, recuperando pelotas en zona de riesgo y llegando a las inmediaciones de la meta defendida por Iñaki Peña. Estuvo incluso cerca del gol en un remate de cabeza de Carles Pérez llegando desde atrás que le salió muy centrado. En otro par de ocasiones solo le faltó precisión en el último pase. Estaba desactivando el conjunto de Bordalás (el técnico no estaba en la banda, por sanción) a un equipo que en este arranque de Liga estaba funcionando de maravilla, y que a falta de precisión encontró contundencia. Cuando Lamine Yamal pudo correr por la derecha se olió el miedo. El joven extremo prolongó para Koundé, que corrió a su es-

palda, y el centro del lateral se le escurrió a David Soria como si hubiera cogido un pescado con sus manos. El balón quedó suelto y el que tenía la caña para meter la presa en la red fue Lewandowski.

El gol empujó algo para atrás al Getafe, pero el Barcelona nunca se sintió cómodo, siempre atosigado por el instinto defensivo de su rival. Esta vez Flick optó por un centro del campo con Eric García, muy aseado; Casadó, muy activo; y Pablo Torre, con apariciones puntuales. Lo bueno que está teniendo su equipo es que ahora va con viento a favor y juegue quien juegue rinde. Sí logró limitar el conjunto catalán los ataques de su rival, inexistentes desde ese momento hasta el descanso.

En el deporte no hay nada como ganar. Los triunfos que lleva el Barça hacen que todo el mundo esté activado, y eso se nota en algunos repliegues que anularon contraataques que en un principio parecían ventajosos para el Getafe. Mientras, el Barça buscaba alguna genialidad de Lamine Yamal, más

# Szczesny, a punto para fichar como portero

El relevo del lesionado Ter Stegen no ha tardado en llegar. Según afirman desde Polonia, Szczesny es el elegido y hoy mismo podría llegar a la Ciudad Condal para pasar el reconocimiento médico. Compatriota de Lewandowski, con el que ha compartido selección, la temporada pasada jugó en la Juventus y fue titular. Le quedaba un año de contrato, pero los cambios en el club italiano y la llegada de Motta al banquillo hicieron que optara por retirarse, con 34 años. Vive en Marbella con su familia y va a cambiar la «jubilación» por la portería del Barça.



Lewandowski celebra el gol que da el triunfo al Barcelona ante el Getafe

metido esta vez por dentro dejando la banda para Koundé; un buen cambio de juego de Iñigo Martínez para sorprender o las aventuras de Balde, muy insistente por el costado izquierdo. Pero nada era efectivo. Solo tuvo otra oportunidad de marcar Lewandowski, pero esta vez Soria acertó a despejar.

Los futbolistas tenían un enemigo extra en el estado del césped de Montjuïc que obligó, por ejemplo, a Cubarsí a cambiarse las botas. El que no perdía pie era Lamine Yamal, que dejó varias acciones de pura calidad a las que quizá les sobró un regate. Cuando sí logró sacar el disparo, después del eslalon paralelo al área que va a patentar, obligó a un vuelo de David Soria. También llegó peligro para los locales por el otro lado en una asociación entre Balde y Pablo Torre que no encontró rematador y en un córner de pizarra. El Getafe seguía agazapado, con Uche pegándose una paliza en su pelea contra los centrales. Empezó el partido a ser más de pierna dura, de pura pelea, mientras la falta de Raphinha era también detenida por el portero del «Geta» y el tiro improvisado de Lamine tocaba el larguero, lo acariciaba. El canterano siguió provocando los «oh» de la grada por su habilidad.

El tiempo jugaba contra los nervios del Barcelona, que vio peligrar el resultado en los últimos instantes. Cubarsí protagonizó una gran acción defensiva y Borja Mayoral la tuvo clarísima a cuatro metros de la portería, pero su disparo fue más al aire que a la pelota. Era una ocasión inmejorable.





| Barcelona<br>(1-4-2-3-1)  | Getafe<br>(1-4-1-4-1) |     |
|---------------------------|-----------------------|-----|
| Iñaki Peña 6              | Soria                 | 6   |
| Koundé 7                  | Juan Iglesias         | 6   |
| Cubarsí 7                 | Djené                 | 7   |
| ĺñigo Martínez <b>6,5</b> | Alderete              | 7   |
| Balde 7                   | Berrocal              | 7   |
| Casadó 7                  | Álex Sola             | 6   |
| Eric García 6             | Aleñá                 | 6   |
| Pablo Torre 6             | Milla                 | 6   |
| Lamine Yamal 7,5          | Yellu                 | 6   |
| Raphinha 6                | Carles Pérez          | 6.5 |
| Lewandowski 7             | Uche                  | 7   |
| Flick (E) 7               | Bordalás (E)          | 6   |

Cambios: Barcelona Ferran Torres 5
(Pablo Torre 63'), Pedri 5 (Lewandowski 77'), Gerard Martín s.c. (Balde 88') y
Héctor Fort s.c. (Cubarsí 88'). Getafe
Borja Mayoral 4 (Sola 63'), Arambarri 6
(Yellu 63'), Keita 6 (Aleñá 63'), Yildirim 5
(Uche 80') y Rico s.c. (Djené 87').
Árbitro: González Fuertes (Colegio asturiano). Amonestó con cartulina amarilla a Raphinha y Arambarri.
Incidencias: 44.407 espectadores en el Estadio de Montjuïc. Partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports.



lago Aspas suma 207 goles con el Celta

# Fiesta en la casa de Aspas

El delantero cumple 500 partidos en el Celta frente a un Atlético lleno de dudas

## Víctor Martín. MADRID

No se puede decir, en un partido de Liga, que el resultado sea lo de menos. Pero sí es cierto que esta noche hay motivos para que, pase lo que pase en el césped, Balaídos sea una fiesta. Por el rival, por la buena marcha del equipo, pese al tropiezo en San Mamés, y, principalmente, porque hay algo importante que celebrar. Iago Aspas, el jugador franquicia del club gallego en la última década, cumple 500 partidos -solo le supera Manolo Rodríguez, con 533-con la camiseta celeste sobre el pecho. Y lo hace

como capitán y líder indiscutible del equipo a sus 37 años. El rival, el Atlético del Cholo que solo fue capaz de empatar en Vallecas.

La historia de Aspas es la de esos «one-club-men» que triunfaron en casa, llegaron a salir para probar cotas mayores y, al final, acabaron volviendo aunque significara ser cabeza de ratón. Sus números son una locura: suma 207 goles en ese medio millar de encuentros, desde que debutase con el primer equipo allá por junio de 2008, en Segunda División y contra la antigua Unión Deportiva Salamanca en lo que era, en ese momento, un partido intranscendente para los vigueses.

Desde entonces, el delantero ha vivido momentos de todo tipo en el club. Desde aquellas semifinales de la Europa League frente al Manchester United y de la Copa del Rey ante el Alavés en 2017 hasta la agónica lucha por salvarse la pasada temporada. Este año, las cosas han empezado mejor y el Celta se mueve con tranquilidad en la zona media-alta de la tabla. No es mal comienzo después de todos los apuros recientes vividos.

Su propio entrenador, Claudio Giráldez, definió como «una burrada» la trayectoria de Aspas: «Va a acabar con todos los registros que hay en el club, no tengo duda. Hay que ser muy bueno para estar tanto tiempo a ese nivel, y tener mucha motivación. Y lo que le queda», dijo el técnico sobre su capitán y buque insignia.

Además, Balaídos hace tiempo que es inexpugnable. Desde que llegó Giráldez, precisamente. El Celta no pierde en casa desde marzo. Y enfrente estará un Atlético que, si bien es cierto que lleva más de un lustro sin perder en

# La jornada

### Clasificación

|                               |     | Ptos | . J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|-------------------------------|-----|------|------|----|----|----|-----|-----|
| <ol> <li>Barcelona</li> </ol> | (3) | 21   | 7    | 7  | 0  | 0  | 23  | 5   |
| 2. R. Madrid                  | 8   | 17   | 7    | 5  | 2  | 0  | 16  | 5   |
| 3. Athletic                   | (3) | 13   | 7    | 4  | 1  | 2  | 11  | 7   |
| <ol> <li>Atlético</li> </ol>  | (3) | 12   | 6    | 3  | 3  | 0  | 10  | 3   |
| <ol><li>Mallorca</li></ol>    | (2) | 11   | 7    | 3  | 2  | 2  | 6   | 5   |
| <ol><li>Villarreal</li></ol>  | Φ   | 11   | 6    | 3  | 2  | 1  | 12  | 13  |
| <ol><li>Osasuna</li></ol>     |     | 11   | 7    | 3  | 2  | 2  | 8   | 11  |
| 8. Alavés                     |     | 10   | 7    | 3  | 1  | 3  | 11  | 10  |
| 9. Celta                      |     | 9    | 6    | 3  | 0  | 3  | 14  | 13  |
| 10. R. Vallecano              |     | 9    | 7    | 2  | 3  | 2  | 8   | 7   |
| 11. Betis                     |     | 8    | 6    | 2  | 2  | 2  | 6   | 6   |
| 12. Girona                    |     | 8    | 7    | 2  | 2  | 3  | 8   | 10  |
| <ol><li>Sevilla</li></ol>     |     | 8    | 7    | 2  | 2  | 3  | 7   | 8   |
| <ol><li>Espanyol</li></ol>    |     | 7    | 6    | 2  | 1  | 3  | 6   | 9   |
| 15. Leganés                   |     | 6    | 7    | 1  | 3  | 3  | 4   | 8   |
| 16. R. Sociedad               |     | 5    | 7    | 1  | 2  | 4  | 3   | 7   |
| <ol><li>Valencia</li></ol>    |     | 4    | 7    | 1  | 2  | 4  | 5   | 10  |
| <ol><li>Valladolid</li></ol>  | ¥   | 5    | 7    | 1  | 2  | 4  | 3   | 15  |
| 19. Getafe                    | ¥   | 4    | 7    | 0  | 4  | 3  | 3   | 5   |
| 20. Las Palmas                | ¥   | 2    | 6    | 0  | 2  | 4  | 7   | 12  |

### 7ª jornada

| Mallorca-Real Sociedad  | 1-0       |
|-------------------------|-----------|
| Leganés-Athletic Club   | 2-2       |
| Sevilla-Real Valladolid | 2-1       |
| Valencia-Osasuna        | 0-0       |
| Real Madrid-Alavés      | 3-2       |
| Girona-Rayo             | 0-0       |
| Barcelona-Getafe        | 1-0       |
| Espanyol-Villarreal     | (19:00)** |
| Las Palmas-Real Betis   | (19:00)*  |
| Celta-Atlético          | (21:00)** |

\*Movistar LaLiga \*\*Dazn

# 🦫 Celta de Vigo (1-5-2-3)

Guaita; Álvarez, Rodríguez, Jailson, Starfelt, Alonso; Moriba, Beltrán; Aspas, Iglesias y Swedberg.



Oblak; Molina, Le Normand, Giménez, Reinildo; Griezmann, Llorente, Gallagher, Lino; Correa y Sorloth.

Árbitro: García Verdura (Colegio catalán).

Estadio: Balaídos.

Vigo, llega al choque inmerso en un mar de dudas.

A los de Simeone les sigue pesando mucho la importante inversión realizada este verano. Y. de momento, más allá de algunos momentos puntuales, no es algo que se haya reflejado en el juego del equipo. En Vallecas sacó un punto después de una primera parte manifiestamente mejorable, que quizá se le podría haber perdonado en las dos primeras jornadas, pero no ahora. El equipo sigue sin dar sensación de estar del todo acoplado, y arriba ni Sorloth ni Julián Álvarez acaban de encontrar puerta como deberían.

Sea como fuere, lo único que nadie va a poder cambiar es el hecho de que Aspas alcance esa mágica cifra ante los rojiblancos. Son 500 partidos, media vida dedicada al Celta, y la oportunidad de celebrarlo en casa, frente a su afición y ante uno de los grandes de la Liga. Hacerlo con una victoria sería todo un regalo... y un dolor de cabeza importante para el Atlético antes del derbi.



# Varane, a los 31 años, abandona el fútbol

►El Real Madrid expresó ayer «su agradecimiento y su cariño a un jugador que ya forma parte de la leyenda» del club como el francés Raphael Varane, que anunció su retirada del fútbol profesional a los 31 años. «Raphaël Varane permanecerá para siempre en el corazón de todos los madridistas como uno de los grandes centrales de la historia del Real Madrid y por representar siempre los valores de nuestro club. El Real Madrid le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida». Llegó al Madrid en 2011, con 18 años, y fue uno de los protagonistas del ciclo histórico que permitió al club ganar cuatro Champions, tres consecutivas.

Kylian Mbappé pidió el cambio a Ancelotti en el Real Madrid-Alavés

# Un derbi sin Mbappé

Carlo Ancelotti tiene que decidir si juega Camavinga o Endrick, tras la lesión del francés

José Aguado. MADRID

Una de las dudas de Ancelotti cuando el Real Madrid no lo tenía claro en los partidos de principio de la temporada era si prescindir de un delantero para que jugase un centrocampista más y lograr, de esa manera, el famoso equilibrio del que lleva hablando desde que empezó el curso en agosto, e incluso en julio, durante la pretemporada.

No lo llevó a cabo en parte porque las lesiones le fueron dejando sin futbolistas suficientes para el centro del campo y luego porque contra el Espanyol y el Alavés ha habido una sensible mejoría del equipo. Sin embargo, el siguiente encuentro, en el Metropolitano, contra un Atlético que siempre se lo toma muy a pecho era, sin duda, un duelo para darle de nuevo vueltas a la idea de restar un hombre de ataque y sumar uno más atrás. Sobre todo porque ya podría contar con Camavinga.

Estas cavilaciones de Ancelotti se cuentan en pasado porque la lesión de Kylian Mbappé hace que pueda añadir un futbolista en el centro del campo sin quitar a nadie de arriba. A no ser que dé la titularidad a Endrick

La noticia es que el Real Madrid pierde a su estrella cuando empezaba a demostrar que ya se había acostumbrado a todo y tras dejar su mejor gol con el Real Madrid frente al Alavés. «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Pendiente de evolución», decía el parte del club blanco. Como suele ser habitual no señalaban

fecha de baja, pero serán unas tres semanas. Es decir que se pierde lo que queda hasta el parón de selecciones: Atlético, Lille en Champions y el primer fin de semana de octubre, el Villarreal. Después llega el parón y se espera que Mbappé esté listo para los partidos siguientes, porque en el horizonte se encontrará ya el Clásico, el sábado 26, a las 21:00.

Fue en los últimos minutos del encuentro frente al Alavés cuando Kylian se acercó a la banda a hablar con Ancelotti y aunque no se reveló lo que se dijeron, síse vieron sus consecuencias: el delantero francés fue sustituido. «Está bien. Estaba un poco cargado y me ha pedido el cambio para evitar problemas», decía Carlo Ancelotti nada más terminar el partido de Liga del martes. Estaba más o menos confiado. Había visto a un buen Madrid y a un buen Mbappé:

Sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Serán tres semanas de baja

Tendría que estar listo para después del parón de octubre, con el Barcelona ya en el horizonte «Está muy bien, en ataque lo estamos haciendo muy bien. Durante una hora el equipo jugó muy bien, buscando oportunidades de distinta manera, en transición, filtrando pases. El equipo se ve que está mejorando, nos viene bien, el calendario es muy exigente. Lo del domingo también será muy exigente», decía el entrenador tras el encuentro.

La lesión de Mbappé es inesperada porque es un futbolista que, en su carrera, ha estado muy poco de baja. La temporada pasada fue el futbolista que más minutos disputó con el PSG y no se perdió ni un encuentro por lesión y hace dos cursos solo estuvo de baja cuatro partidos por molestias, nada serio. Es un portento físico tanto en el campo, donde cuando arranca es imposible de detener; como fuera, porque apenas necesita cuidados y se pierde muy pocos partidos.

Sin embargo, ahora Ancelotti tiene que plantear una cita muy importante, que va a medir el nivel del Real Madrid, sin Kylian. Endrick podría ser la opción, pero Camavinga, si llega, tiene más posibilidades. LA RAZÓN • Jueves. 26 de septiembre de 2024

DEPORTES 55

# El Girona fue inofensivo

El equipo de Míchel fue incapaz de aprovechar su superioridad en la posesión y las ocasiones que tuvo

#### R. D. MADRID

El Girona no pudo pasar del empate contra el Rayo en Montilivi pese a que el equipo de Míchel Sánchez mereció la victoria por su superioridad y por sus ocasiones claras de gol. El Girona, lastrado por la falta de puntería, mejoró su imagen respecto a las derrotas ante Barcelona, PSG y Valencia, pero enlazó el tercer partido sin marcary el cuarto partido sin conseguir el triunfo. El equipo rojiblanco continúa lejos de la versión que impresionó el curso pasado. El Rayo sufrió, pero logró arañar un punto valioso y encadenar una nueva alegría, después de la victoria contra el Osasuna y el empate contra el Atlético.

Míchel puso en escena un once mucho más reconocible con los regresos de Arnau Martínez, David López, Miguel Gutiérrez, Viktor Tsygankov e Iván Martín, inéditos en la inesperada derrota contra el



0

0

💖 Rayo Vallecano

### Girona (1-4-4-2)

Gazzaniga, Arnau, David López, Blind, Miguel Gutiérrez; Yangel Herrera, Iván Martín, Tsygankov; Asprilla (Misehouy, 75'), Bryan Gil (Danjuma, 67') y Abel Ruiz (Stuani, 67'). Míchel (E)

### Rayo (1-4-4-2)

Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarría (De Frutos, 33'); Balliu, Valentín, Pedro Díaz (Gumbau, 46'), Isi (Unai López, 46'), Embarba (Álvaro García, 60') y Camello (Nteka, 78'). I. Pérez (E)

**Árbitro:** Martínez Munuera (Colegio valenciano). Amonestó a Tsygankov, Abel Ruiz, Yangel Herrera, Pedro Díaz, Unai López, Balliu y Ratiu.

Incidencias: 9.347 espectadores en Montilivi.



La poca fluidez en el juego asociativo está siendo en este comienzo de curso el gran lunar del equipo de Míchel, que está notando la marcha de Aleix García a Leverkusen y está siendo poco incisivo en



Después del paso por vestuarios se acentuó el control gerundense y los hombres de Míchel ganaron ritmo, con un Asprilla omnipreEl dominio de los locales fue infructuoso ante un Rayo al que le servía el empate

sente desde la mediapunta. A la hora de partido puso Montilivi en pie con un chut al larguero desde lejos. El encuentro se jugaba ya en la mitad de campo del Rayo, encerrado y obligado a defenderse. Tsygankov también lo probó desde lejos y Míchel redobló su apuesta ganadora con Danjuma y Stuani. Faltaba media hora y parecía
que el 1-0 podía acabar llegando
por inercia. En el 71, Miguel, asistido por Iván Martín, falló otro gol
cantado: no vio a Danjuma, solo,
y su disparo tras recortar se fue por
encima del larguero. Hubo más
ocasiones, pero la afición local se
marchó sin un triunfo necesario
en palabras del propio Míchel.

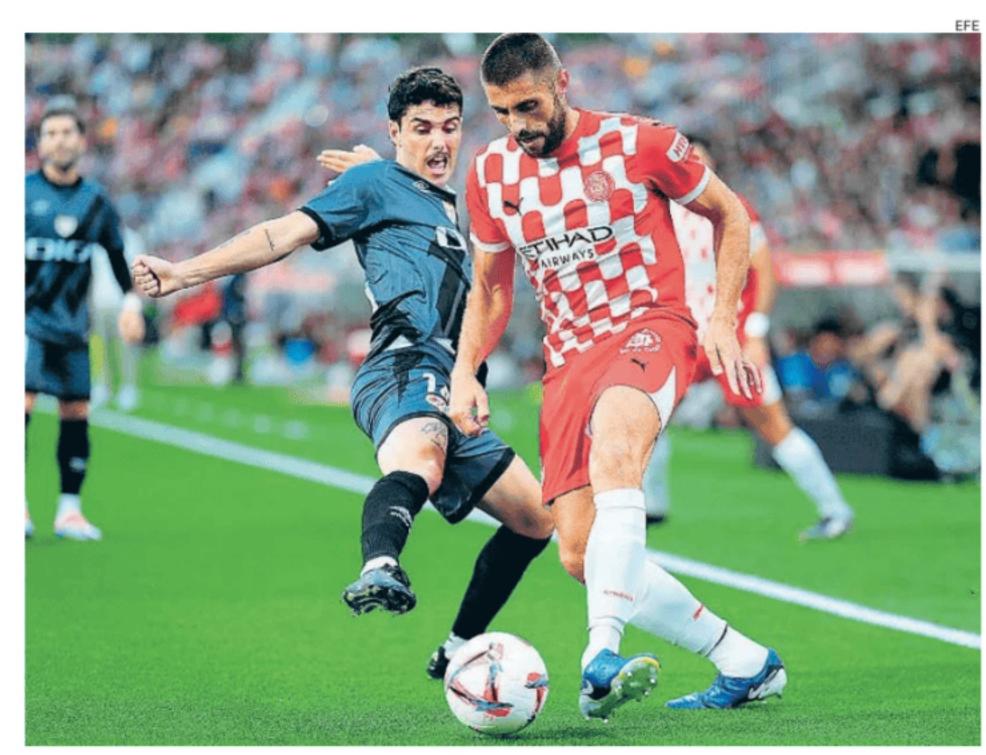

David López intenta sortear la defensa de Camello

# Fiasco mundial sin precedentes de España

# R. D. MADRID

España cerró el Mundial de Uzbekistán de fútbol-sala mucho antes de lo esperado. La selección tendrá que esperar al menos cuatro años más para conseguir su tercera estrella de campeona del mundo después de caer en los octavos ante Venezuela. Los desajustes defensivos penalizaron a España que se vio obligada a protagonizar su tercera remontada en el campeonato, aunque esta nunca llegó.

El equipo entrenado por Fede Vidal fue un caos. Los nervios y las imprecisiones en defensa hicieron que Venezuela se lo creyera. Un gol de Villalobos, que batió desde su área a Jesús Herrero, que no supo medir bien la salida, fue el principio del fin para España. La

revisión de la acción por entender falta al portero del Movistar Inter no sirvió de nada. Y gracias porque el resto de la primera parte fue una sucesión de ocasiones de los suramericanos para que ampliasen la ventaja. La bicampeona del mundo salió con otra disposición en el segundo periodo, fue más agresiva y buscó el empate hasta encontrarlo con un gol fruto de una combinación entre Cortés y Raúl Gómez. España tuvo ocasiones, pero careció de puntería. Adolfo, Antonio Pérez, Raúl Gómez... no hubo forma de superar a Villalobos.

A falta de 1:22 segundos, Sanz enganchó una volea y el balón, tras tocar ligeramente en Carreño, entró en la meta de Dídac Plana. España pidió revisión electrónica del VAR, pero en la imagen se vio como el esférico traspasó la raya de gol.



España cayó en octavos del Mundial de fútbol-sala ante Venezuela

Fede Vidal colocó a Catela como portero-jugador y la selección buscó forzar la prórroga. La falta de claridad durante el partido se trasladó al tramo final y la selección más laureada de la historia, después de Brasil, se despidió del torneo. Venezuela se medirá con Ucrania en cuartos.

 España: Jesús Herrero, Tomaz, Adolfo, Mellado y Raúl Campos -quinteto titular-, R. Gómez, Cortés, Boyis, Catela, Gordillo, Antonio Pérez y Dídac Plana.

2. Venezuela: Villalobos, Carlos Sanz, Wilmer Cabarcas, Carreño y Jesús Viamonte –quinteto titular– Kevin Briceño, Moreno, Milton Francia, Morillo, Saimond Francia, Jiménez y Vidal.

Goles: 0-1, min. 13: Villalobos; 1-1, min. 24: Raúl Gómez; 1-2, min. 39: Carreño.

**Árbitros:** An Ran (Chi) e Hiroyuki Kobayashi (Jap). Amonestaron a Sanz, Robinson Romero (seleccionador) y Kevin Briceño.





**José Manuel Martín.** MADRID

Joaquín Roffé lleva en el ADN el espíritu viajero. Lo aprendió de sus padres, Marcelo y Débora que le enseñaron lo importante de viajar como mecanismo de aprendizaje. Así que en cuanto tuvo edad se lanzó a conocer el mundo, preferiblemente solo para saborear las diferentes culturas y sentir de verdad la emoción de descubrir algo cada día. «Mis padres me inculcaron que la mejor forma de gastar el dinero es viajando. Mi padre viaja muchísimo por trabajo, así que desde chico veo valijas armarse y desarmarse. Mi madre es una apasionada de los países y sus culturas. Inevitable y afortunadamente los dos me influyeron», explica Joaquín Roffé, que debió hacer un parón por el covid.

La pandemia de coronavirus lo recluyó y ese parón le sirvió para poner por escrito sus peripecias por Europa del Este. El resultado fue «El pasado que vuelve», un diario de viaje con multitud de aventuras y un humor irónico y fino que también le viene de familia. «No hubo un punto de partida, la idea típica de "voy a escribir un libro" no existió. En plena pandemia, angustiado, sin nada que hacer más que recordar viajes pasados, comencé a escribir historias

# En busca del Mundial de Messi con Maradona como salvoconducto

Joaquín Roffé contó sus viajes por Europa del Este en «El pasado que vuelve» antes de lanzarse a vivir la aventura del Mundial de Qatar

de mi último viaje en forma de crónica y cuando me quise dar cuenta ya tenía varios capítulos. Era cuestión de escribir los países que faltaban y el libro estaba terminado», explica Joaquín. El libro se puede encontrar en formato ebook a través de la editorial Imaginante, y también se puede encargar en la cuenta de Instagram del escritor (@joaquinroffe).

¿Y qué van a encontrar los lectores? El propio Roffé lo cuenta: «Historias, experiencias. Sin duda lo que más me gusta es traerme la mochila llena de anécdotas. Viajar es conocer ciudades, pero sobre todo conocer gente, es probar comidas espectaculares, es romper prejuicios. Por lo general viajo solo así que también implica atravesar situaciones difíciles y tener que arreglárselas sin nadie».

El libro está lleno de peripecias como aquella en la que las redes sociales le salvaron de ir a la cárcel. Estaba yendo en bus nocturno de Turquía a Bulgaria y en la frontera había control de pasaportes. Los policías pensaron que mi pasaporte era falso, ya que son pocos los argentinos que realizan ese viaje. Para colmo mi cara no ayuda mucho, porque mi familia emigró de Siria a Argentina. Tras largo rato respondiendo preguntas y gracias a Internet que me permitió buscar mis redes sociales pude salvarme. Pero sí, estuve cerca de la cárcel», narra Joaquín.

Su otra pasión, o quizá la primera por delante incluso de los viajes, es el fútbol, que aparece como protagonista de sus últimas aventuras, las que lo llevaron a seguir a Argentina en el Mundial de Qatar, en busca de ese Santo Grial que era la Copa del Mundo que le faltaba a Messi. Se marchó a Europa sin billete de vuelta y acabó en Países Bajos, haciendo distintos trabajos para ahorrar el dinero suficiente para volar a

«Ser argentino

abre puertas, ya

sea por Maradona

o por Messi»,

asegura

Qataryestar cerca de la Albiceleste.

«Vi fútbol en catorce países, sin duda a la hora de viajar es lo que más me moviliza. Soy un enfermo del fútbol como

juego, pero también como fenómeno social. Existen pocas vías tan efectivas para conocer a la gente de un país como visitar sus estadios. Si estoy planificando un viaje lo primero que busco son los partidos durante mi estadía». Joaquín Roffé, en el Mundial de Qatar

Parece que tiene un imán para vivir in situ momentos históricos, y el 9 de marzo de 2022 estaba en el Bernabéu, un día en el que empezó aquella Champions de las remontadas que terminó en la Decimocuarta. «Pienso que el momento histórico es mucho más probable cuando se trata de un partidazo. Yo moría por ver un partido en el Bernabéu, sobre todo porque soy hincha de River y fue escenario del día más feliz de mi vida cuando le ganamos la final de la Libertadores a Boca».

«Mi primer partido en el Bernabéu fue también mi primer partido de Champions. No pude evitar emocionarme cuando sonó el himno. Esa noche jugaba el Madrid contra el PSG. Existían pocas chances de que el partido no fuera memorable. Lo que viví en esa jornada todavía me pone la piel de gallina. La actuación de Benzema, los pases de Modric, la explosión del Bernabéu...».

Todavía le quedaba lo mejor, la Copa del Mundo de Argentina en Qatar. «La final que le ganamos a Francia en Qatar es seguramente el partido más memorable que he vivido en mi vida y seguramente nunca más voy a sufrir así en una cancha», cuenta, aunque si tiene que quedarse con alguna experiencia relacionada con el fútbol en sus viajes, apunta a las calles, a la vida cotidiana, donde el fútbol se mezcla con el día a día para acercar a las personas.

«Ser argentino abre muchísimas puertas ya sea por Maradona o por Messi. Me hice decenas de amigos, por ejemplo un serbio llamado Bosko salió de copas conmigo en Nápoles solo porque ama a Maradona, y hace poco lo visité en Belgrado. En Croacia la Policía me estaba volviendo loco en un control, buscando cualquier pequeñez para detenerme y al ver una

figurita de Enzo Pérez nos pusimos a hablar de fútbol y me dejaron ir. En Estambul un tipo vio mi camiseta, me dijo que era apostador y me regaló dinero porque, según

él, la selección argentina lo hizo rico. He visto militares armados en Medio Oriente soltando sus armas para mostrarme sus fondos de pantalla de Maradona. El fútbol regala historias donde menos lo esperas», asegura Joaquín Roffé. LA RAZÓN • Jueves. 26 de septiembre de 2024

DEPORTES 57



Rudy Fernández, con Florentino Pérez

# Rudy y un homenaje a la altura de la leyenda

El Real Madrid, con Florentino Pérez al frente, honró la trayectoria de una figura legendaria del baloncesto español

Mariano Ruiz Díez. MADRID

Rudy Fernández recibió el homenaje del Real Madrid en Valdebebas con un acto a la altura de su figura. Cuando el balear anunció su retirada el 4 de abril, el día de su 39 cumpleaños, no esperaba unas muestras de cariño tan intensas como las que ha recibido. A nivel de clubes, a nivel de selección, a nivel profesional, a nivel personal...en el homenaje que le realizó el Real Madrid estuvo su familia y su entorno más cercano en pleno. También todo el Real Madrid, compañeros, entrenadores, directivos, miembros de la plantilla de fútbol, los del «carrito del helado», amigos y más que amigos como Ricky Rubio, Marc Gasol, Sergio Rodríguez o Quino Colom y también el presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, o la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar.

En el Real Madrid, Rudy levantó 26 trofeos: tres Euroligas, siete Ligas ACB, seis Copas del Rey, nueve Supercopas Endesa y una Intercontinental. Por eso las sinceras palabras de homenaje de Florentino Pérez: «Quiero que sepas que ha sido un honor contar contigo en una de las etapas más brillantes de nuestra historia y has representado los valores del Real Madrid en todas las canchas en las que has defendido nuestra camiseta. La imagen de Rudy será siempre la de un jugador que se dejó el alma en cada partido y que nunca se rindió ante las adversidades».

El presidente destacó su «talento, compañerismo, carisma y sacrificio», que «han sido esenciales
para que los madridistas» se hayan
sentido «orgullosos». «Ya formas
parte de la leyenda del Madrid.
Hoy queremos transmitirte todo
nuestro cariño y también nuestra
gratitud por lo que nos has dado
en estas trece temporadas y no
solo por tu compromiso y tu trabajo en las canchas sino por tu
comportamiento ejemplar duran-

**26** 

títulos ganó Rudy con el Real Madrid en las trece temporadas que militó en el club blanco te todo este tiempo», comentó Florentino. «Tu talento y tu manera de vivir el baloncesto han conquistado el corazón de todos los que aman al Real Madrid. Te lo han demostrado en cada partido y muy especialmente el pasado 10 de junio en el WiZink Center porque no olvidaremos nunca uno de los momentos más emocionantes de los que hemos vivido en nuestra casa. Aquellos 14 minutos mágicos con todos nuestros aficionados puestos en pie», recordó sobre su despedida.

El máximo responsable del club resaltó el «espíritu ganador» de Rudy, ya «convertido en un símbolo» del ciclo de éxitos madridistas, con un palmarés de 26 títulos en estas 13 temporadas. Todo ello en 754 partidos, el tercer jugador que más encuentros ha jugado con la camiseta blanca en toda su historia. «En el Joventut ya se veía que estábamos ante un jugador que iba a hacer historia. Has logrado ser una de las grandes figuras españolas que han conseguido llegar a la NBA. Estamos también ante uno de los grandes mitos de la selección española de baloncesto», destacó Florentino sobre el único jugador del baloncesto mundial que ha disputado cinco Juegos. «El Real Madrid no solo cambió el rumbo de mi carrera, cambió mi vida», apuntó Rudy.

# Los criterios del equipo de Salto

Carolo López Quesada detalló en LA RAZÓN las claves para acudir a los Juegos

Shelly Ramírez Pino. MADRID

El que fuera responsable de Salto en la Real Federación Hípica Española, Carolo López, sigue cargando contra la RFHE que preside Javier Revuelta. Y el caso es que antes de los Juegos el Jefe del Equipo de Salto sí reveló a LA RAZÓN los criterios de selección –una de las claves de toda la polémica de la «Trama de París»–para optar a los Juegos Olímpicos en las dos principales disciplinas: Salto de Obstáculos y Doma Clásica.

Carolo López habló de equipo, de unión y recordó cómo España consiguió un quinto puesto en el Campeonato de Europa que dio el pasaporte para los Juegos. Según las palabras del seleccionador, la pretemporada sería en las importantes rutas internacionales que hay en España. Después aseguraba que se tendría en cuenta la participación de los binomios en la competición de 5\*, incidiendo en La Baule y Madrid. A continuación habría un descanso y se tendría en cuenta como última sede calificativa el CSI 4\* de La Coruña.

Carolo comentaba entonces que todos los binomios que tuvieran los resultados adecuados podrían a optar a los Juegos Olímpicos, pero dando cuatro nombresfundamentales: Eduardo Álvarez Aznar, Sergio Álvarez Moya, Armando Trapote y Teresa Blázquez... pero el criterio cambió sin informar a nadie sobre los motivos.

La «Trama de París» empezó por una guerra civil sin precedentes y continúa hoy coincidiendo con la campaña electoral de los dos candidatos a la presidencia de la RFHE, Javier Revuelta e Ignacio Ridruejo. Carolo López prometió una serie de vídeos explicativos desde su canal de Youtube, pero hasta la fecha habla exclusivamente de cuestiones personales, ataca al que era su jefe, Javier Revuelta, y cul-

# El que fuera Jefe del Equipo explicó en noviembre del año pasado las claves para la selección

pa a ArmandoTrapote y Teresa Blázquez de dominar la Federación.

Ahora, mientras Carolo carga contra la RFHE, desde la comisión gestora se piden votos para Javier Revuelta, e Ignacio Ridruejo presenta recursos. Según declara el canario Vicente Medina, el voto por correo está viciado y no se puede garantizar la veracidad del mismo: «He ido a votar y no hay ningún tipo de control, no me han pedido ni el Documento Nacional de Identidad».



Carolo López Quesada, exresponsable del equipo español de Salto

CHACCO MARKETING

**58** TIEMPO



# El hombre del tiempo Aitor en acción



# Roberto Brasero

ste jueves recorrerá la península → el frente otoñal que nos envía la temporada y que ya mañana se habrá marchado. Atención al viento que seguirá soplando con fuerza hoy en muchas zonas de la península y sobre todo en el noroeste y en las zonas montañosas. Hoy tenemos lluvias abundantes en Galicia, sobre todo a primera hora porque luego irán a menos; el frente irá avanzando por la mañana con lluvias persistentes y copiosas sobre Asturias, León y Zamora y que irán llegando también, aunque algo más débiles, al resto del Cantábrico y de Castilla y León, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, el oeste y centro de Andalucía y por la tarde en los Pirineos donde también alguna lluvia podría ser fuerte. En principio no van a llegar al sureste, Baleares ni sur de Canarias, donde predominará hoy el sol y además en todo el este peninsular suben las temperaturas. En el resto serán algo más bajas, pero será mañana viernes cuando más se note el descenso en toda España. Eso sí, ya se habrá marchado Aitor.

# A tener en cuenta



La estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) ha firmado un contrato con la firma de Rusia Uranium One Group para la construcción de una planta de extracción directa y carbonatación de litio.



Los sistemas alimentarios insostenibles son la gran amenaza para la naturaleza y la salud humana, según destaca WWF, en un informe, que ha clasificado las acciones locales de más impacto en cien países, para ofrecer frente a la crisis, los mayores beneficios a las personas y al planeta.

#### **Precipitaciones Embalses** % capacidad

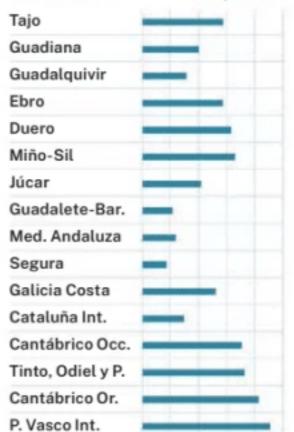

|        | Media <b>13,3</b> L/m <sup>2</sup>                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| Car    | Galicia, Asturias,<br>ntabria, Castilla y León,<br>Extremadura y Aragón |
| 999915 | País Vasco, Navarra y<br>La Rioja                                       |
| 99910  | Madrid, Castilla-La<br>Mancha y Cataluña,                               |
| 995    | Andalucía                                                               |
| 92     |                                                                         |
| _      |                                                                         |

Resto de CC AA



13

16

21

25

21

30 19

5

9

12

10

11

13

Oslo

Estocolmo

Varsovia

Viena

Atenas

Moscú

Bruselas



Índice ultravioleta



Las Palmas 26 22

Pamplona 23 13 Pontevedra 20 14

Salamanca 21 11 Sta. Cruz de Tenerife 28 23 23 17 Santander

> 22 11 Segovia 29 18 Sevilla

Soria 21 12 Tarragona 27 18 27 14 Teruel

26 15 Toledo Valencia 34 24

Valladolid 21 12 23 11 Vitoria 22 11 Zamora

Zaragoza 30 19

Madrid 01:29 17:24 08:04 20:07 3/09 Nueva Creciente ( 12/09

Llena 18/09 Menguante ( 25/09

# Mosaico

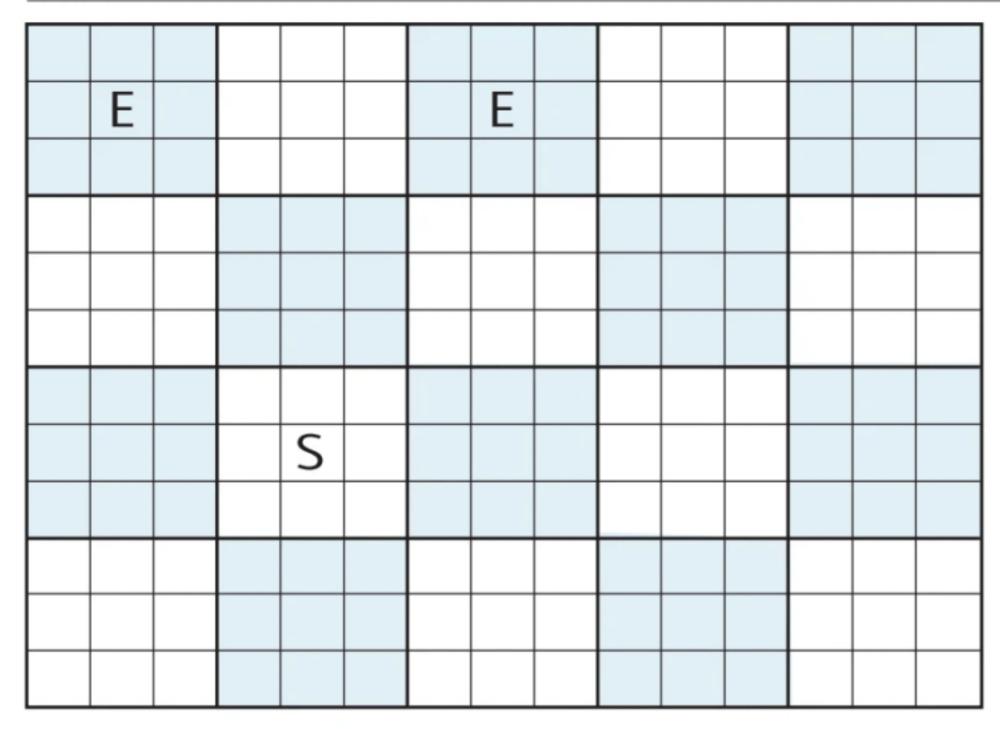

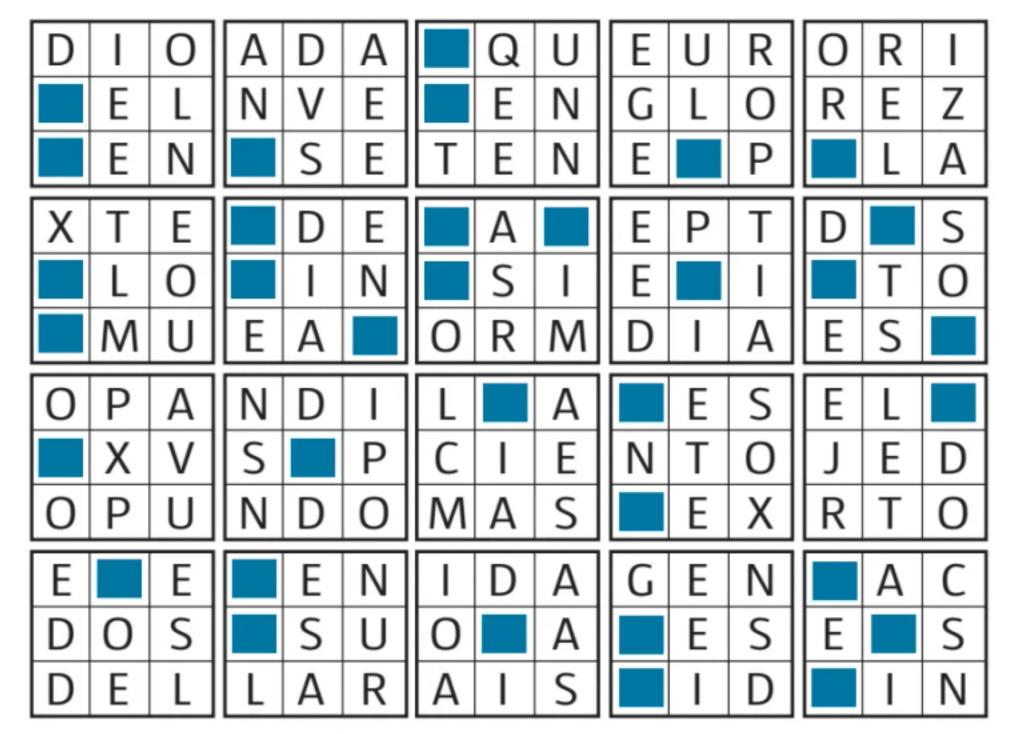

Los veinte recuadros de abajo incluyen un texto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecerá el mensaje ordenado

#### Soluciones Q O Clave: FATAL - O d Q R + N > + A D > A D Z caldera, medalla Palabra R T B O N S E M A N A memoria, recluta, A F B D I O > O A D > ABLLER ENREDO. Infamia, 3 A ΛS opunu lab extendió a todos los países OOABFROONAABAQo 00 enorme popularidad se - MAFO MATOTAO a Europa en el siglo XV. Su inventó en India. Se extendió ADANAM más aceptada es que se 0 4 4 Z F B 4 J F D W X Z V F R E N T E ajedrez es incierto. La idea - A - R - E A O - G B - A 3 1 T F C MOSAICO. El origen del Z > - - O m D K - r x O > 5 K SΛ IPPNPOPZP<PXPMOIMP

# Sopa de letras

DKAAMÑOAQRSA CAGLANAPUAT TMOCHUELOA CAOÑANG EQALML ΒÑ A U C ONDORPAQE XCAMSRI Ε MOAPA RSK S O SCACSE

Ocho aves rapaces

#### Cruzado mágico Escalera

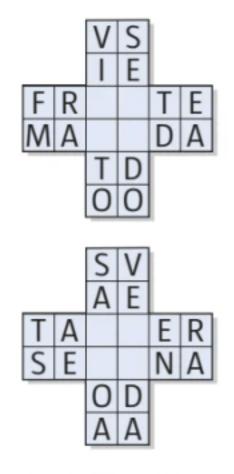



Ponga las palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra clave: Lista, ballena, falúa, censor, recibo, trámite, relato

# Enredo

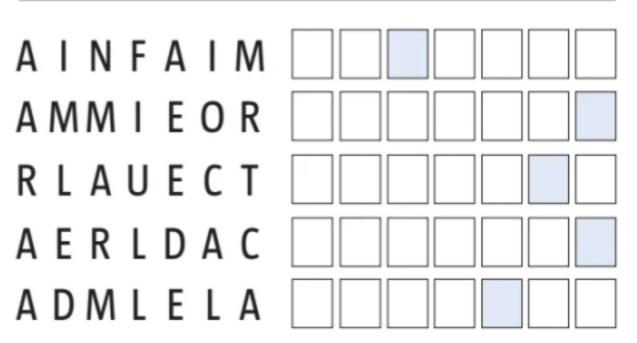

Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra clave en las casillas de color

Autodefinido Sudoku Grupo Alfil



| Med | 7 |   |   | 8 | 1 |   | 6 |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 9 | 3 | 8 |   |   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   | 7 |   |   | 2 |   |
|     | 3 |   |   |   | 8 | 7 | 2 |   | 5 |
|     |   |   |   | 9 |   | 3 |   |   |   |
|     | 1 |   | 5 | 9 | 4 |   |   |   | 3 |
|     |   | 7 |   |   | 9 |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   |   | 8 | 9 | 1 |
|     |   |   | 1 |   | 6 | 8 |   |   | 7 |

| Difícil | 3<br>8 | 4 | 5 |   |        | 9 |   | 7 |   |
|---------|--------|---|---|---|--------|---|---|---|---|
|         | 8      | 1 |   |   |        | 9 |   | 9 |   |
|         |        | 2 |   |   |        | 7 | 4 | 8 |   |
|         |        |   |   |   | 5      | 4 |   |   |   |
|         |        | 8 |   |   | 5<br>6 |   |   | 1 |   |
|         |        |   |   | 1 | 7      |   |   |   |   |
|         |        | 9 | 8 |   |        |   |   | 5 | 7 |
|         |        | 3 |   | 7 |        |   |   | 4 | 2 |
|         |        | 5 |   | 2 |        |   | 9 | 3 | 6 |

#### Crucigrama 6 8 9 10 11 12

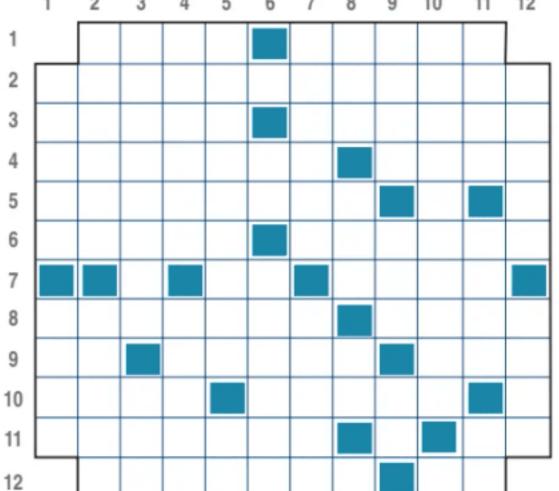

Horizontales: 1. Lugar de descanso. Da derecho a rebajas y a participar en

concursos. - 2. Ropa interior (dos palabras). - 3. Hospedo, aposento. Es

muy bien recibida cada varias semanas. - 4. Déspotas. Al revés, saldo las

deudas. - 5. Famosos, conocidos de todos. - 6. Mejoran en su enfermedad.

Bajos y despreciables. - 7. Café cortado. ¡Sean felices! - 8. Si hay mucho,

no podemos ir a ningún lado. El Nilo está revuelto. - 9. Se juntan en Viena.

Veloz, presuroso. Muy poco elemental. - 10. Parte trasera. ¡Menudos

pájaros son los que habitan ahí! - 11. Obturar, cegar un conducto. Sección

Verticales: 1. Si están mirando hacia arriba es un desconcierto y un caos.

En el colegio tiene la negra con la escritura. – 2. Príncipe sarraceno. Hilera

de caballos. - 3. Recuerdo emotivo. Se ha reducido el gasto. - 4. Se pone

como ejemplo cuando las cosas se ponen tiesas. Conjunto de palabras que

constituyen un enunciado. - 5. Correspondencia de un sonido con otro.

Encabezan la causa. - 6. Se meten en todo. Meced al niño en la cuna. - 7.

Ya no pincha ni corta en el cine. Darío está fatal. - 8. Número. Se opone

al norte. Muestras de odio. - 9. Da media vuelta para permitir el paso. Las hermanas de Virgilio. Van en orden. - 10. Nunca vistos. - 11. Niña. Caos en

León. Hacen caso. - 12. Anfibios anuros. Líquido de una suma.

de cocina. - 12. Pulcras, presentables. Trozo de tarta.

Juegan blancas

# Jeroglífico

**Ajedrez** 

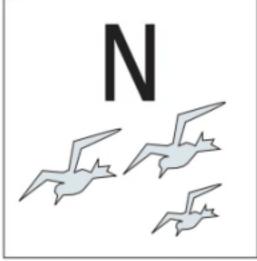

¿Con qué comercia?

# Radioteléfono

**547 82 00** www.rttm.es • www.pidetaxi.es

App

Whatsapp

610203040

# Ocho diferencias











I+√pxA .4 Cod ∂bxT Axd6 2. De6+ Rf8 3. AJEDREZ: 1. Td6! 1...

NAVES. Con n, aves JEROGLÍFICO: CON

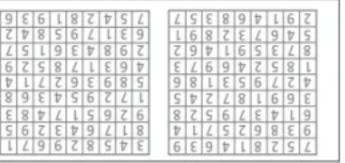

### Santoral

Calistrato, Gedeón, Sebastián, Senador y Teresa.

#### Cumpleaños



**EMILIO GUTIÉRREZ CABA** 

actor (82)

ADELARDO RODRÍGUEZ

exfutbolista (85)

LINDA HAMILTON

actriz (68)

#### SERENA WILLIAMS

extenista (43)

Loterías

#### ONCE ONCE

Miércoles, 25 de septiembre

Número premiado S:036 50645 S:019 24305 Martes, 24 S:041 44958 Lunes, 23 S:034 84032 Domingo, 22 S:021 10477 Sábado, 21

S:019 39298 Viernes, 20 S:032 84708 Jueves, 19

## BONOLOTO

Miércoles, 25 de septiembre

945,51

25,29

((j))

**O** 

Números 13-16-33-34-40-45 C-37/R-1 Aciertos 75.641,16

# **LOTERÍA NACIONAL**

Sábado, 21 de septiembre Número premiado

4-5-8 37984

# EUROMILLONES

Martes, 24 de septiembre

Números

18-20-21-36-49 03-05 Números estrella

# LA PRIMITIVA

Lunes, 23 de septiembre

Números

01-02-09-10-22-32 C-48/R-5

107.633,51 1.686,56

## **EL GORDO**

Domingo, 22 de septiembre

Números

05-11-16-32-37



# Disfruta de la oferta editorial completa de LARAZON 25

Llévate una revista los sábados y domingos con tu periódico



# Sábados

Revista **Mía**, para la mujer práctica

# **Domingos**

Fiel a tu cita de siempre, la revista **Diez Minutos** 

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.

Disfruta más del fin de semana con





Patricia Navarro. SAN SEBASTIÁN

s la primera serie en la que a Elvira Mínguez la vemos detrás de las cámaras: su estreno como directora de la obra «La sombra de la tierra» que primero ha escrito, y publicado con Espasa, para luego adaptar para atresplayer, el canal de pago de Atresmedia. Una serie concebida como película, como ella misma explica, «es un equipo de cine ylafactura de la serie lo demuestra. Pedí hacer la adaptación de las novelas y era muy importante poder contar la historia como la había escrito», tal y como relató en la presentación dentro del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Una puesta de largo que no deja indiferente: ni la historia ni la interpretación. «Es una serie que habla del abuso intrafamiliar y sus consecuencias», apunta la directora.

Trata de dos grandes mujeres, crueles y malvadas, que son las que dirimen la historia. La sostienen María Morales, como Atilana, y Adelfa Calvo, en el papel de Garibalda. Una historia de abusos y destrucción. Situémonos en un La primera serie dirigida por Elvira Mínguez trata el problema del «abuso intrafamiliar y sus consecuencias» con un elenco estelar

# Atresplayer apuesta por la sobrecogedora «La sombra de la tierra»

pueblo de Zamora en 1896. Garibalda es una mujer enferma que gobierna con mano de hierro a los habitantes del pueblo. Desde la infancia odia a Atilana, a quien culpa de todos sus males. La posición de poder que hereda de su marido la usa para abusar de todo el mundo que tiene a su alrededor. Atilana es una viuda de mediana edad que sostiene como puede una finca que en otros tiempos fue grande. Su familia era una de las pocas acomodadas del pueblo hasta que su marido lo pierde todo por entrar en malos negocios.

Dos soberbias interpretaciones, con primeros planos demoledores, que eclipsan la infinita carga dramática de la historia. Es una «serie dura, áspera, un drama rural, creo que no se ha hecho nunca una ficción así en España», ya avisaba Montse García, directora de Ficción de Atresmedia TV.

«Hemos manejado alrededor de 70 actores, aunque quince son los fijos. El trabajo ha sido una delicia. Yo no he hecho nada, lo único que pedía era no estropearlo, me colocaba detrásy como mucho ayudar-

Dos mujeres, Atilana y Garibalda, crueles y malvadas, son las que dirimen la historia de la serie de Mínguez les en lo que podía si me necesitaban. Lo que han hecho es una barbaridad», nos dice Elvira Mínguez.

Por eso una de las protagonistas Adelfa Calvo nos habla así de la importancia de su papel: «No todos los días se coge a un personaje así con 62 años y siendo mujer. Nunca he visto tanto respeto por una directora como por Elvira, creo que hemos ido todos a una. Era su primera vez y nosotros la hemos arropado y hemos tenido el lujo de mirarle a los ojos, que es una fantástica actriz, y entender a la primera con un gesto o una palabra lo que te está queriendo decir. Si decía: 'confía,' yo iba a muerte».

Soberbia está María Morales,

que lleva el peso desde la primera secuencia. La fuerza de la mirada. Hablar sin mediar palabra. «Hacer un personaje así, con este empaque, valentía, con esas zonas humanas que está reflejando, esa presencia y con la posición emocional de estas mujeres era muy potente», nos dice la actriz.

No se queda atrás el resto del reparto, que se completa con Carmelo Gómez junto a Marcos Ruiz, Ginés García Millán, George Steane, Quique Niza, Amaia Sagasti, María García-Concha, Aina Picarolo, Camila Viyuela, Richard Holmes, Tusti de las Heras e Izan Corchero, entre otros.

Es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Fonte Films, que cuenta con cuatro episodios de 50 minutos. Montse García, Pablo Isla y Carla Pérez de Albéniz son los productores ejecutivos, mientras que la coproducción ejecutiva corre a cargo de Lucía Alonso-Allende. Elvira Mínguez es la directora y guionista de la ficción y Jorge Blas es el analista de guion.

A pesar de su presentación en el Festival de San Sebastián todavía no tiene fecha de estreno, pero la historia entre Atilana y Garibalda promete ser devastadora. Prepárense.

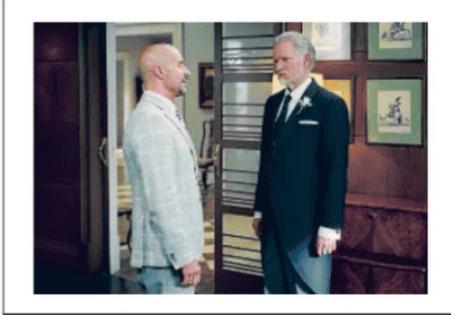

# «SUEÑOS DE LIBERTAD»: DAMIÁN OFICIALIZA LA SUSTITUCIÓN DE JESÚS POR MARTA



Antena 3 estrena hoy, a partir de las 15:45 horas, un nuevo episodio de «Sueños

de libertad». En el capítulo de hoy, Mateo y Claudia no aceptan tener que separarse. Jesús se enfrenta a Begoña por actuar a sus espaldas en el tema de Julia. María reprocha a

Gema haber hablado con Andrés de su intento de suicidio. Damián oficializa la sustitución de Jesús por Marta al frente de la dirección de la fábrica. Joaquín se da cuenta de sus errores con el tema de los turnos. Tras todo el estrés que ha supuesto para las chicas de la tienda, se lleva a cabo la venta privada. Isidro se sorprende al descubrir un dato sobre Valentín que está relacionado con lo que le preguntó Andrés. Marta anuncia a Fina su nuevo cargo en la empresa. Isabel entrega a Jesús información relevante relativa a Mario.

#### LA1

10:40 Mañaneros. 14:00 Informativo territorial. 14:10 El gran premio de la

**15:00** Telediario 1.

cocina.

15:50 Informativo territorial.

16:15 El tiempo.

16:30 Salón de té La Moderna.

17:30 La Promesa.

18:30 Valle Salvaje. 19:30 El cazador.

20:30 Aquí la Tierra.

21:00 Telediario 2. 21:40 La Revuelta.

22:50 59 segundos.

00:45 Cine. «Así en el cielo como en la Tierra».

#### LA 2

11:45 Cuaderno de campo. 12:15 Las rutas D'Ambrosio. 13.05 Mañanas de cine. «Un colt

por cuatro cirios». 14:35 Curro Jiménez.

15:45 Saber y ganar. 16.30 Grandes documentales.

18.10 Documenta2. 19:10 Grantchester.

19:55 RTVE es cine.

20:40 Reformas extraordinarias de George Clarke.

21:30 Cifras y letras. 22.00 ¡Cómo nos reímos!

00:00 LateXou con Marc Giró.

# TRECE

17.00 Cine de tarde. «Esperando a Mr. Bridge».

TELEMADRID

19:10 Madrid directo. 20:30 Telenoticias.

21:15 Deportes.

21:30 El tiempo.

21:35 Juntos.

22:50 Cómo funciona Madrid.

23:50 Atrápame si puedes

Celebrity.

01:25 Enamorados de Madrid.

# ANTENA 3

08:55 Espejo público. 13:20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13:45 La ruleta de la suerte. 15:00 Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe.

15:30 Deportes. 15:35 El tiempo.

15:45 Sueños de libertad. 17:00 Y ahora Sonsoles. 20:00 Pasapalabra.

Concurso con Roberto Leal

21:00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y

Esther Vaquero. 21:30 Deportes. Con Rocío Martínez,

Angie Rigueiro y Alba Dueñas. 21:35 El tiempo.

21:45 El hormiguero. 22.45 El peliculón. «Gente que viene y bah».

La vida de Bea, una joven y talentosa arquitecta, da un vuelco cuando descubre que su prometido se ha liado con una famosa presentadora. En un mismo día, Bea pierde el novio y el empleo.

01:10 Cine, «Envidia». 02:45 The Game Show.

17.00 Sesión doble.

21:05 Trece al día.

22:00 El cascabel.

«La princesa de

Samarkanda».

18.50 Western. «El gavilán pistolero».

20:30 Trece noticias 20:30.

21:55 El tiempo en Trece.

00:30 El Partidazo de Cope.

Con Antonio Jiménez.

# 11:00 Al rojo vivo.

07:00 Previo Aruser@s. 09:00 Aruser@s.

06:30 Ventaprime.

Con Antonio García Ferreras.

14:30 La Sexta noticias 1<sup>a</sup> edición.

Con Helena Resano. **15:15** Jugones.

LA SEXTA

15:30 La Sexta meteo.

15:45 Zapeando. 17:15 Más vale tarde.

Con Cristina Pardo e Iñaki López.

20:00 La Sexta noticias 2ª edición. Con Cristina Saavedra y

Rodrigo Blázquez. 21:00 La Sexta Clave. Con Joaquín Castellón.

21:20 La Sexta meteo. 21:25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Óscar

Rincón. 21:30 El intermedio. 22:30 Objetivo Nevenka.

Con Ana Pastor. 00:00 María Jiménez: mi mundo es otro.

02:15 Pokerstars. Emisión de los mejores eventos de póquer.

03:00 Play Uzu Nights. 03.50 Minutos musicales.

# MOVISTAR PLUS+

15:58 Cine. «Volver».

17:52 Rapa.

18:55 LaLiga EA Sports. UD Las Palmas-Real Betis Balompié.

20:53 UEFA Europa League. AS Roma-Athletic Club.

23:00 Noche de Europa League. 00:00 Festival de San

Sebastián.

00:31 El consultorio de Berto.

#### NEOX

07.00 Neox Kidz. 10:00 Modern Family. 12:15 Los Simpson. 16:15 Friends.

19:45 Chicago P.D. 02:30 Jokerbet: idamos

juego! 03:15 The Game Show. 04:00 Minutos musicales. 06:00 Hoteles con

encanto.

#### NOVA

10:40 Caso abierto. 14:30 Cocina abierta con Karlos

Arguiñano. 15:00 Emanet.

16:20 La viuda de blanco. 18:00 La fea más bella.

19:30 Los ricos también lloran. 21:00 Si nos dejan. 21:45 La ley del amor.

02:30 Interwetten VIP Casino. 03:00 A un paso del cielo.

## MEGA

07:30 El Chiringuito de Jugones. 10:00 Crímenes imperfectos. 14:30 La casa de empeños.

19:45 Forjado a fuego. 23:45 El Chiringuito: la cuenta

00:00 El Chiringuito de Jugones. Con Josep Pedrerol.

# STAR CHANNEL

**11.03** 9-1-1.

13:49 El cuerpo del delito.

14.40 Colegio Abbott. 15:33 El cuerpo del delito. 16:28 Cine. «Jurassic World: El

reino caído». 18:22 9-1-1: Lone Star.

**19.16** 9-1-1. 21.06 Ley y orden.

23.45 El cuerpo del delito. **01.45** Ley y orden.

# **CUATRO**

07:00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 ¡Toma salami!

08.20 Callejeros viajeros. 10:20 Viajeros Cuatro.

11:30 En boca de todos.

14:00 Noticias Cuatro. 14:55 ElDesmarque Cuatro.

15:10 El tiempo.

15:30 Todo es mentira.

18:15 Lo sabe, no lo sabe. **19:00** ¡Boom!

20:00 Noticias Cuatro.

20:45 ElDesmarque Cuatro. 21:00 El tiempo.

21.15 First Dates

22:50 Horizonte. 01:50 ElDesmarque madrugada.

02:30 The Game Show.

#### **TELECINCO**

08:55 La mirada crítica.

10:30 Vamos a ver. 15:00 Informativos Telecinco.

15:25 ElDesmarque Telecinco.

15:40 El tiempo. 15:45 El diario de Jorge.

17:30 TardeAR.

20:00 Reacción en cadena.

21:00 Informativos Telecinco. 21:35 ElDesmarque Telecinco.

Con Matías Prats Chacón. 21:45 El tiempo.

21:50 Gran Hermano.

02:00 Gran Madrid Show.

# WARNER TV

10.31 Friends. Emisión de varios capítulos.

15:37 Cine. «Operación U.N.C.L.E.».

17.30 FBI. Emisión de varios capítulos. 19.10 Hawai 5.0.

22.00 FBI. Emisión de varios capítulos. 02:17 Cine. «Marea negra».

**03.51** Lucifer.





jueves, 26 de septiembre de 2024

a ignorancia siempre es muy preocupante, porque el ignorante es muy tenaz en el empeño de mantenerse en ese estado de felicidad propio de los memos. El problema es mayor cuando afecta a AMLO, el presidente mexicano, y a su sucesora, Claudia Sheinbaum. En el caso del primero ya estaba acreditado. No es más que un demagogo populista que muestra una ignorancia enorme sobre la historia de México, tanto de la época prehispánica como del proceso civilizador e integrador, hay que insistir en ello, que llevó a término España durante esos siglos en que el virreinato fue un foco de cultura y progreso. No se puede decir lo mismo de la brutal etapa previa de cruel dominio de los aztecas, así como de lo que se vivió después de la independencia. AMLO y Sheinbaum son dos ilustres ignorantes que manipulan la Historia al servicio de su necia visión indigenista que no se corresponde a la realidad. Por supuesto, los enemigos de España, como los independentistas, los comunistas y los antisistema que son los aliados de Sánchez apoyaron la decisión de la presidenta electa de excluir al Rey de su toma de posesión.

# Sin Perdón

# La memocracia de Sheinbaum y AMLO



Francisco Marhuenda

«Es una pauta común de la izquierda iberoamericana y española buscar la radicalización y los enemigos exteriores para esconder sus errores»

Esto confirma que la memocracia no es algo que afecte solo a los fieles del sanchismo, sino que es una enfermedad política propia de la izquierda populista que en cada país tiene sus particularidades. López Obrador, cuyas raíces indígenas quedan muy claras con sus apellidos y su origen social, envió hace unos años una carta disparatada a Felipe VI pidiéndole que se disculpara por la conquista de América. Es cierto que ese disparate del presidente mexicano, que es un auténtico memo en todas sus acepciones, no mereció ninguna respuesta. Nada se puede decir de semejante manipulación histórica, aunque es coherente con esa pauta común de la izquierda iberoamericana y española de buscar la radicalización y los enemigos exteriores para esconder sus carencias y errores. Por su parte, Sheinbaum es la típica pija de izquierdas que muestra la fe del converso, ya que sus orígenes familiares nada tienen que ver con México. Es bueno recordar que la inmensa mayoría de la población indígena permaneció fiel a España durante los procesos independentistas. El Gobierno ha hecho muy bien decidiendo no acudir a la toma de posesión.



iego Rubio, el nuevo jefe de gabinete de Pedro Sánchez, defiende en su tesis doctoral «La ética del engaño» que «el engaño forma parte de muchas formas positivas de la vida social» (sic). El Gobierno está embarcado en la aventura incierta de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Necesita, porque los demás apoyos ya los tiene apalabrados -pagos incluidos- los votos de Junts y Puigdemont, que a estas alturas pensaba estar amnistiado, se resiste. No está claro si al final, y con una factura descomunal que pagarían todos los españoles -catalanes incluidos- cederá. Eso sí, ocurra lo que ocurra, tampoco dejará caer al Gobierno. El presidente quiere aprobar los Presupuestos a toda costa por un prurito de imagen política, interna y externa. Sánchez ha demostrado que puede gobernar -o parecerlo- con Presupuestos prorrogados sin problemas. Los Presupuestos, aunque nadie discute su importancia, también están mitificados. En España, un Presupuesto prorrogado permite ampliar el gasto todo lo que sea necesario. Tampoco son imprescindibles para acceder a los tan desea-

# Al portador

# Presupuestos y engaños positivos



Jesús Rivasés

«Rubio, el nuevo jefe de gabinete de Sánchez, dice que el engaño forma parte de muchas formas positivas de la vida» dos y alabados Fondos Europeos. Un simple Decreto-Ley, que salió adelante gracias a la abstención de Vox, permite al Gobierno disponer de ellos a su antojo. Por otra parte, la vice y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en que sin Presupuestos las Comunidades Autónomas se quedarán sin 12.000 millones adicionales que les han prometido y que, claro, la culpa no la tendrá ni tan siquiera Puigdemont, sino el PP de Feijóo. Tampoco es cierto. Los auténticos expertos en Presupuestos-y no hay tantos-explican que esas cantidades también se podrían habilitar con un crédito extraordinario que no tendría problemas parlamentarios para salir adelante. Es decir, son posibles unos Presupuestos «creativos» sin Presupuestos, y sin utilizar argumentos engañosos. Los Presupuestos, a pesar de todo, son fundamentales para la economía de un país, aunque hay quienes, incluso desde la izquierda jacobina, ven ventajas en la prórroga. Ahorraría nuevas cesiones económicas -y de todo tipo- a unos y otros socios, más gasto en definitiva. «El engaño jugó un papel importante en la configuración de la modernidad» escribe también en su tesis el asesor de Sánchez, Diego Rubio.

Valencia. Teléf.: 963.52.49.77.

Teléf.: 954.36.77.00.\*